# HISTORIA PORTUGAL.

TOMO SETIMO.

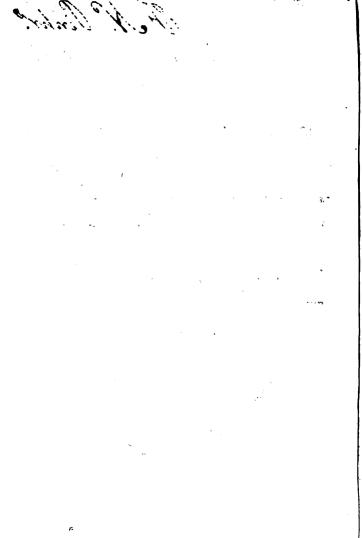

J. N. Sinhr.

## HISTORIA

GERAL

DE

### PORTUGAL,

E SUAS CONQUISTAS.

A RAINHA NOSSA SENHORA

# D. MARIA I.

DAMIAO ANTONIO DE LEMOS FARIA E CASTRO.

TOMO VII.

LISBOA,

NA TYPOGRAFIA ROLLANDIANA.

1 7 8 7.

Com· licença da Real Mexa da Commissão Geral fobre o Exame, e Censura dos Livros.



POI taxado este Livro em quatrocentos reisem papel: Meza 13 de Setembro de 1787.

Com tres Rubricas.

#### INDICE

#### DOS CAPITULOS.

#### LIVRO XXVI.

|                                                                       | •                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CAPITULO I. Acontecimen                                               | tos dos           |
| annos, em que o Infante D.                                            | Pedro.            |
| na menoridade de seu sobrinb                                          |                   |
| D. Affonso V., foi Regente                                            |                   |
| de Portugal.                                                          |                   |
| - II. Do mais que saccedeo na                                         |                   |
| de Lisboa, e dos descobriment                                         |                   |
| fante D. Henrique por estes as                                        |                   |
| - III. Continuação dos descob                                         |                   |
| de D. Henrique, e da Rege                                             |                   |
| D. Pedro                                                              | 34                |
| D. Pedro.<br>IV. Trataō-se os mais succ                               | estas da          |
| vida do Infante D. Pedro at                                           |                   |
| , .                                                                   |                   |
| morte V. Parte o Infante D. P                                         | edro de           |
| Coimbra para Santarem, e                                              |                   |
| na batalha escandalosa de Alf                                         |                   |
|                                                                       |                   |
| ra VI. Como se justificou a in                                        | uncoucia          |
| do Infante . como le conducio a                                       | Rainha            |
| do Infante ; como se conduzio a<br>e destino de seus illustres silbos | 1 X (4 L //////// |
|                                                                       | -9                |

#### INDICE

#### LIVRO XXVII.

| ,                                      |
|----------------------------------------|
| CAP. I. Trata se da vida, e descobri   |
| mentos do Infante D. Henrique, d       |
| que fizemos memoria até o anno de      |
| 1445, continuando deste dito ann       |
| em diante até o de 1460, em que fal    |
| leceo.                                 |
| - II. Continua-se com a mesma mate     |
| ria dos descobrimentos do Infante. 100 |
|                                        |
| III. Trata-se do descobrimento, e po   |
| voação, que nas Ilhas dos Açores       |
| ou Terceiras mandou fazer o Infante    |
| D. Henrique 112                        |
| IV. Conclue-se o mais que pertence     |
| vida, e morte do Infante D. Henri      |
| que 124                                |
| V. Trata-se de D. Asfonso, filbe       |
| natural del Rei D. Joao I., Conde      |
| de Barcellos, e tronco da Real Casa    |
| de Bragança 130                        |
| VI. Descendencia de D. Affonso,        |
| Conde de Barcellos, na Casa dos Du     |
| ques do Cadaval 150                    |
|                                        |

#### DOS CAPITULOS.

#### LIVRO XXVIII.

|       |                        |           | 77      |
|-------|------------------------|-----------|---------|
| C     | AP. I. Vida, e obr     | as de D.  | Affonso |
|       | V. depois de declar    |           |         |
|       | XII. de Portugal.      |           |         |
| •     | - II. Morte da Ra      |           |         |
|       | primeiras expediçõe    | s del Rei | D. Af-  |
| *     | fonso a Africa.        |           | 178     |
| -     | - III. Segunda exp     |           |         |
|       | Affonso a Africa,      |           |         |
|       | successos de C'astella |           |         |
| -     | ceza D. Joanna.        |           | 202     |
| , des | - IV. El-Rei D. A      |           |         |
|       | ceira vez a Africa     |           |         |
|       | Cidades de Arzila,     |           |         |
|       | - V. Continua-se co    |           |         |
|       | Hespanha até a n       |           |         |
|       | Henrique, e se t       |           |         |
|       | to de sua filha D.     |           |         |
|       | D. Affonso, e resul    |           |         |
|       | tenções aquella Cor    | 0a        | 233     |
| •     | - VI. Da guerra de     |           |         |
|       | Fernando, e Isabel     |           |         |
|       | direito da Excellente  |           |         |
|       | na sua presumptiva     | z Elbola. | 140     |

#### DOS CAPITULOS

- - VII. De algumas particularidades, que succedérato na batalha de Toro, e o que se seguio depois della. 274

#### LIVRO XXIX.

| CAP  | . I. Succ | essos do   | Reino, d  | epois da  |
|------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 80   | situiça ö | del Rei    | D. Affon  | o até ao  |
| . 01 | uste da P | az com (   | Taftella. | . 287     |
| 1    | I. Do que | Succedeo   | em Castel | la depois |
|      |           | de outra   |           |           |
|      |           | até las    |           |           |
|      |           | eu filbo.  |           |           |
| 1    | III. Trat | a-se das q | ualidades | peffoaes  |
|      |           | Affonso.   |           |           |



#### HISTORIA GERAL

DE

#### PORTUGAL.

#### LIVRO XXVI.

Da Historia Moderna de Portugal.

#### CAPITULO I.

Acontecimentos dos annos, em que o Infante D. Pedro, na menoridade de seu sobrinho El-Rei D. Affonso V., foi Regente do Reino de Portugal.

A INDA que os successos, que eu Era vulg.
vou a escrever, sejas pertencentes ao
reinado de D. Assonso V., aonde propriamente devem ser tratados: eu me

Era vulg. sirvo delles como de materia para for1438 mar a narração da vida do Infante D.
Pedro, depois de Regente do Reino,
na menoridade de seu sobrinho, até a
batalha injuriosa de Alfarrobeira, em
que perdeo a vida este Principe tao estimavel, involvendo, e enlaçando nesta mesma narração chronologicamente
es successos respectivos da dita Regencia, para continuar com os del Rei D.
Assonso, depois de declarado Maior:

Seis annos de idade, no novo Rei chamavao por huma menoridade longa no Reino entab afflicto; na prefenca com o flagello da peste ; na memoria com a perda sobre Tangere, e cativeiro do Infante D. Fernando com tantos Fidalgos. A Rainha principiava a governar so pela prudencia, que lhe ทุลดี faltava. Ella lhe inspirou nos primeiros movimentos a fazer hem a representação, de que o peso da administração de huma Monarquia era temivel a forças viris , quanto mais ás de huma mulher fraca. Nao obstante a declaração del Rei seu marido, que tudo fiára só dos seus talentos; ella auiz

quiz astuta contemporisar com os In- Era vulg. fantes. sondar-lhes o fundo dos animos; e logo depois da morte do Rei disse ao Infante D. Pedro quizesse elle. o Infante D. Henrique, e mais pesfoas, que bem lhes parecesse, conferir os expedientes mais conformes aos interesses do Reino, em quanto ella nao fazia Cortes; e que as Cartas para as convocar, elle Infante as fizesse, e assignasse. A esta demanda se escusou o Infante com a reflexad, de que hum acto desta natureza era proprio da sua Soberania: que elle só cuidava em dar provas fignificantes da sua fidelidade, fazendo, que sem demóra fos-fe jurado Successor do Rejno o Infante D. Fernando no caso de fallecer ou nao ter filhos o Rei D. Affonso, fen irmaő.

Declarou-se bem sensivel a Rainha a estas probidades do Infante, e nao tardou com a remuneração na primeira proposta, que entao lhe sez do casamento do Rei com sua silha a Infante D. Isabel: promessa, que ella ratisicou por escrito, havendo-a já reiteEra vulg. rado pelo seu Confessor, a que o Infante grato soube corresponder officioso. Este passo, que parecia sirmar as vantagens do Infante, elle soi o primeiro para a sua ruina pela opposiçat dos Grandes com o Duque de Bragança D. Assonso na sua testa, que aspirando ao mesmo casamento para a Infante D. Isabel, sua neta, silha de seu irmas o Infante D. Joas, nas perdeo conjunctura, que lhe sosse favoravel para conspirar contra D. Pedro.

O mesmo Infante D. Joao nao tardou em descobrir o sundo das suas intenções a respeito dos projectos da Rainha. Elle dizia em tom grave ser-lhe insosfrivel, que huma mulher estrangeira governasse o Reino dos seus Maiores ao prejuizo de tantos Principes dignos, que erao as suas imagens naturaes, e que nas disposições contrarias do Testamento de seu irmao, elle sizera a todos huma injustiça. Elle publicava, que o corpo da Nação nao devia sobmetter-se á disposições semelhantes, que em si mesmas mostravao serem huns esseitos da ternura do amor

conjugal, a que o Rei sempre se mos- Era vulgo trára sensivel. Elle se esforçava a persuadir, que as mulheres nao nascêrao para reinar, como sexo, que se transportava das duas paixões; todo suror para quem aborrecia; todo benesicencia para quem amava. Elle trazia á memoria os exemplos da Regencia desgraçada da Rainha D. Urraca de Castella,
e estas imagens bem pintadas com huma pouca de força de eloquencia, bastárao para dividir os sentimentos do
Reino.

A Rainha se deixava tocar vivamente desta separação dos animos, que entendeo unir nas Cortes de Torres Notas, esperando que nellas o Testamento de seu marido fosse confirmado, e ella por este meio derrotar qualquer opposição esforçada, que se lhe attrevesse. Se o expediente lhe parecia o mais proprio para os seus sins, a contingencia de fazer conformes os susfiragios lhe atormentava o espirito. Nesta perplexidade assentou ella, que nem o seu direito, nem a validade do Testamento do Rei poderiao ser-lhe tao

Eravulg. favoraveis, como trazer ao seu partido o Infante D. Pedro, a qualquer preço que ella podesse. A ella lhe pareceo nao o havia de maior valor, que o do casamento, que fica dito, e o seu ajuste a Rainha o estimou pelo fiador da sua authoridade, juntamente a repartição da Regencia entre ella, e o Infante. Rompeo-se porém a noticia do casamento, e immediatamente a opposição do Duque de Bragança, e de todos os feus adherentes

1439

Nas Cortes, que se seguirad em Lisboa, foi determinado, que a Rainha tivesse cuidado na educação do Rei seu filho: que o Infante D. Pedro commandaria as armas: que D. Fernando Marquez de Villa-Vicosa, seria Regedor das Justiças; e Alvaro Gonçalves de Ataide, Conde da Atouguia, Ayo do Principe. Estando estas cousas assim dispostas, a Rainha entrou a mudar de idéas, admittindo as sugestões, que o Duque de Bragança lhe mandou fazer por seu cunhado o Arcebispo de Lisboa, D. Pedro de Noronha, irma6 de sua segunda mulher D. Constança,

que

que era muito acceita á Rainha; por era vulg. D. Sancho de Noronha, irmao do mesmo Arcebispo; pelo Marichal Vasco Fernandes Coutinho; pelo Prior do Crato, D. Fr. Nuno de Goes; por D. Affonso, Senhor de Cascaes; por seus filhos os Marquezes de Villa-Vicosa, e de Valença. Estes, e outros espiritos de facção, oppostos ao Infante, exagerarao á Rainha a injustiça, que se lhe fazia na divisao da Regencia. que ella principiou a conceber como hum aggravo da Magestade. O Infante D. Henrique, que desejava compor os animos, antes que se declarasse a rotura, sez nas mesmas Cortes diminuir a authoridade concedida nellas a seu irmao, e conferilla ao Marquez de Valença; mas este nao se acommodava sem huma exclusiva total do Infante D. Pedro:

As resoluções tomadas contra este Principe muito amado do Povo, de sorte o irritarao, que se temeo huma soblevação, que deo causa ao susto caviloso, para persuadirem á Rainha cedesse das suas pretenções aquelles mes-

Era vulg. mos homens, que antes a instavad as mantivesse firme. Ainda os Estados se nao tinhao separado, quando o Infante rogou á Rainha lhe desse a declaração formal respectiva ao casamento, em que ella lhe tinha fallado, do Rei com sua filha. Ella, que legitimamente nao a podia recusar, depois de sicar instruida em que esta era a vontade do Rei seu marido, nao duvidou entregalla ao Infante. Como esta declaração transtornava todos os designios, que o Duque de Bragança tinha formado de casar sua neta com El-Rei; sabedor do que se passára entre ella, e o Infante, se essorçou em empenhalla quizesse arrancar-lhe das mãos este papel, que tanto o prejudicava; mas a Rainha nao se fez entendida á proposta do Duque, nem elle teve resolução para lhe tornar a fallar.

Se a suspensad do Duque foi respeito, o Conde de Ourem, Marquez de Valença, seu filho, cortou por elle, para em pessoa pedir ao Infante o papel, que seu pai nao podéra obter da Rainha. Ou a ambiçao de vêr sua

15

fobrinha no Throno, ou as más distra vulga posições dos animos do pai, e silho para com o Infante, deo esforços ao Conde para esta resolução façanhosa, que encontrou huma correspondencia toda magnanima. Apenas o Infante ouvio o Conde, com espirito pacato mandou vir o cosre, em que guardava a declaração; mostrou-lha; e como se ella sosse o papel mais inutil do mundo, na sua presença o sez em pedaços, e deo os fragamentos ao Conde: acção digna de hum Principe dotado de espirito sem ambição, de alma desinteressada, de vida irreprehensivel.

Concluida a Assembléa dos Estados em Torres-Novas, a Corte se recolheo para Lisboa, aonde veio o Insante D. Joao convalecido da enfermidade, que lhe impedio a assistencia na mesma Assembléa. Elle era pai da Insante D. Isabel, que seu Avô, o Duque de Bragança, por meio de tantas intrigas queria casar com El-Rei; mas tao encontrado ao sogro nos sentimentos, que nao sostra a pessoa veneravel

Era vulg. de seu irmao o Infante D. Pedro. Elle o vio, quando queixoso, tao prudente, que lhe assegurou queria evitar as consequencias funestas de tantas desunices, desillindo dessa parte do governo, que lhe haviao conferido, e sacrificar todos os seus interesses ao socego do Reino. O Infante D. Joao, a quem a semelhança do genio, das qualidades, e dos talentos o ligavao á inclinação, amor, e condeicendencia por seu irmao D. Pedro, apenas lhe ouvio a resolução, a contrariou, affirmando, que por essa meima razao da tranquillidade do Reino, e derrota da invectiva dos seus emulos, nao só devia conservar a parte da Regencia, que já tinha, mas trabalhar com os essorcos mais vivos por ella toda.

Justamente podia o Infante entrar nesta pretençad, proposta por seu irmao á vista da Rainha, que já se havia declarado abertamente contra elle. Alterava-se o Povo com tudo quanto imaginava offensa do Infante, por essa razao mais firme em abdicar a Regencia, e D. Joao mais constante, em

que

que a sustentasse. A Rainha temerosa Era vulga do Povo, mandou armar os seus parciaes, e criados; pedio a protecção de seus irmãos os Infantes de Aragao, que em Castella faziao grande figura, de-pois que arrojárao do valimento ao Condestavel D. Alvaro de Luna; e tentativas semelhantes forao causa de se perder toda a esperança de hum ajuste amigavel. O Infante D. Pedro se valeo dellas para as communicar ao Reino por Cartas Circulares, que movêrao em todos os Póvos tal indignação contra a Rainha, que ella se pôz a coberto de algum insulto em Alenquer. Daqui escreveo o mesmo genero de cartas, mas diametralmente oppostas ás paternaes do Infante, que acabárao de concitar em todas as Cidades, e Villas · hum furor unanime, na gravidade do caso tad reflexivo, que acordárao prudentes :

Que o Infante D. Pedro, na menoridade del Rei, fosse acclamado Regente, e Defensor do Reino: que se elle viesse a faltar, lhe succedesse seu irmao, o Infante D. Henrique, a este

Era vulg. o Infante D. Joao, e a este o Infante D. Fernando, se estivesse já livre do seu cativeiro: que na falta destes Infantes legitimos, ficasse governando seu irmao, o Duque de Bragança, e na deste successivamente seus dous filhos os Condes de Ourem, e de Arrayolos, conservando-se sempre a Rainha com o estado, e respeito devidos á sua pessoa. A todas as que ficao nomeadas foi notificada esta resolução dos Trez-Estados, e todas as approvárao, menos a Rainha, que quiz, e nao pode contradizella. De nada lhe valerao neste caso as suas industrias, nem os estratagemas. indecorosos pela falta de inteireza da verdade, com que ella quiz fazer dissonante a harmonia fraternal dos dous Infantes D. Pedro, e D. Henrique.

Para maior folemnidade de negocio tao grave, foi determinado que em Novembro seguinte se convocassem os Estados em Lisboa, e o Duque de Bragança partio para Alenquer a avisat a Rainha para se achar na Assembléa com El-Rei seu filho; diligencia, a que ella se escusou com pretextos affectados.

dos, que indicavad bem a duplicida- Era vulg. de do animo, que os concebia. Ella se assussou da comitiva numerosa, com que o Infante vinha de Coimbra para Lisboa: temor panico, que a constrangeo a mandar-lhe pedir nao fizesse caminho pela sua Villa, como o Infante executou pontual, e chegando ao Lumiar, despedio toda a gente, que nao era da sua familia, para evitar as interpretações contrarias ao fundo da sua sinceridade. O Povo de Lisboa, que novamente o havia acclamado Defensor, e Regente, quizera recebello em triunfo; mas a sua modestia o nao consentio, e entrou na Corte com o apparato vulgar de todas as outras occalifies.

A primeira acçao, que elle practicou, foi o juramento solemne, e público na Cathedral, promettendo nas mãos do Bispo de Evora, D. Alvaro de Abreo, reger bem o Reino; guardar-lhe os fóros, e privilegios; e entregallo livremente a El-Rei seu sobrinho, quando fosse em estado de o governar. Depois ratificou o melmo ju-TOM. VII. B

Era vulg. ramento nas Cortes, que se abrirada 10 de Novembro, sendo já presentes El-Rei, e a Rainha, que o Infante D. Henrique moveo para virem authorisar as secções, que a elles, mais que a outras quaesquer pessoas, erao respectivas. Nao faltou o Infante Regente a acçao alguma, com que se podesse inculcar vassallo sidelissimo, e respeitoso, tao delicado nos cultos á Magestade dos Reis, como se a Coroa estivesse na sua propria cabeça. Porém os seus esforços, todas as suas repugnancias nao podérao impedir, que os Estados notificassem aos Soberanos o acordo, que tinhao tomado de que El-Rei, para a sua boa educação, se tirasse do poder da Rainha, e sosse entregue ao Infante. Este se escusou por muitas, e sólidas razões, que repetio cheias de attenção para com aquella Princeza; mas constrangido pelos Estados, houve de se conformar com as suas determinações. A Rainha, e aos seus conselheiros nao se fez sopportavel esta resolução, que quiz persuadir injusta na sua retirada para Sintra com

DE PORTUGAL, LIV. XXVI. 10

suas filhas, deixando o Reino, e os Erayuig. filhos em poder do Infante.

#### CAPITULO II.

Do mais que succedeo nas Cortes de Lisboa, e dos descobrimentos do Infante D. Henrique por estes annos.

UANDO a Rainha escandalisada se 1440 retirava para Sintra, o Infante D. Henrique lhe sahio ao caminho, e persuadio nao continuasse no projecto offensivo ao seu decóro: que todas as acções do Infante seu irmaő eraő, e sempre seriao cheias de respeito para com a sua pessoa; e que nesta certeza, nao quizesse com a sua retirada perturbar o socego da Monarquia. Ella se mostrou tao inexoravel ás persuasões de D. Henrique, que continuou a jornada; e com esta noticia os Infantes D. Pedro, e D. Joad forad buscar a El-Rei, e ao Infante D. Fernando, seu irmao, aos quais pozerao Casa, e Familia correspondente á sua Magestade. Quizeras os Estados unidos R ii

Eta vulg. dos com os moradores de Lisboa, em remuneração do zelo do Infante, levantar-lhe huma Estatua; mas o Infante sabedor destes intentos, lhes respondeo: Suspendei os vossos desejos: que se me levantares essa Estatua em reconhecimento das mercês, que vos tenho feito, e espero fazer-vos, virá tempo, em que vossos filhos a derrubem, e a golpes de pedras a despedassem. Sahio esta voz de hum coraçao presago; que os golpes das pedras levantadas por muitas mãos, não desfizerao a imagem, senao o Original.

Passou o resto deste anno sem outros successos, que o de impedirem os máos tempos o fim da navegação de duas caravellas, que o Infante D. Henrique mandára a continuar os seus descobrimentos; e o Infante Regente resolver se entregasse a Praça de Ceuta pela liberdade de seu irmao D. Fernando. Foras mandados para esta diligencia á mesma Praça D. Fernando de Castro, e seu filho D. Alvaro; mas perdendo o primeiro a vida em hum combate, que teve com os Genovezes, e

o segundo experimentando no tyran-Era vulg. no Lazaraque as perfidias, que deixo referidas na vida do mesmo Infante, ficou rota a negociação do seu resgate.

No anno seguinte, as inducções 1441 de pessoas interessadas trabalharao por sacrificar á sua ambiças o credito de huma Rainha tao estimavel, como D. Leonor. O Prior do Crato, e outros Fidalgos de hunor inquieto, que nas aguas envoltas da perturbação queriao pescar as suas vantagens, a persuadira6 se retirasse de Sintra para Almeirim, aonde lhe sicava mais sacil a communicação com os Infantes de Aragão, seus irmãos; unicos apoios, que elles entendiao com esforço para deitarem abaixo o partido do Regente. A prudencia deste Principe, que nada desejava tanto como promover a paz, para prevenir a rotura, veio com El-Rei para Santarem, que estava perto da nova residencia da Rainha, aonde lhe era facil observar todos os seus movimentos. Como todas as apparencias de Castella se lhe descobriat favoraveis,

Era vulg. movidas pela authoridade dos Infantes de Aragao, o Regente fez huma liga no mesmo Reino com os inimigos destes Infantes, que erao o Condestavel D. Alvaro de Luna, e o Mestre de Alcantara D. Guterres. A Rainha, que sabia usar a tempo das industrias, fingio com o Regente huma composiçado com todas as exterioridades de sincéra para o divertir, assim de observar as suas acções, como de entreter effectivas as correspondencias de Castella.

Quando se fazia deleitavel esta sombra da tranquillidade, o Duque de Bragança, que na Beira desenganára a seu irmao o Infante D. Henrique na proposta da uniao com o Regente; que soube da alliança, que a Rainha contrahira com o Rei de Navarra, e com os Infantes seus irmãos; que notou o descuido do Regente nascido da sua boa fé: suggerio á Rainha se retitasse para o Crato, aonde foi recebida do Prior; donde mandou para Castella quanto tinha de precioso, e se prepatou para fazer o mesmo com a pessoa. Estando assim as cousas , a instancias dos

dos Infantes de Aragao mandou o Rei Era volga. de Castella Embaixadores a Portugal, que em tom de severidade pediao se restituisse a Regencia á Rainha, ou se lhe permitisse liberdade para se recolher a Castella: que as Ordens Militares de Avís, e de Sant-Iago em Portugal, que se havia separado da de Sant-Iago, e Calatrava em Castella, tornassem a reunir-se : que os Bispos, em muitas idades suffraganeos de Sevilha, e que já presumiao nao o ser. reentrassem nos seus deveres, conhecendo o Arcebispo daquella Cidade pelo seu Metropolitano.

O Regente nada quizéra responder á arrogancia desta demanda; mas instado pelos Ministros, que diziao ter ordens apertadas para senao recolher sem resposta; elle se deliberou a ouvir os votos do Conselho. Nelle sorao os sentimentos diversos; porque huns queriao, que em nome del Rei D. Affonso se respondesse por escrito em methodo conforme ao da representação; outros diziao, que a audacias semelhantes se respondia com as armas

Era vulg. na maő. O Regente, porém, tomou o caminho do meio, e despedindo os Embaixadores com severidade, ordenando-lhes sahissem do Reino, concluio: Que dissessem a seu Amo, como elle nao era a causa do retiro da Rainha, nem capaz de consentir infracções nas liberdades do Reino. Despedidos os Embaixadores, escreveo á Rainha quizesse crêr a sua fidelidade, e fiada nella recolher-se para Lisboa: mas a resposta foi fortificar se no Crato, e soprar as faiscas para atear o incendio de huma guerra civil, reforçada pelos partidos de Castella. O temor, que sempre teve o Regente, de que ella se lhe attribuisse, foi causa delle nad haver seguido os pareceres de seu irmao, o Infante D. Joao; que se o houvesse feito, talvez nat chegassem os negocios a huma situação tão critica.

Na figura em que elles se pozerao, o Regente cuidou nos meios de se prevenir para quaesquer acontecimentos. A seu irmas o Infante D. Henrique encarregou o governo da Beira; a D. Joas o do Alem-Téjo, a Alvaro

Vaz

Vaz de Almada, depois Conde de Era vulga Abrantes, o de Lisboa; a Ayres Gomes da Sylva o do Porto. Com o desejo de evitar huma expedição contra o Crato, donde cada dia se forjavao desordens, nao só impedio a entrada de mais mantimentos, que os necessarios para a familia da Rainha; mas mandou publicar hum bando em nome del Rei por todas as terras do Priorado, em que ordenava que dentro de dez dias sahissem de todas as Villas, e fortalezas as pessoas, que as guarneciao, excepto a Rainha, e os seus criados. A desobediencia a este Decreto resolveo o sitio do Crato, para onde marchava o Infante Regente, quando teve o gosto de encontrar no caminho a Ruy da Cunha, Prior de Guimarães, é ao Provincial do Carmo, Bispo que foi da Guarda, tendo-o já sido de Ceuta, que vinhao de Roma, e lhe entregarao a Dispensa para El-Rei casar com sua filha, e os Breves da isensao de Elvas, e Olivença aos Bispados de Badajóz, e de Tuy, com os da separação das Ordens de Avís.

Eravulg. Avis, e Sant-Iago de Portugal, das de Sant-Iago, e Calatrava de Castella.

O temor de ser sitiada no Crato appreçou a fugida da Rainha para Castella, unica nota, que se descobre na vida desta estimavel Princeza. Ella foi acompanhada do Prior, e de seus silhos, de D. Affonso, Senhor de Cascaes, e de seu filho D. Fernando, de D. Joad Henriques, e de outros Fidalgos, que deixárao o Crato sem resistencia em poder do Infante. Elle foi á Beira avistar-se com D. Henrique para unirem alguns animos discordes, entre elles o do Duque de Bragança, que entab conseguio do Infante seu irmao a graça de ser restituido ao Arcebispado de Lisboa, seu cunhado D. Pedro de Noronha, que se refugiára em Castella: graça, a que o Duque nao deo depois o devido reconhecimento. Os negocios deste anno se concluírao com as Cortes de Lisboa, em que se resolveo o do casamento del-Rei, antes ajustado com D. Isabel, silha do Infante Regente, e no dia 25 de

#### DE PORTUGAL, LIV. XXVI. 27

de Maio se celebrarao os desposorios Era vulg. com grande magnificencia, tendo já El-Rei déz annos de idade.

Sempre anciolo por propagar o Evangelho nas terras dos Barbaros, o Infante D. Henrique mandou a Antao Gonçalves, moço da sua guarda-roupa, a continuar a nevegação pela cólta de Africa, e carregar o navio de pelles dos lobos marinhos no Cabo-Bojador. Elle cumprio esta commissa6; e nao satisfeito sem trazer alguns homens daquelles paizes para lisongear o gosto do Infante, com cito companheiros penetrou tres legoas de terra, e prendeo hum Jalofo, que encontrá-ra. Na volta para o navio descobrio 40, que virao os nossos como pasmados, e embrenhando-se nos mattos; desamparárao huma mulher, que tambem prendêrao. Estando prestes a partir, chegou á mesma paragem Nuno Tristat, que invejoso da ventura de Antao Gonçalves, o instou para tor-narem á terra, e augmentárem o nú-mero dos prisioneiros, como fizerao com mais déz. Em premio de ser AnEra vulg. taó Gonçalves o primeiro, que descobrio estes novos homens, Nuno Tristaó o armou Cavalleiro na mesma Enceada, que por isso se chama o Porto dos Cavalleiros.

Voltou Antao Gonçalves para Portugal com as pelles, e os negros, que lhe merecêrao os cargos honrolos de Escrivao da Puridade, e de Alcaide Mor de Thomar. Nuno Tristao seguio a sua derrota, e chegou ao Cabo-Branco, sem descobrir cousa de novo, donde voltou para o Algarve. O Infante, alvoroçado com o prazer destas noticias, mandou a Fernao Lopes de Azevedo, que as fosse communicar ao Papa Martinho V., e ao mesmo tempo representar-lhe os serviços, que os Portuguezes faziao á Igreja Santa com tanto dispendio de sangue, trabalhos, e fazenda; que em recompensa delles concedesse à Coroa de Portugal o senhorio das terras, que conquistasse, e Indulgencia plenaria a todos os que morressem nestas emprezas. Entendia entaő a credulidade dos Fiéis. que o Dominio temporal de todo o munmundo fora Patrimonio das Chaves de Era vulg. S. Pedro, e que pelos motivos de Religiao os Pontifices podiao deitar hum jugo ás Nações, que nascêrao livres, e que só devem ser trazidas ao Rebanho de Jesu Christo de que andao destagarradas, pelos meios que este Chése Divino deixou ensinado aos seus Apostolos, e nao he a dureza do ferro, senao a suavidade da palavra, nao o terror, mas a brandura.

Tinhao determinado as ultimas Cortes de Lisboa, que o Infante Regente privasse a Rainha de toda a sua authoridade, e rendas, como a perturbadora do focego publico, que para mais o inquietar, fugira do Reino. O Regente, tanto nao quiz conformar-se com esta resolução dos Povos, que antes se valeo da mediação do Duque de Bragança para persuadir á Rainha quizesse restituir-se a Portugal, e concorrer com elle na administração do Estado de seu filho. Ella se escusou a dar ouvidos a requerimento tao justo, fiada na protecção da Corte de Castella, que achou governada por seus irmãos

1442

Erayulg, mãos depois da expulsad do Condestavel, e do Mestre de Alcantara; conseguindo os seus rogos, que o Rei D. Joao II. mandasse segunda Embaixada ao Regente concebida nos termos precisos, de que entregasse o governo á Rainha, ou se tivesse por desastado para a guerra.

Depois de consultada a resposta no Conselho, que se fez em Evora, se deo aos Ministros a de os mandar recolher, com a certeza de que a nada se lhes differia do que tinhas requerido; e voltando segunda Embaixada, nao se mudou de estylo, nem Castella declarou a guerra. Todos estes contratempos se aggravárao no espirito do Regente com a morte immatura de seu irmao o Infante D. Joao succedida em Setembro deste anno de 1442 aos 42 da sua idade: Principe, que elle muito amava, e que delle era tao amado, que persuadindo-o D. Assonso de Cascaes abandonasse o partido do Regente, que a Rainha cedería nelle o governo, e casaría a El-Rei com sua silha D. Isabel, elle respondeo magnamimo, que desprezava coroas, e pros- Era vuls peridades, que havia adquirir por meios indecentes á sua honra, concorrendo para ser affrontado o filho mais velho de seu pai : Resposta digna de tal Principe, de tao poucos imitada. O seu corpo jaz no Mosteiro da Batalha, e Capella del Rei D. Joad I. no terceiro lugar dos Infantes seus irmãos.

No mesmo anno foi confirmado pelo Infante o Titulo de Duque de Bragança em D. Affonso, que se intitulára Conde de Barcellos, por morte de D. Duarte, que era senhor daquella Villa, e aqui teve Origem a grande Casa, que hoje occupa felizmente o nosso Throno, Pouco sobreviveo D. 1443 Diogo a seu pai o Infante D. Joao, que como nao deixou outro silho, sicou vago o emprego de Condestavel, que o Regente pedio a El-Rei para seu filho D. Pedro; mas o Marquez de Valença, Conde de Ourem, com o fun-damento de ser neto de D. Nuno Alvares Pereira, a quem seu Avô El-Rei D. Joao I. o dera de juro-herdade, pedio para si esta graça, que o Infante

Dividera por ser casado com sua irma. O Regente se escusou, lembrando-lhe, que era tres vezes Conde; que acabára de confirmar a seu pai Duque de Bragança, e que tudo recahia nelle. Sentio-se o Marquez da repulsa, naó vio mais vivo ao Infante, a quem depois maquinou a mórte. A do Infante Santo D. Fernando, succedida por este mesmo tempo no seu cativeiro de Fez, redobrou a desconsolação do Reino, e porque vagára o Mestrado de Avís, que elle possuia, foi provido no mesmo silho do Regente, que além da qualidade, o merecia pelos talentos, nos poucos annos mais brilhantes.

Por ordem de D. Henrique intentou este anno nova viagem o Aventureiro Nuno Tristao, que entendendo acharia ouro se avançasse a navegaçao, descobrio as Ilhas de Arguim, célebres pela Fortaleza da Negricia, que mandou sundar El-Rei D. Assonso no anno de 1461. A Capital destas Ilhas sica quatorze leguas além do Rio do ouro, aos 20 gráos, e 15 minutos de Latitude, e aos dous, e 20 minutos de

Lon-

Longitude. Nuno Tristao fez nella mui- Bra vulg. tos prisioneiros, que nao tinhao para a perda da liberdade mais culpa, que a de nascerem Gentios. Daqui pasfou a outra Ilha, a que deo o nome das Garças, em razao de muitos destes passaros, que nella vio, e avançando os descobrimentos perto de trinta leguas, se recolheo á Cidade de Lagos, aonde moveo a inveja em muitos animos honrados, e a outros dos mais Póvos maritimos do Algarve, que se offerecêraő ao Infante para armarem embarcações á sua custa, e adiantarem a navegação, com o interesse de lhes satisfazerem o valor dos generos, que trouxessem daquellas partes. Nos successos do anno seguinte, nos vere-mos o desta expediçao dos Algarvios.

Era vulg.

## CAPITULO III.

Continuação dos descobrimentos de D. Henrique, e da Regencia de D. Pedro.

1444

CEITANDO o Infante D. Henrique a offerta da gente do Algarve, Lansarote, Almoxarise de Lagos, que a arbitrou, Gil Annes, que descobrira o Cabo Bojador, Estevad Astonso, Joao Dias, Rodrigo Alvares, e outros homens de espirito, que no Algarve nunca forad tad raros como se pensa, sahirad de Lagos com seis embarcações em demanda da Ilha das Garças. Aqui se informárao da sua qualidade, e de que a povoava6 duzentos homens sepultados na profundidade do socego, em que o retiro os tinha posto havia tantos seculos. Saltárao em terra 28 dos nossos, que encontrando huma debil resistencia em gentes, que ignoravao o dominio de huns sobre outros homens, e que humas Nações combatiad as outras; que havia guerra, e

os motivos para ella ser justa: 155 se Era vulz. deixarao prender, e os mais morrê-rao, porque resistirao. Daqui passarao á Ilha de Tider, aonde fizerao outro consideravel número de prissoneiros, que trouxeras a Lagos para resarcirem com o seu preço as despezas da viagem.

Outro homem da mesma Cidade, chamado Vicente de Lagos, e o Genovez, ou Veneziano, Luiz Cadamulto, que no anno de 1432 tinhab aviltado as Ilhas dos Açores, descobrirao neste o Rio Gamba; mas estas expedicoes houverao de se suspender alguns tempos por causa das muitas jornadas, que os negocios intrincados do Reino obrigavao a fazer ao Infante D. Henrique, arrancando-o do seu amavel retiro da Villa de Sagres.

As perturbações dos chamados Infantes de Aragao, que erao o Rei de Navarra, D. Joad, e seu irmad D. Henrique, tinhao reduzido Hespanha a huma situação triste. Casára o Rei com D. Joanna, filha do Almirante de Castella; D. Henrique com D. Brites,

Bravulg, filha do Conde de Benavente : alliancas com raizes tao fundas no terreno de Castella, que o seu Rei nas pode arrancallas, antes rodeado dellas, o enlaçárao, e prendêrao no lugar de Portilho. O Principe D. Henrique, e os Grandes do Reino sentiao esta desgraça do seu Soberano, que outra vez restituíra a graça ao Condestavel D. Alvaro de Luna, origem deste desagrado dos Infantes. Dos successos desta guerra, e do modo, por que o Rei obteve a liberdade, so nos pertence o soccorro, que elle mandou pedir ao Regente, e este lhe enviou composto de 20000 cavallos, e 50000 Infantes, commandados na idade mais tenra por seu filho o Condestavel D. Pedro, que se conduzio com dexteridade excellente, merecedora das attenções do Rei de Castella, ainda que chegou a tempo, em que elle já tinha derrotado os Infantes seus inimigos.

Nao obstante esta decadencia dos Infantes, a Rainha de Portugal sua irmā, que estava em Toledo, sem perder a esperança de restabelecer no Rei-

no as suas pretenções, ella entendia, Era vulga que se podesse determinar o Rei de Castella a declarar a guerra ao Regen-te, esta declaração poría o governo em desordem, e os que delle estavas encarregados, cuidariao em retirar-se, por nao expôr a sua reputação, e a da Monarquia a huma guerra, que Por-tugal nao poderia sustentar. Occupada destas reflexões quimericas, ella empenhou todo o resto, e para mover o Rei D. Joad a seu favor, the fez entrega de quanto trouxera de Portugal precioso; mas o Rei esteve mais prompto a acceitar o que ella lhe dava, que a fazer-se partidario dos seus defignios, alterando a indifferença para se embaraçar em huma guerra com os Portuguezes. Nesse estado triste a Rairha, sem dinheiro, sem poder, sem protecção, nem alliados, vivia em fimples Dama particular; forçada da ne-cessidade a valer-se do Conde de Arravolos para conseguir do Infante Regente, que ao menos, por hum espi-rito de caridade, a soffresse no Reino, aonde ella estimava mais viver, e morEravulg, rer na escuridade, que andar no público de huma Corte estrangeira mendigando o necessario para a sua subsistencia. Graça, que Portugal nas recusaria a huma Senhora, que fora sua Soberana.

1445

Quando o Infante se deixava tocar da extremidade dos infortunios da Rainha para condescender com os seus rógos, a morte pôz termo ás suas desgraças, e á sua vida. Ella, e sua irma D. Maria, Rainha de Castella, com pouca differença de tempo foras duas victimas, que acabárao com o mesmo genero de mórte violento, e prematuro, que lhe ministrou o monstro em ambas as fortunas. Nao faz mysterio a Historia, nada escrupulisa em nos dizer, que o Condestavel D. Alvaro de Luna, esquecido da humildade dos seus principios, depois de ser o canal das revoluções lastimosas de Hespanha, tambem o fora do veneno, que tirou a vida a estas duas Rainhas para desaffogar nellas o odio pelo crime de serem irmas dos Infantes de Aragab, concurrentes com elles para a der-

derrota da sua fortuna, e do seu cre- Era vulz. dito. Com a noticia desta barbaridade, foi o Infante Regente á Raya de Castella esperar a Infante D. Joanna, donde a mandou conduzir, e a trouxe para a companhia de sua irma D. Catharina; admitindo no serviço del Rei todos os criados da Rainha, que jul-

gou dignos desta graça.

Como esta morte succedida aos 29 de Fevereiro promettia mais tranquillidade ao interior do Reino, o Infante D. Henrique pode vir para a sua residencia do Algarve continuar a fazer á Pátria, nos seus descobrimentos, os assignalados serviços, de que ella la tantos seculos recolhe avultadas as uluras. Como a Cósta de Guinê, já clava communicavel, e bem fundadas s esperanças do resgate do ouro, elle mandou a hum seu criado ordinario, mas valeroso, chamado Gonçalo de Cintra, para penetrar mais os segredos escondidos naquellas terras incognitas. Navegou este homem até a Angra, que hoje se dá a conhecer com o seu nome, quatorze leguas além

Era vulg. do Rio do Ouro. Elle se fiou de dour cativos nas expedições passadas, que levava por linguas, que o enganárao; e fazendo-o montar o Cabo-Branco, lhe prometterao huma grande preza em certa paragem, que lhes servio para porem em cobro a amavel liber-dade. O Cintra quiz despicar o engano dos Buçaes com a tomada de huma Aldeia, que avistou, e investio com doze homens : mas rodeado de hum bando de Gentios, já instruidos pela luz da razao a defender-se, cinco dos nossos apenas se podérao salvar no batel, e os seis com o Cintra forao móre tos; elles os primeiros Portuguezes. que rubricarao com o seu sangue as nossas conquistas, por diminuto ensais da grande cópia, que derramado no mar, tinha de tingir as ondas, e ef palhado na terra, havia matizar as plantas.

> Neste mesmo anno se preparárao outras navegações, de que farei memoria, ainda que se concluirao no seguinte. Sentio o Infante a perda dos sete Portuguezes, por serem os primei.

meiros mórtos nas suas viagens, e Era vulg. resolveo mandar a Antao Gonçalves, e a Diogo Affonso com o Patrao Mór Diogo Pires em tres barcas ao mesmo sitio para persuadirem aos Gentios abraçassem a Fé, e quando nas o podessem conseguir, ajustassem com elles paz. Não quizerao os brutos conhecer por Missionarios homens armados, nem travar amizade com gente, que matava, e cativava; e sem mais fructo, que a prisao de hum negro, e a offerta officiosa de hum Mouro, que pedio o trouxessem a Portugal, porque desejava vêr o Infante, elles se sizerao na volta do Reino. Com pouco mais de vantagem, que forad vinte cativos, se recolheo ao melmo tempo Nuno Tristat de outra viagem, que fez ao Rio do Ouro.

Diniz Fornandes, que era hum criado del Rei, rico, e valeroso, quiz seguir os passos destes Aventureiros, e passar além destes descobrimentos. Para lisongear o Infante armou hum navio á sua custa, e se lançou ao mar em busca de terra. Elle passou o Rio Sen-

Era vulg. Senegal, que alguns entendêrad ser braço do Nilo, e divide os Mouros Azenegues dos Jalofos de Guiné, aonde tomou alguns dos mais zevichados, que até entao tinhao vindo a Portugal. Elle paffou avante mais vinte e huma leguas até ao Cabo, que fez chamar Verde, por se lhe representar ao longe desta côr, e fica aos 14 gráos, e 43 minutos de Latitude, e hum gráo, e 45 minutos de Longitude; terra a mais occidental de Africa, alta, escarpada, e coberta de grandes arvoredos. Elle nao se contentou com descobrir o Cabo sem o dobrar; mas os temporaes rijos lhe embaraçárao o projecto, e teve de vir espalmar o navio a huma Aldeia visinha, aonde levantou o Padrao da Santa Cruz. Daqui retrocedeo com alguns prisioneiros para o Reino, aonde foi bem recebido, e remunerado.

Em quanto le passava o estas cousas, o Rei D. Affonso correspondia maravilhosamente ao cuidado, que se tinha na sua educação. A sua boa indole, que nao necessitava ser torcida, e bastava encaminhalla, descobria bem a

inclinação ás applicações honestas, e Era vulg. ao estudo das letras: tyrocinios brilhantes, que affiançavao as esperancas, de que elle viria a ser hum dos Principes sabios da sua idade. Elles se deixavao vêr acompanhados de huma fereza nobre, opposta áquella, que tudo quer fazer valer á Coroa, e nada á cabeça, que a cinge: huma fereza magnanima, que nao mendigava o trato ceremonioso para infundir respeito á pessoa, que o recebe: que naquelles poucos annos advertia nas consistir a essencia da Magestade nos melindres do joelho em terra, de dar com frequencia a beijar a mao; tudo acções, que D. Affonso regateava benigno para cativar os corações com affabilidades, que nao fazia estranhaveis por bem repartidas. Ainda que os applausos communs a respeito do Rei, recahiao no Infante, que o regia, elle se mostrava tao pouco sensivel aos louvores recebidos de todas as partes, que prevalecia nas persuasões do nada, que estimava como vantagens proprias as idéas, de que no tempo de hu-

Era vulg. huma menoridade se costumao lisongear os corações ambiciosos.

1446

Vio elle, que o seu Pupilo neste anno de 1446 cumpria os 14 da sua idade, que he o da maioridade dos Principes, e cuidou em convocar Cortes em Lisboa para fazer esta declaração solemne, desistir do Governo. entregallo a seu domno, e beijar a mas ao Rei, como a seu Senhor. Esta ceremonia se fez com o apparelho magnifico, que pedia huma acçao desta importancia. O Discurso eloquente, terno, e magestoso, que elle entab fez ao Rei, correo claro na conta miuda, que elle lhe deo de quanto obrára no tempo da sua Regencia; nas protestações, que lhe fez, de que elle nao a acceitára com mais fim, que os interesses do Estado, sem a menor lembrança de satisfazer a sua ambiçao; e na complacencia, que os Póvos deviao ter de render obediencia a hum Principe tao completo, como elle era.

El-Rei, ainda nao dominado pelas suggestões, que a todo o custo sabe inf-

inspirar o monstro da inveja, agrade-Eravulg. ceo a seu Tio na presença dos Infantes D. Fernando, D. Henrique, e de muita parte da Nobreza a finceridade do seu affecto; pedindo-lhe nao defraudasse o Reino dos fructos das suas experiencias na continuação do Governo, que tornava a encarregar-lhe, até que as suas mãos fossem mais robustas para sustentar o peso do Sceptro. Quizera o Infante escular-se ; mas as instancias do Rei forao tantas, e acompanhadas de huma como quitação geral illustrissima, em que se dava por tao satisfeito do que seu Tio até entao tinha obrado, que elle nao pode deixar de condescender com o que El-Rei lhe mandava.

A celebração das Cortes, e declaração da maioridade do Rei, se seguio a declaração formal dos seus desposorios com D. Isabel, filha do Infante Regente, que se consummárao depois. O Duque de Bragança reforçou novos empenhos para impedillos; mas o Rei, que estava vivamente inclinado á Infante, nao fez caso das sug-

Era vulg, gestões do Duque, interessado pela neta, que logo vio Rainha de Hespanha pelos bons officios de D. Alvaro de Luna. Este homem formidavel nao se embaraçou com a vontade do seu Rei, nao se cançou em lhe dar parte, de que o casava em Portugal com D. Isabel, neta do Duque de Bragança, e filha do Infante D. Joad, senao depois de a ter pedido. Entad o soube, e disse El-Rei, que queria, porque o quiz D. Alvaro; que em hum Rei foi muito querer. Depois do mesmo homem ter despresado os benemeritos, e premiado trahidores, ordenou ao seu Rei, que mandasse D. Sancho de Toledo por Embaixador a Portugal para em seu nome se desposar com a Infante, que foi mai da Rainha Catholica D. Isabel.

1447

Na sua companhia levou a nova Rainha para Castella em qualidade de Dama a D. Brites, irma do primeiro Conde de Portalegre, Astro luminoso, que perturbou aquella Corte com as luzes excessivas da sua formosura, e depois illuminou as Helpanhas com a

cla-

claridade das suas virtudes. A troco Era vulgi. do sangue, e das vidas, por meio do furor das armas disputavao os Fidalgos Castelhanos, qual havia ser o venturoso, que gozasse as ternuras, a gentileza de D. Brites. Unio-se á desordem dos amantes o ciume das outras Damas menos attendidas, que do fogo aticado por elle vaporavao fumos de vingança contra a inimiga innocente, sem culpa por ser formosa, nem cometter crime em ser amada. Como ellas nao podiao traçar o despique, senao pela pessoa mais/inclinada a D. Brites, que era a Rainha, as Damas, com imposturas enormes, com calumnias negras, atacárao na presença Real a virtude, a reputação, quanto havia de delicado, na respeitavel Fidalga, que em sim, por ordem da Rainha, foi preza.

A constancia, com que esta virgem incomparavel sopportou o peso da sua inselicidade, o silencio energico com que levou tantas accusações salsas, somo o advogado eloquente da sua insocencia, a que ninguem se attrevia

re[-

Era vulg. responder. Mas o mundo, que esquéce o que nas vê, fez perder na Corte as memorias de D. Bites, tanto que nella deixou de ser vista, e este esquecimento o tiverao as suas concurrentes pelo despique mais generoso, a que podia aspirar o heroismo dos seus corações. Quando assim as lisongeava a sua vaidade, tornou a apparecer o Astro na sua essera, tao mudada a natureza das luzes, que todas as que nella scintilavad, erad do Ceo. D. Brites deixou-se vêr na Corte para se es-conder ao seculo; taó illustrada da graça, que com ella venceo a affeiçaó extremola, que tinha pela Rainha, e se occultou no Convento das Religiosas de S. Domingos de Toledo, aonde fez cinco annos huma vida de Anjo. Já o seu espirito, bem costumado ás. austeridades do Claustro, tinha forças para maiores emprezas, e ella se applica a formar a Ordem da Conceiças, que foi approvada por Innocencio VIII. no anno de 1489. A Rainha, edificada das suas virtudes, lhe deo humas ca-- sas na mesma Cidade, para onde ella passou com doze Virgens, que por Eravuig. determinação do mesmo Papa abraçárão o Instituto de Cister; mas sobrevindo pouco depois a morte preciosa de D. Brites, as Religiosas sem mudarem o nome da Conceição, nem a sorma do habito, seguirao a Regra de Santa Clara.

Com estes successos dou eu por acabados os deste anno; e como os do suturo saó já pertencentes ao reinado de D. Assonso V. depois de declarado maior, elles deviao ter lugar na vida deste Principe; mas por nao deixar truncada, e para passar a outro Tomo a continuação da Historia dos Infantes D. Pedro, e D. Henrique, aos quaes Portugal deveo tantos beneficios, eu a continuarei nos Capitulos seguintes até ás suas mórtes, ainda que depois haja de repetir de passagem em alguns lugares as acções, que lhes pertencerem na vida do mesmo Rei.

Era vulg.

## CAPITULO IV.

Trataō-se os mais successos da vida do Infante D. Pedro até a sua morte.

S dous Infantes D. Pedro, e D. Henrique, dos quaes eu vou a escrever o resto das suas vidas preciosas, elles sab tab merecedores dos nossos respeitos, que devo com justiça fazer á sua memoria o obsequio de escrever delles com particularidade os seus ultimos acontecimentos. D. Pedro, que he agora o meu primeiro objecto, depois do Rei seu sobrinho o rogar para a continuação do governo, como fica dito, induzido pelo Duque de Bragança, por seu filho o Conde de Ourem, por seu cunhado o Arcebispo de Lisboa, que nao temêrao a nota de ingratos, com tanto que desaffogassem o odio, lhe ordenou desistisse delle: o que foi executado pelo Infante sem a menor repugnancia. Como a calumnia bem apoiada arguîa todos os seus procederes; como as imposturas eraó

a alma da negociação; como todos os Era vulz. provimentos feitos pelo Infante se julgavao effeitos da infidelidade, ou da injustiça; o Duque de Bragança, em tom de quem marchava para huma campanha, andou pelo Reino abysmando com infamia quantos officios, e quantas creaturas tinhao a marca da beneficencia do Infante, seu irmao. Nada sentia este Principe as quebras da sua authoridade, e fazenda no cotejo com a perda da equidade, e reputação. Prevendo, que a ordem para sahir da Corte nao tardava, elle pedio primeiro a licença, e se retirou para Coimbra.

ĺď

Entab aquelles tres Senhores, occupados de disposições malignas, nao perdoárao a genero algum de intriga para inspirar ao Rei minino huma desconfiança geral do caracter do Infante. Elles lhe representárao os abusos, que fizera da Regencia; o grande partido das suas creaturas; que so rile fora o author das mortes de seu pai, D. Duarte, da de sua mai D. Leonor; e do Infante D. Joad , aos quaes fizera dat veneno para facilitar a sua subida ao Thro-Dii

Era vulg. Throno, e que com o mesmo sim at-tentara também contra a sua vida preciosa, que o Ceo tinha preservado. e que elle devia por a coberto da impiedade de hum tal ambicioso, descartando-se delle. Não escapou á mordacidade do monstro a virtude provada do Infante D. Henrique, que no conceito prevertido do Rei foi estimado co-réo, ou ao menos sabedor dos delictos imaginários de seu irmao, que quiz justificar com a mesma solidez de razões, com que o fizera a si proprio: porém notando sem limites a preoccupaçao do Rei, houve de se callar, por nao se perderem ambos.

Semelhantes avisos como os que se metterao nos ouvidos do Rei, ainda que falsos, elles sempre fazem huma impressa desavantajosa sobre a pessoa, contra quem elles sao dados. Porque o Rei os escutou, o tio, e sogro se lhe sez aborrecivel, nao bastando o metter terra de permeio para o Duque, e os seus parciais lhe nao persuadirem a retirada do Infante (que elle fizera por dum espirito, de discriçati, e prudencia,

especialmente depois de vêr sobre o Era vulg.

Throno a sua filha) por huma politica escura, que escondia alguns designios perversos, a que elle intentava arrojar-se. Eis-aqui huma solercia, nao só apparente, mas abominavel, com que nas Cortes a maior parte dos Aulicos pretende estabelecer os seus negocios sobre os destroços dos alheios.

Veio por este tempo de Sintra a Lisboa o Conde de Abranches D. Alvaro Vaz de Almada, servidor fidelissimo do Infante, aquelle Fidalgo famoso, que com o seu valor tinha assombrado a maior parte da Europa, que discorrêra; e ouvindo tantas accusações indignas do caracter do Principe, nao as pode soffrer callado. Era grande o empenho, para que o Conde nao fosse ouvido no Conselho, que o Rei queria fazer sobre negocios tad delicados; mas elle rompendo por toda a opposição, entrou, e com tanto desembaraço, como corage, sustentou a innocencia do Infante, e a sua, e mostrou evidente a calumnia, a malicia dos inimigos de humas probidades

Ers vulg.

tab notorias. Os melmos sentimentos deste Fidalgo foras os do Conde de Arrayolos, que estimou a verdade sobre o respeito do Duque de Bragança, seu pai, e os do Conde da Atouguia, que nao sopportavao a injustiça feita ao Infante, e assim o insinuárao no espirito do Rei. Como as tentativas destes Senhores nada approveitarab, por haverem os emulos ganhado a va-guar-da com o Duque de Bragança na testa; O Conde de Abranches foi vestir as armas, com que costumava entrar nos combates, e vindo á presença del Rei, lhe disse: Que a sua Magestade incorreria em huma nota eterna, se elle lhe nao désse permissao para se bater com todos os inimigos do Infante Duque D. Pedro, que elle vinha desafiar na sua Real presença, para provar a innocencia de seu tio com o destroço de todos elles: Que como injurias tad enor-mes já senad lavavad senad com sangue, era credito delle Rei permitirlhe sustentar em campo a vingança de hum amigo ausente, ossendido na honra, e na pessoa.

Era

. Era tao sublime o espirito del Rei Era vulg. nos seus poucos annos, que nao se lhe sez reprehensivel esta gentileza do Conde, tao pouco vulgar em todas as ida-des. Elle a estimou por esseito do seu grande espirito, pela próva mais elegante de huma verdadeira amizade; mas esta espada gentil, com tanta justi-ça desembainhada, nem conseguio a licença para se esgrimir contra os inimigos inexoraveis, nem pode cortar no Rei os fios enredados das susperças, que o fizerao conceber da fidelidade do Infante. Como o Conde já nao tinha meios de que se valer para sustentar o credito do perseguido, elle partio com o Infante D. Henrique para Coimbra a consolarem o Principe nas adversidades, já com a idéa concebida, de que o leito da morte de hum havia ser o mesmo da do outro. Immediata a esta partida, se vio respirar a cólera do Rei no Decreto sevéro, em que mandava, que pessoa alguma fosse a Coimbra vêr o Infante sem licença sua; que elle nab podesse mandar à Corte pessoa, ou pessoas da sua familia, nem

Eta vulg. sahir das suas terras sem permissa Real, com pena de morte sulminada a elle Infante, e a quaesquer outros transgressores desta ordem.

> Para se entender, que este Decreto foi suggerido a El-Rei pelos inimigos do Infante, basta ouvir-lhe o tom. Elle quiz fazer representações para ser moderado; mas nao lhe admittindo genero algum de requerimento, seu irmao D. Henrique, e o Conde de Abranches se retirárao, e elle passou para Monte-Mór o velho. O Duque de Bragança, que desejava remunerar-lhe as muitas obrigações, que lhe devia, com lhe armar o laço para o fazer cahir no crime de desobediencia, fingio com elle hum Tratado de concordia, que se explicava pelos termos mais indecorosos, indecentes, e indignos; ordenando El-Rei ao Infante, que o assignasse, porque se o nat sizesse elles tinhas a inconsidencia, e a rebeldia por provadas. O Infante, ou percebendo a idéa, ou querendo sacrificar á obediencia do Soberano quanto nelle havia de honroso, de delicado, até

até o seu mesmo decoro, sem repli- Era vulgi ca firmou no Tratado a quebra do seu caracter. Passou-se a segunda invectiva, que foi mandallo reprehender por Diogo da Silveira de armar os Castellos das suas terras, como se esperasse nellas alguma invasaó de inimigos. O Infante foi com o mesmo Emissario mostrar-lhe todos desarmados; assegurando-lhe, que elle nao cuidava em mais defensa, que a de deixar á posteridade hum argumento irrefragavel da sua innocencia.

Como Diogo da Silveira nao fe explicou ao geito de quem o mandára, se o nao tivérao por suspeito, sempre se córou a commissão com tirar ao Conde de Abranches o Castello de Lisboa; a D. Pedro, filho do Infante, o emprego de Condestavel, que se conserio ao Infante D. Fernando; a Ayres Gomes da Silva o de Regedor, e a Luiz de Azevedo o de Védor da Fazenda. Urdio-se terceira industria, que foi mandar ao Infante entregasse logo as armas, que tinha nos seus presidios; porque se o nao fazia, de-

Era rulg, declarava huma rebeliao nos indicios das suas intenções perversas. Se as désse, e por movimento proprio se desarmasse, elle mesmo se punha fóra dos termos de se desender no caso de ser atacado. Perplexo se vio o Infante como homem, se he que siado no espirito da sua fidelidade, elle nao advertio, que o melhor partido era arrojar nos braços da ventura; entregar as armas, e as praças, que nao podia, nem devia defender contra a ordem Real. Assim derrotaria nos seus inimigos os intentos da rebeliad, que quizerao imputar-lhe, quando elle escreveo a El-Rei em resposta ao seu Decreto: Que elle estando por hora em paz com todos, nao hávia mister armas, sobrando-lhe as da sua innocencia para derrotar os seus inimigos; mas porque ignorava se estes o quereriao investir, the permitisse sicar com as suas armas, que elle pagaria a dinheiro, ou mandaria vir outras de fóra.

> Em quanto o Conde de Ourem ao lado do Rei suggeria tantas discordias, o Duque de Bragança, seu pai, que es

tava Entre-Douro e Minho levantan- Era vulgdo trópas, teve ordem para vir a Santarem, aonde estava a Corte. Como elle nao podia fazer a jornada sem passar pelas terras do Infante, e se lhe determinara, que assim o practicasse armado, elle tentou differentes vezes o passo pelo lado de Penella, para onde foi o Infante, aconselhado pelo Conde de Abranches, e outros Fidalgos, que entendêrao dependia a sua conservação da ruina do Duque. Apenas se soube na Corte, que elle tinha fechado o passo, se mandárao ordens rigorosas ao Infante para o desimpedir. Elle recebeo com respeito profundo as ditas ordens, intimadas por Fernao Gonçalves de Miranda, e se reduziao a mandarlhe, deixasse passar o Duque, que vinha occupado no Real serviço: que elle se retirasse logo para Coimbra, donde nan sahiria sem licença sua; e que se assim o nat cumprisse, elle iria em pessoa castigallo como a rebelde, e desobediente. O Infante, longe de differir promptamente ao que se lhe sequeria, respondeo a El-Rei: Que

Era vulg. elle, e o Duque de Bragança ambos: erao vassallos, que nao podiao pagar gentes de guerra; que elle licenciaria as suas; logo que o Duque, seu inimigo capital, fizesse o mesmo.

Fez o Conde de Ourem picar tanto a El-Rei desta resposta, que elle marcharia a forçar as Praças do Infan-te, se o Duque nao achasse o expediente de se valer da noite para dessilar a sua gente em pequenas trópas, como de caminhantes, em huma das quaes elle passou sem perigo pela fra-gosidade da Serra da Estrella. Quando o Infante soube a retirada do Duque, nao fez movimento, contra o parecer do Conde de Abranches, que queria o seguissem para senao perder a conjunctura da sua segurança na ruina dos seus inimigos. Com a chegada do Duque a Santarem subiras os negocios ao ultimo ponto da critica na informação, que elle deo ao Rei, e na facilidade com que este mandou publicar hum bando, no qual o Infante, e todos os da sua facçao forao declarados rebeldes, trahidores, sediciosos, acompanhanhado do ruido surdo, que promettia Eia vulg. assegurar-se o Rei das suas pessoas, especialmente da do Infante, que havia ser trazido a Lisboa vivo, ou morto. Entad se allistou gente em grande copia, e se deo hum perdad geral a todos os criminosos, que viessem tomar armas contra o Infante infeliz.

Nao se satisfez o odio com a ruina do pai sem culpa, e avançou a per-seguiças contra o filho innocente, o Condestavel D. Pedro, que residia nas terras do seu Mestrado de Avís. Contra elle marchou o Conde de Odemira D. Sancho de Noronha, irmao do façanhoso Arcebispo de Lisboa, para se assegurar da sua pessoa, com o pretexto, de que seu amigo o Mestre de Alcantara podia trazer gente de Castella em seu soccorro, e do Infante seu pai. O Mestre estava tao longe destas idéas, que passandosse D. Pedro para Alcantara, sem pretender delle mais que o trato de huma hospedagem honrada, elle nad exercitou a virtude, nem conheceo a pessoa. A fugida do filho firmou a sentença, que se lavrou con-

crime.

Eravulg. contra o pai, ou de huma prisao perpetua, ou de huma morte violenta. A Rainha, penetrada de huma resolução tao cruel, e dividida entre os deveres de filha, e de esposa, porque se tratava de tirar a vida áquelle, de quem ella a recebera, assentou que era da fua obrigação avizallo com tempo. Recebeo o Infante o aviso de sua filha com semblante tao inalteravel, que perguntou ao correio pela saude del Rei, pelos divertimentos, em que se

> Depois chamou á sua camara os criados, e confidentes de fidelidade provada, e lhes fez lêr o aviso da Rainha, tomando o Ceo por testemunhai, com lagrimas compassivas, da injusti-ça, com que os seus inimigos o reduziao a estado tao calamitoso, pedindo-lhes o voto em aperto o mais critico para huma pessoa do seu caracter. Depois de se notar a situação do espirito del Rei, que se havia prevenido des

> entretinha, e sendo horas de jantar, comeo com o desaffogo, que costuma ser effeito de huma consciencia sem

des de longo tempo, e de se discor- Era vulg. rer sobre as vozes desavantajosas, que os contrarios do Infante haviad espalhado, especialmente depois da sua ausencia da Corte, em hum tempo que pessoa alguma nao ousava tomar o seu partido. Quasi todos os votos se conformárao, que elle devia pôr-se em estado de defender-se, se o viessem infultar a sua casa; que esperasse nas Praças do seu dominio o destino da sórte, como meio unico de derrotar as suspeitas, que tinhao feito conceber ao Rei, de que elle queria ir insultallo na Corte, e avanar o Throno.

þį

¢

O bravo Conde de Abranches, cheio dos nobres sentimentos, que lhe inspirava a innocencia do Infante, o aconselhou, que marchasse com a gente que tinha a Santarem, se lançasse aos pés del-Rei, lhe rogasse, que o ouvisse, implorasse a sua justica para confundir os inimigos, que na sua presença lhe rompêrao a reputação, ou ao menos lhe desse campo para se bater com elles, nao lo para sustentar a sua innocencia, e fidelidade,

Era vulg. mas para deixar ao mundo a memoria, de que este era o unico meio, com que se devia conduzir a honra de hum filho do Rei D. Joao I., Tio delle D. Affonso, seu Tutor, e pai da Rainha fua mulher: que se nada disto lhe aproveitasse, a honra, a vida, a pessoa, o credito, tudo elle fiasse do seu valor, que em lance algum devia desamparar hum Principe do seu caracter.

Como o Infante estava inclinado a esperar os seus inimigos em qualquer parte, e combatellos, exceptuando sempre a pessoa del Rei, prevaleceo a proposta do Conde, que no modo de se interessar por elle, e pela intençao, que formava de participar da sua boa, ou má fortuna, o fez dispôr a partir para Santarem sem perda de tempo. Tem os negocios da honra tantas delicadezas, que muitas vezes nao deixao conhecer a homens de espirito sublime idéas barbaras, que se lhes figurao impetos magnanimos. Ainda que a uniao do Infante, e do Conde se fundava sobre huma amizade fiel, e sincéra, que os successos mais fin-

fingulares; nas poderiasogromper; elles Resvulge a quizeras mais ligada com os vinculos santos da Religias , que a farias inviolavel. Para isso, depois de unirem os rágos ao Ceo, assim como tinhad apertados os corações; depois deassiftirem ao Sacrificio da Missa, e de receberem o Corpo de Jesu Christo sacramentados elles le prometterad reeiprocamente and alta voz si junto ao Altar, e jurano, nas mãos do Padre L que era Alvaro Affonso, Capellao do infante q que o destino de hum regularía o do ontro; que se hum morresle na justificação da sua innocencia, o outro morreria pela defender; que ambos: neste projecto nad toriad senad bum mesmo principio, e hum mesmo finise in the end to be and an inEta vulg.

## CAPITULO V.

Parte o Infante D. Pedro de Coimbra para Santarem, e he morto na batalha escandalosa de Alfarroubeira.

Amon, e actividade da Rainha D. Mabel, combatidos dos males, que receava, nao havia dexteridade, que deixasse de metter em uso para impedir a rotura da guerra entre o pai, e ó marido: 4: e vendo os preparos da campanha, e o fundo dos animos iá dispostos para executarem temerarias as resoluções, nao quiz differir mais tempo o declarar-se com El-Rei. Ella se lhe lançou aos pés chorosa, affli-Aa, deixando antes fallar a natureza. que a lingua, antes os affectos, que as palavras, nao podendo El-Rei refistir terno, concedendo benigno o perdao a seu sogro, se elle quizesse conhecer a sua falta. A Rainha, fiada na palayra Real, communicou a seu pai esta noticia, que desconcerta-

## DE PORTUGAL, LIV. XXVI. 67

va as medidas dos seus emulos, no-Era vulg. vamente empenhados em introduzir no Reino hum arrependimento indecororoso, que com effeito se descobria, logo que se pode affectar o primeiro pretexto. O Infante, mais tocado da ternura da filha, que da clemencia do genro, lhe respondeo, que a sua innocencia nada tinha, de que pedir perdao; mas que pela agradar, faria quanto ella lhe insinuava.

A Rainha, que nos transportes do alvoroco, nao deo lugar ao espirito para penetrar as consequencias desta carta, entrou na Camara do Rei, e lha mostrou cheia de prazer pela difpolicao, em que estava seu pai de fazer o que se queria delle. Leo-a El-Rei: mas quando chegou ás palavras por vos agradar: Magestade, justiça, amor da esposa, o seu respeito, os vinculos do sangue, tudo forao victimas da colera indomavel, que dessigurou no Throno a serenidade, que semelhante vapor nad deve perturbar; que se voltou contra a Rainha, como se fosse huma co-ré nos imagi-

E ii

Era valg. nados crimes do pai; que lhe rompés na presença a carta, e ao mesmo tempo o decóro da sua soberanta; que promulgou inexoravel a ultima sentença da ruina de hum Infante Sogro, e Tio. Vio-se a Rainha em desolação extrema por esta mudança del Rei, que nao pode mover com os muitos generos de persuasões inspiradas pelos: affectos mais vivos da sua alma.

Sempre prevenido, e pouco escrupuloso o odio, porque nao succedesse outra vez o Rei mostrar-se sensivel à Rainha, os inimigos do Infante lhe propozerao se retirasse della pela conservacat da sua saude; mas nat bastando esta industria para vencêr o amor do Rei, elles não se embaraçárao em lhe querer persuadir aleivosos, que a sua casta Esposa tinha tratos indecentes com D. Alvaro de Castro, Conde de Monfanto, que esteve preso em quanto a verdade se nao pôz patente para confusao, dos accusadores impios. Nem este testemunho bastou para o Rei mudar de sentimentos, nem elles perdêrad corage para continuarem a fazerlhe -

lhe crêr, que a segurança da sua vida Era mig. dependia delle tirar a do Infante, que devia ser atacado na marcha, que sa para a Corte, para o que se déras as ordens precisas. De novos temores se rodeáras ao mesmo tempo os emulos do Infante, quando viras, que o Rei, depois da desconsiança suggerida, dobrára para com a Rainha as ternuras, ao Conde de Monsanto sizera mercês novas, e teméras as mudanças, que as impressões, e a idade podias causar no Rei.

Com tudo reviveo o seu espirito, observando que senas alteravas as ordens para ser cortada a marcha do Infante, que sahio de Coimbra com mil cavallos, e cinco mil Infantes a buscar o seu destroço. Elle nas ignorava as differentes manobras, que se tinhas seito junto á pessoa do Rei, huns para o justificar, outros para o perder. Firme no seu procedimento sempre irreprehensivel, e occupado da consiança céga da bondade del Rei, o Insante se capacitou, que em elle apparecendo pa Corte, abysmaria os seus contrarios,

Era vulg. rios, e daria hum alto tom á voz da fua justiça. Sem duvidar da equidade do Rei, teve por conveniente vir armado para lhe servir de ruina o mesmo meio da segurança. De Alcobaça passou elle a Rio-Maior, aonde gran-de número dos seus Officiaes, já tab perto de Santarem, lhe representárao como nao tinha forças para relistir aos seus inimigos, e muito menos ás tró-pas del Rei, se o atacassem: que retrocedesse para Coimbra, ou marchasse adiante sem armas, que era o modo de pedir justiça. Nao se fez entendido o animo preoccupado do Infante a este aviso cheio de sabedoria, nem pode conter-se quando lhe trouxerao preso a Pedro de Castro, criado do Infante D. Henrique, que elle favorecêra, e agora lhe eta ingrato, para deixar de o deitar em terra morto com o golpe de hum pao na cabeça.

Receou El-Rei, que o Infante se apoderasse de Lishoa, e a mandou segurar por pessoas da sua considencia. Deo ordem, para que dous criados do Infante, que estavas nella, fossem

elquartejados, e pendurados os quar- Era vulg. tos nas portas da Cidade. Entab o partido contrario com o Duque de Bragança na frente, deo a ultima mad ás suggestões, fazendo crêr a El-Rei, que o Infante marchava a Lisboa para se apoderar do Throno; que acodisse com tempo a reparar o golpe, antes que o mal perdesse toda a espe-rança de remedio. Teve D. Assonso por saudavel este parecer, a que logo differio, sahindo a campo com 300000 homens. Nesta extremidade, o Conde de Abranches, que reconhecêra o exercito Real, disse ao Infante ser impossivel, que de mortos, ou prisioneiros escapasse algum dos seus; que se pozesse em salvo em quanto esle entretinha huma escaramuça, que lhe désse lugar a ganhar terreno na fugida. Immediatamente soou hum bando, em que El-Rei ordenava, que todos os que seguiab o Infante o deixassem, e nessa noite lhe desertarao todos os que se occuparad das imagens do temor. No dia seguinte 20 de Maio de

No dia seguinte 20 de Maio de 1449 Alvaro de Brito, que governa-

Ese spile, va a artilharia do Infante, mandou dils parar huma peca com pontaria tab barbara, e atrevida, que do na Tenda del Rei. Este golpe, fosse casual, ou pensado, ferio o coração de todos os bons Portuguezes, que se lançarab. como leões sobre o campo do Infante, que estava entrincheirado no de Alfarrobeira. Já proximo o perigo, novamente aconselhárao ao Infante , que se retirasse; mas elle arrebatado dos impulsos da honra, ou dos impetos da vingança, com a espada na mao, deo golpes de desesperado, até ser atravecado pelos peitos de huma seta, que o derrubou pedindo confissao. D. Luiz Coutinho, Bispo de Coimbra, o absolveo, e neste leito chamado da honra, para o Infante de tanta ignominia, acabou o estimavel Principe, condecorado na vida com tantas acções illustres, se agora deslustradas por buscar a occasiao de semelhante morte, gloriosamente restituidas pela efficacia

> O Conde de Abranches, que em todo o conflicto nati the deixara o la-

do seu arrependimento.

## DE PORTUGAL, LIV. XXVI. 73

do, vendo-o morto, entrou na sua Era vulgit tenda a refazer as forças com algum alimento; e para cumprir o voto, entrou a pé pelas esquadras del Rei a buscar a morte, que foi comprando a pedaços pelo preço de muitas vidas. Cançado de matar cahio sem alentos este bravo homem, digno de melhor fim, dizendo com vozes languidas ao tropel, que se lançava sobre elle: Fartai-vos, rapazes, fartai-vos. O resto da gente, lastimada da morte do seu Principe, sustentou a refrega até perder a vida, ou a liberdade. Seu filho D. Jayme, com todos os Officiaes, ficou prisioneiro. Dos mórtos foras os mais distinctos da parte do Infante Joao Mascerenhas, seu Alferes Mor, Luiz Gomes da Gran, e seu irmao, Diogo Peyxoto, e Rodrigo de Arvellos: da del Rei faltárao o Aposentador Mór Ruy Mendes Cerveyra, Fernad de Sá, Alcaide Mor do Porto, Joao Rodrigues Pecanha, e outros muitos Fidalgos, e soldados. Tao longe passou o resentimento del Rei contra o Infanie, que o seu cadaver esteve tres dias no

Era vulg. no campo, porque elle prohibio darse-lhe sepultura. A mesma deshumanidade se usou com o corpo do Conde, que soi enterrado pelas instancias de seu irmas natural Joas Vaz
de Almada, Védor da Fazenda del
Rei

A paizanage daquelles contornos, que ignorava as ordens Reaes, ou se deixou tocar da piedade, veio ao campo, e na Igreja de Alverca fez sepultar o cadaver do Infante, que tao defastradamente acabou aos 57 annos da sua idade. A noticia da sua mórte apenas deixou liberdade á Infante sua mulher, para evitar desgraça semelhante, que se lhe ameaçava, de fugir incognita pelos hermos. Seus filhos, objectos do mesmo odio, houverao de abandonar a Patria, e desterrar-se ás alheias. Os seus criados, e amigos presos, soffrêrao calamidades inauditas. Em fim o Rei, quando se lisongeava de ter feito a sua vontade, ficou sem ella, dominado por homens tao inimigos da sua authoridade Soberana, como o tinhao sido da pessoa Real do Principe, unico freio da sua ambiças Era vulgi

Foi o Infante D. Pedro ornado de todas as virtudes, que formao hum Principe completo. Elle mostrou igual politica no Gabinete, que valor na campanha; a mesma erudiçao profunda nas Letras Sagradas, que nas humanas; sem disserença a elegancia na composição em prosa, que no verso; eloquente na lingua materna, e nas estranhas; exactamente casto, sem amar em toda a vida outra mulher além da sua. Para com os Ministros do Senhor foi tao attento, que nunca consentio lhe beijassem a mao, nem fallassem de joelhos. Elle tolerou sirme o odio dos seus emulos, disfarçado com as cores de bem público, como temos visto. Elle sustentou huma casa digna da sua representação, porque era composta de 363 pessoas. A politica, com que elle administrou os negocios; a justiça com que punio os delinquen-tes; a generosidade com que premiou os benemeritos; sobre tudo as virtudes Christas, que exercitou em toda

Era vulg. a sua vida, respirad o alento com que? a fama no melmo brado o canonifa: hum Heráe irreprehensivel, e reprehende de injuriosa a batalha de Alfarrobeira.

> O seu cadaver esteve cinco annos na sepultura humilde de Alverca, aonde o lançárao os paizanos, que o levárao do campo no magnifico feretro de huma escada de mao. Indecencia tao mal soffrida do Duque de Borgonha, que cheio de indignaçao, nao cessava de pedir o corpo do Infante, que Portugal nao estimára, nem conhecêra, para lhe fazer em Flandres as honras, que erao devidas á alta dignidade da pessoa, correspondentes á sublimidade do seu merecimento. Ou fosse que El-Rei se receasse, de que os rogos do Duque movessem a furtar os offos do Infante, ou reparar com a pompa funebre a injustiça, que járeconhecia ter feito á sua memoria; elle os mandou desenterrar, e conduzir ao Castello de Abrantes, donde a: -instancias do Papa, da Rainha, e dos mais Principes da Europa, que lhe eſ-

# DE PORTUGAL, LIV. XXVI. 77

estranhavad passasse o odio com seu Era vulgifogro além da morte, os mandou vir a Lisboa para serem trasladados ao sepulchro, que seu pas lhe deixára lavrado no Convento da Batalha:

Portugal, que já víra reinar huma Rainha depois de morrer, agora feito em cinza, vio exaltar hum Infante a quem tirou a vida. No anno de 1454. feitas em Santo Eloy Exequias solemnes pela Alma do Infante, partirao El-Rei, e a Rainha com semblante de filhos para o Convento da Batalha a esperar as reliquias da sua mortalidade. que com apparato brilhante conduzia o Infante D. Henrique acompanhado de toda a Nobreza, Cléro, e Religides. Sahirad os Reis a recebellas de ceremoria, e as acompanhárao á Igrela, aonde no dia seguinte se fez outro Officio, no fim do qual foras collocadas no primeiro dos quatro Mauloleos, que estat na Capella á mat direita dos Reis seus pais , donde clamao á posteridade com estas vozes da Musa do Douter Antonio Ferreira, que "

Era vulg, que as gravou em hum dos seus Poes mas para Epitasio perpetuo:

Filho segundo del Rey Josó primeiro,
Tyo, e sogro del Rey Affonso quinto
Vés-me em premio de amor 126 verdadeiro
De pó coberto, de meu sangue tinto:
De ingratos morto, e em mórte prissoneiro,
Lé minha triste historia, que nao minto.
A Fama dá de mim sé verdadeira;
Do injusto, e cruel odio Alfarrobeira.

#### CAPITULO VI.

Como se justificou a innocencia do Infante; como se conduzio a Rainha, e destino de seus illustres filhos.

Succedido, e publicado na Europa o catastrose lastimoso do Infante, que acabo de escrever, toda ella reprehendeo a deshumanidade de D. Assonso contra hum pai tao digno de outras attenções. Ainda que nada a faría desculpar, nem a idade de 17 annos no Rei podia servir-lhe de desculpa; elle quiz aggravar o escandalo, não só com

a perseguiça inexolaravel contra to- Era vulgadas as creaturas do Infante; mas o que tem mais de extraordinario, admittindo cégamente os conselhos persidos dos seus inimigos na proposta abominavel de repudiar a Rainha, que na podia deixar de esperar conjunctura para vingar nelle a morte de seu paia. Entretanto que laborava esta máquina, se formava o processo do Infante como maior rigor, para que crimes atrozes sizessem desculpavel a tyrannia.

Porém o vingador Supremo das innocencias, quando pela mone daquelle
Principe haviao cessado a lisonja, a
dependencia, o obsequio, e as mais
razões de interesse, que costumao desfigurar a verdade, elle permittio, que
nada se descobrisse, com que levemente o culpassem, que os seus mesmos
papeis bem examinados sossem os abonadores da sua candura; que todos os
testemunhos acreditassem a sua sidelidade; em sim, triunsante a verdade de todos os essorços, com que
os seus emulos quizérao desmentillaEsta justificação plena, que soou por

(90

Eta vulga todo o mundo, nao os desanimou pasra suspenderem a perseguiças contra a Rainha, que na fugida de seus irmãos, erao objecto unico, que ficava no Reino, de que se podiao temer. Elles se dervirat de huns poucos de Theologos do caracter daquelles, de quem se diz, que tem opiniões para tudo, suggezindo-os persuadissem ao Rei vacillante o perigo, a que estavaó expostos a sua pessoa, e Reino, senao repudiasse a Rainha, que se sazia temivel pela vingança, e pelo crédito, a primeira reconcentradamo animo; o legundo eltabelecido em Portugal, e fora delle. Para o forçarem a determinar semsusto de quebra de representação, elles corárao o pretexto, de que os seus desposorios foras contrahidos em huma idade incapaz de consensos livres; e que o que elle entab déra, todo o mundo o entendia arrancado com violencia.

Como a equidade de D. Affonso, pelas justificações da innocencia do Infante:, se sentia aballada para conhecer as injustiças, que com ellé se usa.

. ::

rao: como o seu amor á Rainha o Era vuleenchia de confusaó para admittir hum tal conselho, tao opposto á situaçao do seu coração, e da sua alma, elle, nao só teve corage para esta vez dizer, Nao quero, aos validos; mas ordenou que a Rainha em continente se recolhesse à Corte para viver com elle nos vinculos doces do matrimonio. Ella entrou em Lisboa sem a mais ligeira demonstração de luto pela morte de seu pai, toda vestida de galla. Que acçao nesta Senhora tao cheia de politica! Penetrou o seu espirito, que ella estava na conjunctura de pospôr os seus deveres respectivos ao pai á differença das vontades do esposo. Esta attençad o toca, e se a sua alma só tivesse huma pequena parte de inclina-çao a Rainha, ella lha inclinara toda. Já elle mostrava o arrependimento de haver differido aos conselhos detestaveis dos inimigos do Infante; e a injustiça, que comettera em o crêr culpado, o penetrava de dor; fervindo-se das ternuras para com a Rainha, como de preparo para a expiação de tal delicto.

TOM.VII. F Ao

Era vulg. Ao melmo tempo nao cessavao os clamores da Europa escandalisada, ás instancias do Duque de Borgonha, e da Duqueza sua mulher para o restabelecimento da honra, e credito de seu irmao, e cunhado. Já por toda ella se derramára a voz, de que em Portugal se descobrira a fundo a malicia dos inimigos do mesmo Infante; e el-les sensiveis ás consequencias, quizerao justificar-se na presença do Papa, e adoçar o espirito dos Principes, para que elles intercedesem pelas suas pessoas ao Rei, que conhecendo a offensa, poderia ser inexoravel nos castigos. Em todas as Cortes os seus Manifestos encontrárao despresos; todas os reprehendêrao, e o Papa excommungou aos que forao causa do Rei negar sepultura ao cadaver do justisicado Infante.

> De sous innocentes filhos dei eu já huma breve noticia; mas agora depois da morte do pai, direi que os tres Varões D. Pedro, D. Joao, e D. Jayme, cruelmente perseguidos, abandonárao a Pátria, D. Pedro, que depois foi

ref-

restituido a ella, aos seus empregos, Era vulg, e que servio a El-Rei seu primo nas expedições de Africa com zelo, e valor correspondentes á sua alta qualidade, no anno de 1464 o elegêrao Rei de Aragao os Catalaes, e Grandes deste Reino, descontentes de D. Joao II. Rei de Aragao, e Navarra, por ser filho da filha mais velha do Conde de Urgel, a quem a Coroa de direito pertencia. D. Fernando, que succedeo a seu pai D. Joab, declarou a guerra ao nosso Principe, que a sustentou com os soccorros de seu Tio Filippe, Duque de Borgonha; mas sendo vencido pela fortuna de D. Fernando, houve de se retirar a Manresa em Catalunha, conservando o titulo, e honras de Rei até o anno de 1466, em que dizem morrêra de veneno.

Seu irmao D. Joao, que casou com Carlota, filha de Joao III. Rei de Chypre, e devia herdar o Reino por mórte do logro, elle foi declarado Regente em 1456. O Duque de Borgonha seu Tio she conferio o Collar da Ordem do Tulao; mas fallecendo antes Era vulg. do Rei, Carlota tornou a casar comi Luiz de Saboya, filho segundo de Luiz, Duque de Saboya, e de Anna de Chypre sua tia. Ella foi coroada Rainha em Nicosia, no anno de 1458; mas seu irmao bastardo Jayme, que fora destinado ao serviço da Igreja, e já tinha ordens de Subdiacono, se levantou contra ella, e com as trópas do Soldao Melec-Ella a lançou do Reino. Depois da Rainha infeliz empregar sem fruto todos os esforços para o seu restabelecimento, ella se retirou a Saboya, e dahi a Roma, aonde presente o Papa, e Cardeaes, cedeo o Reino em seu sobrinho Carlos, Duque de Saboya: doaçao, que a esta Casa deo o direito, que ella tem ao Reino de Chypre, de que até hoje conserva as Armas, e o Titulo.

O usurpador Jayme se casou com Catharina, filha do Veneziano Marco Cornaro, que foi adoptada pelo Senado, e delle recebeo hum grande dote. Ella, que em pouco tempo ficon sem marido, e sem hum filho, que lhe nasceo posthumo, no anno de 1470

em

1

em demonstração de agradecida, cedeo Era vulg.
nos Venezianos as suas pretenções sobre o Reino de Chypre, vivendo ainda a Rainha Carlota. Elles o possuiras até o anno de 1571, em que o conquistou Selim II. Imperador dos Turcos, e porque hum Portuguez infame foi causa desta conquista, eu vou levando o sio nesta passagem da Historia de

١.

Chypre.

Fugira de Portugal hum facinoroso alentado, que se chamava Joao Miguens, e se retirou a Veneza, aonde viveo sem descobrir caracter houroso, que a natureza, e os costumes lhe negáraő. A delicadeza dos Venezianos lhe observou a conduta, e o condemnou a penas infames, que alterárao o animo presumido de hum Portuguez fora da Pátria, transportado dos flatos de parecer alguem, ainda que nada seja. Joao Miguens offendido concebeo designios de se vingar, e para o fazer se foi a Constantinopla, aonde casou com huma Judia poderosa em cabedaes, que com elles lhe abrio a porta para entradas frequentes com o GradEra vulg. Turco Selim. A communicação degenerou em familiaridade, sendo Miguens
admittido nas occasiões occultas, em
que o barbaro rompia a Lei com as
ebriedades na sua camara. Nos fervores destes transportes o industrioso lhe

ebriedades na sua camara. Nos fervores destes transportes o industrioso lhe
propunha a conquista de Chypre, que
Selim lhe promettia, e batendo-lhe no
hombro dizia balbuciante: Eu vencerei Chypre, tu serás o Rei. A primeira parte do prognostico soi visto cumprir, á segunda faltou Selim já entrado em acordo.

Ultimamente, D. Jayme, filho terceiro do Infante D. Pedro, que se achou com seu pai na Batalha de Alfarrobeira, e nella ficou prisioneiro, apenas pode obter a liberdade, sahio do Reino, e soi valer-se da protecção de sua tia a Duqueza de Borgonha, D. Isabel. A inclinação para o estado Ecclesiastico, que ella lhe observou, a moveo a mandallo a Roma. O modo, por que elle se conduzio na Curia, as qualidades brilhantes, que descobrio, as acções sublimes, que fez,

os testemunhos, que deo de huma don-

tri-

trina sólida, de huma humildade pro- Era vulg. funda, obrigárao o Papa Calixto III. a criallo Cardeal do titulo de S. Eustachio no anno de 1456. Esta nova Dignidade foi acompanhada da de Arce-bilpo de Lisboa, já restituido á graça del Rei seu primo, que a elle em vida, e a seu pai depois de morto per-doára as culpas, que falsamente lhes imputárao, e os canonisou innocentes; mas este respeitavel Cardeal, quanto mais o revestiao fle honras illustres, e de titulos gleriosos na Igreja San-ta, tanto mais elle se mostrava nobremente humilde, e heroicamente

virtuolo.

El-Rei D. Affonso o chamou de Borgonha a Lisboa para o acompanhar em huma das jornadas de Africa, que nao teve effeito, e voltou para casa de sua tia, aonde morreo, como dissemos, na slor dos seus annos, por nao querer contaminar a cassidade, que se lhe aconselhava por unico remedio da sua queixa, e por nao inficionar com esta culpa a graça baptismal, que conservou até a morte, succedida no Era vulg, anno de 1459. Entre outros muitos Authores, que delle deixárao memoria, diz Eneas Sylvio, depois Papa Pio II.: Jayme foi dotado de fingular magestade, e gravidade, de engenho agudo, benemerito das letras, grande amante das virtudes, e tao digno de altas Dignidades, que a de Cardeal lhe tardou muito, obtendo, a tao moço.





# LIVRO XXVII. Da Historia Moderna de Portugal,

## CAPITULO I.

Trata se da vida, e descobrimentos do Infante D. Henrique, de que sizemos memoria até o anno de 1445, continuando deste dito anno em diante até o de 1460, em que falleceo.

Û.

A INDA que nos reinados de D. Joaó Era vulg. I., e D. Duarte eu deixei escritas até aquelles annos as acções heroicas de seu grande filho, e irmao o Infante D. Henrique. Agora continuo a dizer, que como a natureza céga lhe tirou das mãos o Sceptro de Portugal, elle quiz ser herdeiro do valor do pai, concehendo nas primeiras idades espititos tao sublimes, que parece se animava o seu coração com os surores bellicos, de que nos vimos os ensaios pa conquista de Ceuta. Nesta empre-

Eravulg. za famola, honrada com a presença de seu grande pai, foi elle dos primeiros, que saltou em terra, que entrou na Cidade, seguido de poucos, e acomettido de muitos, aonde com a voz, e com o exemplo, animou os seus, e confundio os Barbaros, contando na idade de vinte e hum annos por mimero mais crescido as heroicidades. Nós o vimos segunda vez voltar a Africa na companhia de seu irmao o Infante Santo D. Fernando, inflammado no zelo de dilatar a Fé, e ainda que os effeitos nao correspondêrao á piedade das intenções, sempre conseguio o credito de constante, a reputação de Chéfe, a gloria de valeroso.

Nós deixamos dito, como nao teve menos corage para as armas, que
fubtileza para as letras, em que fez
hum estudo tao vasto, especialmente
nas disciplinas Mathematicas, que se
determinou mostrar ao mundo a sua
ignorancia na existencia dos Antipodas,
no habitavel da Zona-Torrida; sendo
a penetração do seu espirito quem descobrio a vasta extensão dos mares,
quem

quem domou o orgulho do Oceano, Era vulg. quem deo a conhecer novas terras, quem domesticou a ferocidade das Nações: intentos santos, que o obrigárao a abandonar os tumultos da Corte, e retirar-se para a Villa de Sagres no Algarve para cultivar com major tranquillidade os estudos, e lançar as quilhas Portuguezas a cortar mares nunca de antes navegados, romper os caminhos incognitos ás gentes da Europa para fazerem o mundo communicavel a si mesmo. Nós temos visto os principios destes descobrimentos do nosso Infante no anno de 1419 continuados até o de 1445, aonde agora vamos atar o nosso fio para o levarmos direito, correndo com o da vida do mesmo Infante.

Descobertas as Ilhas de Porto-Santo, Madeira, Arguim, dobrados os Cabos, Rojador, Branco, e Verde; com a mais cósta de Africa, que sica dita, como havia tempo, que Joad Fernandes, camarada de Antao Gonçalves, andava pelo Sertao do Rio do Ouro informando-se das qualidades daquel-

Eta vulg. quelle Paiz, o Infante mandou con-duzillo pelo mesmo Antao Gonçalves, Garcia Mendes, e Diogo Affonso em tres caravellas, que forçadas de huma tormenta, perdêrao a conserva, e cada qual seguio o seu destino por differente rumo. Diogo Affonso foi o primeiro que chegou a Cabo-Branco, e sahindo a terra, aonde sez alguns cativos, quando voltava se encontrou na praia com Joao Fernandes, que troure ao Reino. Delle soube o Infante o que desejava; a qualidade, e producções da terra; os costumes, e trafico da gente, de que dá larga noticia Joao de Barros. Elles deixarao áquelle sitio o nome de Cabo do Resgate.

Antao Gonçalves, e Garcia Mendes, depois de fazerem alguns cativos em Cabo-Branco, e havida porçao de ouro, voltárao a Portugal. As frequentes noticias dos interesses deste commercio, e os desejos de agradar o Infante, estimulavao os homens para se offerecerem voluntarios á continuação das emprezas. Assim o sez Gonçalo Pacheco, morador rico de Lisboa, que

spue armou á sua custa hum navio, e Eravulg. de Lagos o seu Alcaide Mor, Sueiro da Costa, que em varios Reinos da Europa havia servido com valor, seu genro Lansarote, e outros Capitaes distintos do Algarve, e de Lisboa, sahírao com quatorze embarcações, que unidas a mais doze da Ilha da Madei-7a, continuárao a navegação da Cósta de Africa. Diniz Annes da Gran, que mandava o navio de Gonçalo Pacheco, e o Capitao Mafaldo corrêrao oitenta legoas adiante de Cabo-Branco pela terra firme, aonde fizerao bastanles cativos em desconto da vida de sete Portuguezes: perda tao sensivel a Diniz Annes, que encontrando-se com Lansarote, e com vários vasos da fróta de Lagos, lhes pedio fossem com elle vingar a sua injuria no mesmo lugar do primeiro combate. Elles achá-140 a Aldéa deserta, e Diniz Annes nao tendo objectos, em que desaffogar a colera, veio para Lagos.

Lansarote com os seus camaradas se foi á Ilha de Tider, que se divide da terra firme por hum braço estreito

Era vulg. do mar, aonde pôz sobre ferro tres embarcações para ao melmo tempo dominar o continente, e a Ilha. Mas os Barbaros já animados para a defensa, vierad á praia insultar as tripulações das tres barcas, que sem temer o seu grande número, determinárao castigallos. Diogo Gonçalves, Moço da Camara do Infante, e hum Pedro Alemao, natural de Lagos, forao os primeiros que se lançarao a nado a investillos. Apôz estes fizerad o mesmo todos os que se picarao da emulação honrada, e em huma escaramuça vistosa de poucos contra tantos, os nossos matáras doze, prendêrao 57, e pozerao o resto em fugida. Sueiro da Costa, entendendo que na entrada do Inverno nao tinha mais que fazer naquellas paragens, voltou com alguns dos Capitaes para Lagos, e deixou com outros a seu genro Lansarote para se empregarem nas expedições, que bem lhes parecesse.

> Depois de várias tentativas em Tider, e Cabo-Branco, Lansarote veio ás Ilhas Canarias com intentos de entrar

trar na de Palma, que estava em des- Era vulg. confiança com a da Gomeira, aonde elle aportou. Os noslos pediras aos moradores de Palma soccorro contra os Gomeiros, que lhe foi mandado, e os ajudárao no combate, em que prendêrao a Rainha da Ilha com alguns dos seus vasfallos. Parecendo-lhes ainda pouco o valor da preza, a avareza arrastou os nossos para esquecerem o beneficio recebido dos de Palma, que atacárao para prender 21 pessoas, que trouxerao ao Reino. O Infante sentio tanto esta rotura da hospitalidade, que derrotaria entre os Barbaros o credito das nossas virtudes, que ordenou fossem os presos muito bem vestidos á custa de quem os cativára, e levados ao mesmo lugar; aonde tinhao sido tomados. Acçao tao estimada dos Ilheos, que dalli em diante senao esculárao ao serviço do Infante com todas as demonstrações de

Como fallamos nestas Ilhas Canarias, ainda que hoje nao estejao no dominio da nossa Coroa, por se haver

zelo.

Era vulg, interessado o Infante ná sua conquista; nos nao deixaremos a nossa Historia sem dar dellas individual noticia. As Canarias ficas no mar Athlantico, distantes 200 legoas de Hespanha, 57 da Cósta de Africa, em 28 gráos da parte do Norte, defronte do Reino de Marrocos. A Ilha principal he a Canaria, e no seu número variárao os antigos. Proclo disse, que erao dez, Ptolomeo, que seis, e Plutarco, que duas. Nos hoje contamos sete, a saber: Canaria, Tenerife, Palma, a do Ferro, Forteventura, Gomeira, Lancelota. Alguns com erro manifesto pensárao, que ellas eras as Ilhas Fortunadas, sendo-o no conceito de outros as de Cabo-Verde. Os seus moradores antigos permitiao o uso das mulheres, comiao carne crua, e praticavad as abominações vulgares á Idolatria, que elles abraçavao.

Diz a Tradição, que o primeiro descobridor destas Ilhas fora o Cartaginez Hanon, quatro seculos e meio antes da vinda de Jesu Christo. Nos annos da nossa Era 1344 se affirma as

qui-

quizera conquistar D. Luiz de la Cer- Eravulg. da em nome de D. Pedro IV., Rei de Aragao: que nos de 1363, ou nos de 1405 huma armada Castelhana, e Franreza as descobrira, e fizera nellas muitos prisioneiros; que a Rainha D. Catharina, viuva do Rei Henrique III. de Castella, no anno de 1417 pedira licença, e soccorro a seu filho D. Joao II. para Monsieur de Bracamonte, Almirante de França, as conquistar com o titulo de Rei, nomeando logo Successor a seu sobrinho Joso de Betancourt : que sendo-lhe concedidas hutha, e outra cousa, elle sahira de Sevilha com huma grande armada, e ganhára a do Ferro, Forteventura, e Lancelote, donde mandára para Castella escravos, e fructos desconhecidos: que elle nomeou, e o Papa Martinho V. confirmára feu primeiro Bilpo a Fr. Mendo: que o dito Joao de Betancourt conquistara depois a Gomei-12, e que vendo-se sem gente para sustentar estas quatro, e render as que lhe faltavao, que erao a Canaria, Palma, e Tenerife, resolveo a conquista TOM. VII.

Era vulg. da Canaria, e que largára ao Infante D. Henrique as quatro, de que já era fenhor.

Em recompensa desta cessaó se affirma, que o Infante lhe déra as Saboarîas, e outras rendam na Ilha da Madeira, aonde Joao de Betancourt se fora estabelecer, e casára sua unica si-Iha com Ruy Gonçalves da Camara, filho de Joao Gonçalves Zarco; mas que nao tendo successão, a herança passara a seus sobrinhos Henrique, e Gaspar, dos quaes descendem os Be-tancourts das Ilhas. Outras muitas opiniões tratao os Authores a este respeito, por que eu devo passar para me contrair aos successos do tempo do Infante, que no anno de 1424 mandou huma armada com 20500 homens de pê, e 120 cavallos, que commandava D. Fernando de Castro, pai do primeiro Conde de Monsanto, a sustentar as Ilhas ganhadas, e conquistar as outras; mas a muita demóra, que elle teve na expedição, lhe consumio os mantimentos, e apenas pode conseguir a primeira parte da sua commissado Nao

Não tardárao muito as pretenções Em vulg. de Castella sobre estas Ilhas, dizendo os seus Reis, que lhes tocavao, em razao dos foccorros, e permissao, que haviao dado ao Francez Betancourt para a sua conquista. O Infante, e El-Rei seu pai, que por esta demanda nac queriad embaragar-se com Castella, e viao que o dominio das Ilhas passava para huma Potencia Catholica, que com fervor igual ao seu havia promulgar nellas o Evangelho, nao lo cedêrao o direito sobre as que ainda nao possuiao, mas lhes largarao as que já tinhab em seu poder. As mesmas Ilhas tiverao ainda outros destinos. Quando o Conde de Atouguia D. Martinho de Ataide conduzio a Castella a Infante D. Joanna, filha do Rei D. Duarte, para casar com D. Henrique IV., este Ret o gratificou com a mercê dellas. O Conde as vendeo a D. Pedro de Menezes, primeiro Marquez de Villa-Real, que as largou ao Infante D. Fernando, pai del Rei D. Manoel. Depois mostrou o Castelhano Fernando Peres, que elle antes as havia com-Gii praEra vulg.

prado com licença, e confirmação dos Reis de Castella. Ultimamente, para evitar dúvidas, D. Affonso V. as cedeo perpetuamente á Coroa do mesmo Reino no Tratado de Paz, que sez com Fernando o Catholico.

### CAPITULO II.

Continua-se com a mesma materia dos descobrimentos do Infante.

A INDA corria o anno de 1446, em que acontecêrao todos os successos, que deixo referidos desde o descobrimento de Cabo-Verde até se recolher a Lagos o seu Alcaide Mór, Sueiro da Costa, que dissemos ordenára a seu genro Lansarote continuasse a navegação pela Costa de Africa. Foi este Fidalgo seguindo a sua viagem até a demarcação posta por Diniz Fernandes pos consins dos Mouros Azenegues, e Negros Jalosos. Daqui embocou adiante o Rio Sanagá, que examinou mindamente, e passando avante, lhe sobreveio hum temporal, que desagarou a

earavéla de Rodrigo Annes Travaços, Eta vuig. e de Luiz Dias, que forao parar a Lagos. Com cinco que lhe ficárao, passou a Cabo de Massos, e continuando a derrota, padeceo outra tormenta, que lhe separou da conserva as barcas de Lourenço Dias, e de Gomes Pires. Este successo o obrigou a vir á Ilha de Tider, aonde sez vários escravos, que trouxe a Portugal, em quanto Gomes Pires, levado da tormenta ao Rio do Ouro, introduzia commercio, e amizade com os seus moradores.

O célebre Nuno Tristao, de que tantas vezes se tem fallado nestes descobrimentos, sahio no anno de 1447 com hum navio para correr além de Cabo-Verde, e o sez so legoas até a bocca do Rio Grande, aonde deo sundo. A curiosidade de vêr as suas margens, e a qualidade do gentes, que havia nellas, o obrigou a embarcar na lancha, com 28 companheiros, que huma corrente rápida levou pelo rio dentro a grande distancia do navio. Os pegros, que o virao dar fundo, armá-

Era yulg, rab muitas almadias guarnecidas de grande número dos mais valerosos, que rodeárao a lancha, e despedindo huma nuvem de flexas hervadas sobre ella, tirárao a vida ao valeroso Nuno Tristao, e á maior parte dos seus camaradas. Infortunio, que foi causa daquelle rio dalli em diante ser chamado o Rio de Tristao. Ficárao para a manobra do navio unicamente quatro marinheiros, nos apertos da necessidade com tanto acordo, que cortando as amarras, felizmente o mareárao dous mezes, até chegarem a Lagos, aonde estava o Infante, que remunerou com generosidade a gentileza dos vivos, e honrou a memoria dos mortos.

Como os desejos de levar o nome de Deos ás Regiões remotas, cresciao no Infante ao passo, que os descobrimentos se avançavao, nao contente com a posse das Canarias, que por este tempo comprou ao Francez Betançourt, elle mandou a Alvaro Fernandes, que montasse o Cabo de Mastos, e passasse além de Cabo Verde, co-

como 'elle felizmente executou, che- Era vulg. gando ás embocaduras do Rio Tabite, trinta legoas avante de Rio Tristao. Aqui o recebêrao Negros valerofos, armados das mesmas settas hervadas, que tirariab aos nosfos mais vidas, se elles nao fossem prevenidos dos contravenenos, que poderao aprender dos mesmos moradores daquelles Paizes. Elle os castigou com morte de muitos, em que entrou o seu Rei; e nao encontrando por outros lugares desertos da Cósta objectos, em que exercitar o valor, nem estimulos para mover a cobiça, desissio do empenho, e se recolheo á Patria.

Com pouco intervallo de tempo sahirao do Algarve mais dez embarcações, que commandavao Gil Annes, o valeroso Fernao Valarinho, que na Escola de Ceuta aprendêra a perder o medo, Joao Fernandes, Lourenço Dias, e Estevao Assonso, que forao á Ilha da Madeira incorporar-se com mais duas vélas de Tristao Vaz, Capitao de Machico, e outra de Garcia Homem, que nao passarao da Ilha da Pal-

Era vulg. ma, aonde deixárao os companheiros; e se recolherao á Madeira. Nada importante sez aquella frota, que correo os portos antes descobertos commenos fortuna, que a de Gomes Pires, Chése de duas caravélas, com que invadio as praias do Rio do Quro, e depois de deixar nellas respeitado o seu nome, se recolheo a Lagos com hum bom número de escravos.

He Tradiças constante, que neste anno de 1447, huma não nossa, sahindo do Estreito de Gibraltar, padecêra huma tormenta tas forte, que perdido o rumo, navegára á discriças das ondas, que a arrojáras a huma Ilha incognita, aonde a gente vio sete Cidades povoadas de Hespanhoes, que perguntáras aos nossos se ainda haviad Mouros em Hespanha. Pelas suas informações soubemos, que elles erab descendentes dos nossos predecesfores, que naquella invasas formidavel abandonáraő a Patria, e se lançáraő ás ondas a buscar abrigo em outras partes, como tambem fez o Lustano Sa-

Sacaru, que perdida a Cidade de Mé- Eta vulg. rida na mesma invasas, veio aos portos de Lisboa, e Setuval, aonde embarcou com os moradores da Capital perdida, e já mais houve noticia destes profugos Lusitanos, que poderias ser os moradores da Ilha, em que estou fallando, chamada Encoberta. Chegárad estes navegantes a Lisboa em tempo da Regencia do Infante D. Pedro, e entre outros fignaes, que trouxerao da nova terra, dizem que fora huma pouca de arêa, de que se tirára ouro: que o Infante mandára fazer assento de tudo o que depozeras os navegantes: que ordenára se guardasse na Torre do Tombo; mas nella nao ha hoje tal noticia, que se devia esconder tanto aos homens, como está encoberta a Ilha.

As acções, e modos com que os Portuguezes se conduziao entre as Nações brutas da Cósta de Africa, sizerao nascer em algumas o desejo da nossa communicação, especialmente os Mouros chamados de Méca, não a Méca aonde jáz o corpo do seu falso Pro-

Eravulg, feta na Arabia Feliz, mas outra do mesmo nome doze legoas além do Cabo de Gué, pouco antes de chegar ao de Nao. Com esta noticia mandou o Infante no anno de 1448 ao experimentado Diogo Gil tratar esta negociação, que deixou estabelecida, entregando aos dominantes da terra dezoito Mouros, que levava cativos, e forad resgatados por 50 Negros, que lhe derao. Hum temporal rijo o obrigou à embarcar a gente para corret fortuna; faltando so Joao Fernandes, que por este acaso ficou entre os Mouros de Méca, havendo-o antes de propolito deixado entre os de Arguim. Elle trouxe ao Infante hum Lead, que foi o primeiro visto em Portugal daquellas partes, de que fez presente a hum Fidalgo Inglez.

Corria este anno para Portugal in-feliz pela rotura del-Rei D. Assonso V. com seu Tio, o Infante D. Pedro, que perdeo a vida na forma já referida; e sendo tantas as perturbações no Reino, ellas nao impediao ao Infante a continuação dos seus santos designios.

gnios. Como a fama das nossas aven- Era vulg. turas nos descobrimentos enchia a Eutopa de huma emulação gloriosa, muitas pessoas qualificadas de vários Reinos vinhao a Portugal ser participantes da nossa reputação. Entre outros, chegou este anno hum Fidalgo illustre da Corte de Dinamarca, chamado Balarte, que se offereceo ao Infante, e lhe pedio quizesse servir se delle nas suas navegações. O Infante lhe mandou esquipar hum navio, e encarregando-o a hum Cavalleiro distincto da sua Ordem, chamado Fernando Affonso, que hia revestido do caracter de Embaixador ao Rei de Cabo-Verde, ordenou fossem vendo toda a Costa descoberta em Africa.

Esta viagem foi longa, e trabalhosa pelos temporaes contínuos, que sobreviéras; mas o maior incommodo
soi a ausencia do Rei, que estava occupado na guerra em grande distancia
da Corte, e se dilatava a negociaças
da paz, e commercio, que com elle
havia estabelecer Fernando Assonso.
Entretanto vinhas os Negros fazer cambios

Etavulg, bios com os nossos, e entre outros generos trouxerao alguns dentes de Elefantes, de que se admirou tanto o Dinamarquez, que pedio aos naturaes quizessem mostrar-lhe hum vivo. No dia destinado por elles para lhe lisongearem o gosto, foi Balarte com vários companheiros no esquife da Nao a terra; mas succedendo a casualidade de cahir hum ao mar, para o salvarem, todos se confundirao i forao lançando-se ao mar, esquecendo o governo da lancha, que se desgarrou. Os Negros, vendo os nosfos em terra sem poderem ser soccorridos do na-vio, se lançárao a elles, matárao o infeliz Dinamarquez, e todos os Portuguezes, menos hum destro nadador, que pode recolher-se a bordo para dar noticia a Fernando Affonso da desgraça dos camaradas. Ella o obrigou a voltar para o Reino, ficando os Negros como dantes obstinados na defensa da sua liberdade, que ja sabias comprar por todo o preço.

Depois que El-Rei D. Affonso V. considerou o Reino em mais socego,

e meditou nas vantagens das navega- Era vulg. coes do Infante D. Henrique, quiz estimulatio para novos progressos com as marcas distintas da sua estimação. Elle lhe fez mercê de huma Carta de Confirmação á sua Ordem dos descobrimentos feitos até entad, e prohibie que pessoa alguma, além delle, podesse passar adiante de Cabo-Bojador. concedendo-lhe os dizimos, e quintos de quanto descobrisse. Foi feita esta doaçao no anno de 1449, que he o melmo em que lhe deo licença para mandar povoar as Ilhas dos Açores, antes descobertas, de que fallaremos adiante, em quanto nos entretemos com as de Cabo-Verde, que dissemos forad descobertas por Diniz Fernandes, e já quasi no fim da vida do Infante D. Henrique pelos annos de 1460, ou-1461 forao descobertas as Ilhas suas adjacentes, como eu vou a dizer.

O Genovez Antonio Nolle, defgostado da sua Patria, veio a Portugal offerecer-se ao Infante D. Henrique pata descobrir as Ilhas de Cabo-Verde, de que havia huma noticia confusa 110

Eta vulg. extrahida da memoria dos Geografoe antigos. Partio elle em duas nãos, s huma embarcação de remo, acompanhado de seu irmao, e sobrinho Bartholomeu, e Rafael de Nolle, em demanda deste célebre Promontorio de Africa, e se engolfou cento e cincoenta legoas em distancia delle para a parte do Poente, aonde jazem no mar Atlantico as Ilhas, que tem o nome do mesmo Cabo. Os Portuguezes, primitivos descobridores, tambem lhe chamárao Ilhas Verdes, em razao do mar, que as cinge, estar coberto de herva em tanta cópia, que os navios a rompem com trabalho. Pomponio Mella lhes dá o nome de Ilhas Gorgonias, Plinio o de Gorgodas, e os Poetas as fingem a morada das tres irmas Medula, Sthenion, e Euriala, que disserao Gorgones. Alguns as estimarao pelas Hesperidas, ditas assim do Promontorio Hesperio, em que falla Ptolomeo, que ignorou a existencia das Ilhas.

No seu número variad todos os Escritores; mas a Coroa de Portugal possue dez, que sab, a de Sant-lago, Era vulsi de S. Nicolao, de Santa Luzia, de Santa Maria, a do Sal, a do Maio, a da Boa-Vista, a de Santo Antonio, a de S. Vicente, e a do Ferro. A primeira, que foi descoberta no dia de Maio, em que a Igreja celebra a Festa de Sant-Iago Menor, tem o nome deste Apostolo, que he o Patrono da Ilha, e nella celebrado o seu dia com grande applauso. Ella he a maior, e Capital de todas as outras, que successivamente forao descobertas. Dellas foi avante Antonio de Nolle, e passou ao Rio Rha, que os Portuguezes chamárao Caramanía, por ser o nome do Senhot da terra, donde navegou até Cabo-Vermelho, e voltou a Portugal. Nas duas Historias Insulanas, huma manuscrita do Doutor Gaspar Fructuoso, outra do Padre Antonio Cordeiro, se dá noticia mais larga destas Ilhas, da variedade dos seus nomes, e do seu número, donde Manoel Pimentel extrahio huma recapitulação das opiniões mais provaveis a respeito deste assumpto, CA-

Bra vulg.

## CAPITULO III.

Trată-se do descobrimento, e povoaçab, que nas Ilhas dos Açores, ou Ter-ceiras mandou fazer o Infanțe D. Henrique.

AS Ilhas, que chamamos dos Aço+ res, em razao de muitas destas aves, ou de outras, que forab vistas semelhantes a ellas no tempo do seu descobrimento, e que tambem dizemos Terceiras por causa da sua Capital, a que deras o nome de Terceira pelo ser na ordem do mesmo descobrimento; os nossos navegantes as avistárao, e chegarao a ellas muitos annos antes dos penultimos da vida do Infante, quando ellas formalmente vierao a ser povoadas. Os Estrangeiros lhe chamárao Ilhas Flandricas em memoria do Flamengo Jacome de Bruges, que elles entenderad ser o seu descobridor; mas a justiça nao consente, que a elleso se attribua esta gloria. Nos temos huma constante certeza, de que Gonça-

çalo Velho Cabral, Commendador de Era vulg. Almourol, no dia da Assumpção da Senhora de 1432 descobrio a Ilha, que em respeito á mesma Senhora fez chamar de Santa Maria, havendo no anno antes descoberto o Baixo das Formigas.

Nós contamos as nove Ilhas dos Açores por esta fórma; a Terceira, a de S. Maria, a de S. Miguel, a de S. Jorge, a Graciosa, a do Faial, a do Pico, a das Flores, e a do Corvo; mas eu seguirei nesta narração a ordem do descobrimento. Foi primeira destas Ilhas descoberta a de Santa Maria, que está aos 37 gráos, apartada do nosso Cabo de S. Vicente duzentas e cincoenta legoas, e tem quatro de comprido, e ties de largo. A povoação principal he a Villa do Porto. O Infante D. Henrique deo a Capitania della ao mesmo Goncalo Ve-Îho, seu descobridor; da qual a Infante D. Brites, Viuva do Infante D. Fernando, fez depois mercê a Joao Soares de Albergaria por Carta passada em Evora a 12 de Maio de 1473, que El-.TOM. VII.

Eta rulg. Rei D. Affonso V. confirmou em Sántarem a 13 de Julho de 1474.

lá estava povoada a Ilha de Santa Maria, quando o Infante foi avisado, que de hum monte mui alto, que fica ao Nórte da mesma Ilha, apparecia huma sombra, que sem dúvida era outra terra. No anno de 1444 ordenou o Infante a Gonçalo Velho, que fosse examinar esta sombra, e no dia da Appariçao de S. Miguel selizmente descobrio a Ilha, a que pôz o nome do mesmo Arcanjo, e lhe foi dada a sua Capitania em remuneração deste ferviço. Elle a povoou no anno feguinte, e com muita gente aportou nella o dia fausto, em que fazia o anno do descobimento. A liha de S. Miguel he a primeira, que encontrad os que sahem da barra de Lisboa para as Tenceiras. Dista della 212 legoas para o Cabo de Espichel. As suas povoações principaes sao, a Cidade de Ponte-Delgada, as Villas do Campo, Ribeira grande, Villa Franca, Villa de Nordefte, a de Agoa de Páo, a da Lagoa, e outros vinte Lugares bem povoados.

A Ilha de S Miguel he a mais po- Era vuls. pulosa das suas visinhas, e nos ignoramos a causa, por que tao bem a possuio o dito Fidalgo Joao Soares de Albergaria, que a vendeo a Ruy Gonçalves da Camara, com confirmaça6 da mesma Infante D. Brites, passada no primeiro de Março de 1474. Como de Ruy Gonçalves descende a Casa dos Condes da Ribeira, nella se conserva ella Capitania com grandes jurisdições, e regalias. Ella tem de comprimento dezoito legoas, de largura duas, e o seu terreno he o mais sertil de todas as Terceiras. No mundo ha outras Ilhas chamadas de S. Miguel, a saber, huma na India entre os Calamianos, ou Paraguaya, e Borneo; outra dos Venezianos no mar Adriatico, a que alguns chamas a Ilha Ugliana.

d

He terceira Ilha descoberta, a que em razao desta ordem do descobrimento chamamos Terceira. Nós ignoramos o anno, e o Author do mesmo descobrimento, ainda que alguns entendem fora o dito Gonçalo Velho Ca-

H ii

bral

Era vulg. bral. Outros, porque o Infante D. Henrique fez della merce ao Flamengo Jacome de Bruges, entendem, que elle sería o seu descobridor. O certo he, que esta doação foi feita na Cidade de Sylves, aonde estava o Infante, a 2 de Março de 1450, para Jacome de Bruges, e seus descendentes sem exclusao das femeas, e elle a povoou. A Terceira está distante de Lisboa 245 legoas; tem de comprido treze, de largo seis, e se divide nas Capitanias de Angra, e da Villa da Praia. Na primeira está a Cidade Episcopal de Angra, com a Villa de S. Sebastian, e os Lugares do Raminho, de S. Antonio, da Ribeirinha, de S. Mattheos, de S. Bartholomeo, de Santa Barbora, e de S. Jorge. Na segunda se comprehendem a mesma Villa da Praia, e os Lugares de S. Roque, de S. Pedro, das Quatro Ribeiras, d'Agoa-Alva, de Villa-Nova, e cutros. O Fidalgo Flamengo a possuio poucos annos, e depois da sua morte, a Infante D. Brites, que dividio as duas Capitanias, que deixo referidas, deo a de Angra

a Joao Vaz Corte Real, Fidalgo bem Eravulg. conhecido pelo seu illustre appellido; e a da Praia a Alvaro Martins, por Carta passada em Evora a 2 de Abril de 1464.

A Ilha de S. Jorge dizem huns, que a descobrira o mesmo Joao Vaz Corte Real, outros que o Flamengo Jacome de Bruges no anno de 1450, e que se lhe déra este nome por apparecer no dia, em que a Igreja faz memoria de S. Jorge. Ella tem onze legoas de comprido, e huma e meia de largo, menos nas duas pontas, aonde a terra se estreita. A sua Capitania se unio á de Angra, em razao da pequena distancia de oito legoas ao Les-Sueste Oes-Norueste da Terceira, e a possuírad os seus dous Donatarios Jacome de Bruges, e depois Joao Vaz Corte Real. As suas povoações sao, a Villa de Vellas, que he a Capital, a de Topo, a da Calheta, e os Lugares da Ribeira Secca, de Sant-Iago, das Manadas, e da Senhora do Rosario. Dizem, que o seu povoador fora outro Fidalgo Flamengo, chamado

En vulg. Guilherme Vandagara, se illustre no sangue, muito mais nas virtudes, que vendo-lhe nao correspondiao os interesses às despezas, foi estabelecer-se na do Faval.

> Esta Ilha, quinta na ordem do descobrimento, tomou o nome das muitas Fayas, que havia nella, fica dezoito legoas da Terceira, tem nove de comprido com tres de largo. Verdadeiramente senao sabe o anno do seu descobrimento, nem quem fosse o descobridor, ainda que se attribua ao mesmo Gonçalo Velho, e se aponte o anno de 1449. O Infante D. Henrique deo a Capitania ao Flamengo Joao. ou lorge de Utra, que alguns querem fosse o seu descobridor, e que na fua povoacaó o ajudára muito o fed nacional Guilherme Vandagara, quando abandonou a de S. Jorge. Outros entendem, que os Mareantes da Terceira, de S. Jorge, ou da Graciosa forao os descobridores do Faval, que tem por Capital a Villa de Hotta, e outros lugares populofos.

Tambem se attribue aos mesmos Ma-

Maneautes o descobrimento da sexta Era vulg. Ilha, que foi a do Pico, assim chamada do altissimo monte, que dizem ter tres legoas de eminencia, e se descobre de muitas ao mar, e do seu cume todas as Ilhas vifinhas em distancia de 40 legoas. Affirma-se, que o Infante D. Henrique dera a sua Capitania a Jorge de Vtra, ou que o encarregara do governo della, por estar pouco mais de huma legoa distante do Fayal, e que tem de comprimento dezaseis, e cinco de largura. O modo, e tempo da sua povoaçao he incerto, ainda que diga hum Escritor nosso, que Fernando Alvares Evangelho, apartando-se de seus companheiros por huma tormenta, saltára nella com hum cao : que se sustentára hum anno da caça, que este lhe matava: que tornando os camaradas áquelle pórto, lhes propozera a bondade do Paiz, que de acordo commum elles povoárao. Tem esta Ilha Lugares ricos, especialmente a Villa das Lagens, que fica na face do Sul, o da Magdalena fronteiro á Villa de Horta, e a Villa de S. Roque.

A

Era vulg.

A Ilha Graciosa, que foi a septima descoberta, fica na altura de trinta e nove gráos, e hum quarto, estendida de Leste a Oeste, por treze legoas de comprido, e duas na maior largura. Ella teve aquelle nome em razad da sua planicie agradavel, fertil, e deliciosa. Dizem que fora descoberta no anno de 1453, sem sabermos nada do seu descobridor, e que pelos annos de 1455 a principiára a povost Goncalo Velho Cabral; mas o Infante D. Henrique fez mercê da metade da sua Capitania a Valco Gil Sodré, natural de Monte-Mor o Velho, que vivia na Terceira, e da outra metadea Duarte Barreto seu cunhado, dos desta familia no Algarve, e elles a povoáraő. As suas habitações principaes fad as Villas de Santa Cruz, e da Praia, com outros Lugares, que cultivao o seu terreno fertil.

Na altura de trinta, e nove gráos, quarenta minutos está situada a Ilha das Flores, que se estende Nórte-Sul pelo espaço de dez legoas de comprido, e tres de largo. Aquelle nome lhe sol-

posto pela muita variedade de flores, Eravule. que nella se criao, e a habitao os moradores das Villas de Santa Cruz, e das Lagens, com os de varios Lugares. Nos ignoramos o seu descobridor. e quanto della se diz a este respeito sao conjecturas, sem mais certeza, que a de estar ella despovoada até o tempo del Rei D. Manoel, que a mandou povoar por Antao Vaz, moradot na Ilha Terceira, donde avissou a do Corvo, que he a ultima das Ilhas dos Açores. Com esta noticia veio Antao Vaz ao Reino, e pedio ao mesmo Rei a Capitania de ambas, que lhe forao dadas, e passárao depois para a Casa dos Marquezes de Gouvea.

A Ilha do Corvo, que fica ao Nórte da das Flores separada por hum canal, tem tres legoas de circunferencia, e na sua cósta huns altos rochedos, que só se abrem nos deus portos pequenos, que chamas o Pesqueiro Alto, e o Porto da Casa. Há nella o Lugar da Senhora do Rosario, que depende da Ilha das Flores. Este dominio de ambas as Ilhas vendeo Antas

V az

Era vulz. Vaz a Gonçalo de Sousa, hum Fidal-7

go honrado, que se intitulou Capitado da Ilha das Flores, e Senhor da do-Corvo, como depois fizeras os seus

descendentes.

Em fim, o Infante D. Henrique além de todas as Ilhas do Mar Atlantico, que eu deixo escritas, elle descobrio, quanto vai do Cabo-Bojador, que fica em trinta e sete gráos de altura do Norte, até a Serra Leoa, que está aos sete, e dous terços, correndo 370 legoas de Costa: descobrimentos, que lhe levárao mais de 40 annos; em que elle adquirio seculos de gloria. Se nos houvermos de crêr opinioes vulgares, ha quem nos diga, que o Infante intentara estas emprezas guiado por hum Mapa, que lhe dera seu irmao o Infante D. Pedro, quando se recolheo das fuas viagens, que continha o ambito da terra, e nelle se chamava ao Estreito de Magalhães a Cola do Dragaó, ao Cabo da Boa-Esperança a Fronteira de Africa. Que tambem no Cartorio de Alcobaça se achara outro Mapa, que continha a navez

gação da India pelos melmos rumos, Eravulg. que hoje se seguem. Mas se isto assin fosse, e as Regiões do mundo já estavao descobertas, e conhecidas; donde nasceo a sua admiração, quando o Infante avançou estes descobrimentos; quando Bartholomeo Dias montou o Cabo de Boa-Esperança; quando Vasco da Gama descobrio a India; quando Pedro Alvares Cabral deo novas da America; quando Fernao de Magalhães embocou o Estreito do seu nome? Veneramos a Antonio Galvao, nao duvidamos da fé de Francisco de Soula Tavares, estimamos an Padre Fr. Luiz de Soufa; mas as suas opiniões nao sao que bastao para privarmos ao nosso Infante D. Henrique da justa gloria, por nos ensinar a descobrir o mundo, sem mais soccorros, que os do seu illuminado entendimento, com que penetrou os arcanos reconditos da fua coordinação, que ignoravão todos os Antigos mais bem illustrados.

Era vulg.

#### CAPITULO IV.

Conclue-se o mais que pertence á vida, e morte do Infante D. Henrique.

Toda a vida deste bemaventurado Infante foi hum tecido de heroicidades; emulas entre si mesmas as virtudes sobre qual dellas havia levantar na sua pessoa o troseo da sublimidade. Apparecia a piedade, e sobrepojava a Religiao; luzia a prudencia, e scintilava raios a justiça, esforçava-se a fortaleza, e apparecia coroada de triunfos a temperança; soffria resignada a constancia, e movia ambos os braços a magnanimidade; queria deixar-se vêr a parcimonia, e corria solta a liberalidade. Neste combate vistoso toda a alma do Infante se representava hum theatro de idéas puras sem paixões, que se escusavao em negar precedencias á primeira das imagens virtuosas, que sahia a fazer o seu papel. Tantas qualidades infusas se acompanhavao dos habitos das sciencias adqui-

quiridas, que o faziao respeitavel entre Era vuld. os Principes do seu tempo. Na Mathematica, e Cosmografia foi de tal forte eminente, que fez conhecer ao mundo a sua cegueira na ignorancia da positura do Globo terraqueo; da difserença dos habitadores das Zonas, quero dizer, os Antipodas, os Antecos, os Periecos, os Anficios, os Heteroscios. Elle nos soube mostrar, que nos seios dos mares havia pedaços de terra soltos dos continentes, que chamamos Ilhas, destinados para refugio dos perseguidos pelos ambiciosos, que se nao fartao de mundo. Elle o que apontou com o dedo os lugares, aonde a Providencia havia tantos seculos tinha escondido o ouro, a prata, os diamantes, as perolas para utilidade dos mortaes.

O Infante D. Henrique mostrou, que era domavel o orgulho do Oceano, a ferocidade das Nações Africanas, e Asiaticas: que os navegantes podiao perder de vista hum continente para buscarem o outro: que das producções de humas Provincias deviao

: H Era vulg, viao participar as outras; communi-car-se o mundo a si mesmo, os seus generos, as suas riquezas, o que ha em humas partes para as outras, que nao as tein; de sorte que o Commercio faça ver ao Universo huma Patria commua, como se tantas gentes, que o habitao, nao compozessem mais que huma só Nação. Este beneficio universal lhe levou os cuidados maiores da melhor parte da vida; applicações immensas, estudos frequentes, despezas enormes, tao cheio dos espiritos do valor, que parece communicava aos homens novas almas para arrostarem intrepidos os maiores perigos, a furia dos Elementos, a soberba dos mares, o impeto dos ventos, a voracidade do fogo, a furia das féras, a raiva dos homens.

D. Henrique fundou como dissemos, a Villa de Sagres no Algarve, aonde residia a maior parte do tempo para dar calor aos seus descobrimentos. Augmentou a Ermida de nossa Senhora de Restello no lugar do mesmo nome, que nós hoje em Lisboa chama-

mamos Belem, para ser a sua Protecto Eta vuls ra nos mesmos designios, juntamente com os Santos Reis Magos; ella como Estrella dos mares, que descobrisse os rumos; os Magos como observadores da Estrella, que lhe mostrou o Sol nascido nas Regiões incognitas, no seu Oriente, nos braços da Auror ra: idéa sublime, ou allusao brilhaute, de que se serviria o Infante para esperar com os influxos da Estrella, e illuminação dos Magos confeguir por meio das suas viagens deixar aos homens o caminho aberto para resistarem todo o curso do Sol, desde o berço, sonde nasce, até so tumulo, em que morre.

A Ermida de Restello, que disserad de N. Senhora da Estrella alguns Escritores, o Infante a deo á Ordem Militar de Christo, de que era Grad-Mestre, e ordenou aos Cavalleiros, que nella sossem servir a Santa Virgem, como especial Protectora das suas navegações: que alguns Freires Sacerdotes assistissem nella para hospedarem os navegantes, e os soccorre-

rem

Ere vulg. rem conforme fossem as suas necessidades, para o que edificou hospicios, e confignou rendas, que fornecessem os meios necessarios para o exercicio de huma caridade contínua. Assim se conservou a memoravel Ermida de Restello até ao tempo del Rei D. Manoel, que a trocou pela Igreja da Conceiça6 Velha, aunde mandou residir os Freires, para fundar naquelle sitio o magnifico Mosteiro dos Monges de S. Jeronymo. Mas nao querendo que esquecesse a memoria do Infante, ou a da fua devoçao allusiva á Senhora, que os Magos adorárao guiados pela Estrel-la, sez chamar Belém ao Mosteiro, que honrou com a preciosa Imagem da Senhora da mesma Invocação; deixando a antiga de Restello, ou da Estrella, que he admiravel, na Capella collateral, defronte do Altar, em que está o Vulto de S. José.

Para se conservar mais viva a lembrança do Infante, o mesmo Rei mandou levantar no Mosleiro a sua Figura sobre a columna, que fica no meio da porta travessa, que faz frente ao mar,

for-

formada da mesma pedra com as in- Era vulg. fignias, que indicad a sua gloria nas emprezas honradas, que intentou, e conseguio, como Principe, Guerreiro, e Argonauta. Entre tantas qualidades luminosas, que illustrárao este ornamento magestoso da nossa Pátria, a nenhuma cedia a lua constancia inalteravel, e serenidade mais que humana em tantos infortunios, que o combatêrao na vida. Firmeza, e robustez de espirito, que o fizerao parecer insensivel nas calamidades lastimosas de seus dous irmãos os Infantes D. Fernando, e D. Pedro. O coração sempre intrepido, se servio dos máos successos de humas emprezas para fortisicar em outras as esperanças; Heróe, que nada o perturbou; que nao estimou difficuldade por invencivel; que fazia das ruinas argumento para as vi-Aorias; sempre elevada a alma sobre a instabilidade da fortuna para mostrar, que de nada mais se fiava, além da Providencia Suprema, que regula os destinos.

Elle amplificou as Escolas Geraes, TOM. VII. que

Era vulz. Vaz a Gonçalo de Sousa, hum Fidalgo honrado, que se intitulou Capitado da Ilha das Flores, e Senhor da do-Corvo, como depois fizerad os seus descendentes.

Em fim, o Infante D. Henrique, além de todas as Ilhas do Mar Atlantico, que eu deixo escritas, elle descobrio, quanto vai do Cabo-Bojador, que fica em trinta e sete gráos de altura do Norte, até a Serra Leoa, que está aos sete, e dous terços, correndo 370 legoas de Costa: descobrimentos, que lhe levárao mais de 40 annos; em que elle adquirio seculos de gloria. Se nos houvermos de crêr opinibes vulgares, ha quem nos diga, que o Infante intentára estas emprezas guiado por hum Mapa, que lhe dera seu irmad o Infante D. Pedro, quando se recolheo das suas viagens, que continha o ambito da terra, e nelle se chamava ao Estreito de Magalhães a Cola do Dragaó, ao Cabo da Boa-Esperança a Fronteira de Africa. Que tambem no Cartorio de Alcobaça se achara outro Mapa, que continha a nave-

gaçao da India pelos melmos rumos, Eravulgi? que hoje se seguem. Mas se isto assin fosse, e as Regiões do mundo já estavao descobertas, e conhecidas; donde nasceo a sua admiração, quando o Infante avançou estes descobrimentos; quando Bartholomeo Dias montou o Cabo de Boa-Esperança; quando Vasco da Gama descobrio a India; quando Pedro Alvares Cabral deo novas da America; quando Fernaó de Magalhães embocou o Estreito do seu nome? Veneramos a Antonio Galvao, nao duvidamos da fé de Francisco de Soula Tavares, ellimamos an Padre Fr. Luiz de Sousa; mas as suas opinioes nao sao que bastao para privarmos ao nosso Infante D. Henrique da justa gloria, por nos enfinar a descobrir o mundo, sem mais soccorros, que os do seu illuminado entendimento, com que penetrou os arcanos reconditos da fua coordinação, que ignoravão todos os Antigos mais bem illustrados.

130 Era vulg. que instituira o Rei D. Diniz, e lhes deo as proprias casas, em que vivia em Lisboa, para se aprenderem as Leis, que depois se ouviao concordes pelos Tribunaes. O Mestrado da sua Ordem de Jesu Christo lhe deveo as mais distinctas applicações na conservação do respeito, das regalias, e augmento das rendas pelas mercês dos Reis seu pai, irmao, e sobrinho, confirmadas pela authoridade do Papa Eugenio IV. Nos diremos deste bravo, e illuminado Chéfe da sua Ordem, que elle com o écco do Nome Augusto do Redemptor, que a honra, domou as gentes, conquistou as Praças, fez tremer a terra, asfustou os mares, domesticou os Elementos, illuminou as trévas, levantou Padroes no Oceano, Trofeos nos Pólos, e disse ao mundo quem era. Elogio diminuto, tosco, balbuciente de hum Principe a

ú

五日 不明 年 日 五月

O seu corpo foi talhado para deposito de tao grande alma; na grandeza proporcionado; nos membros

quem o Orbe deve tanto, e Portugal

deve tudo.

grosso, e forte, no rosto branco, e Era vulg. córado; a gravidade o seu ornato, para a virtude benigno, para o vicio terrivel; tao circunspecto nas palavras, como modesto nas acções, sem luxo, sem vaidade, na pessoa, e na casa tudo moderação, exemplos de virtude, e santidade. A Villa de Sagres no Algarve tem a honra de ser o lugar, donde o nosso Infante passou da vida mortal para a eterna a 15 de Novembro de 1460, cheio de virtudes, e merecimentos, donde o seu corpo foi transferido para o Convento da Batalha. Com morte preciosa acabou o liberal para com os pobres, o compassivo para os afflictos, o suavemente affavel para todo o genero de pessoas, como significava a sua Coroa tecida, e 'enlaçada de ramos de carrasco, que tomou por empreza animada com a letra em Francez: Talent de bien faire.

1

Eu coroarei estas noticias do Infante D. Henrique com os elogios, que lhe fazem Authores veneraveis, e seja o primeiro o Papa Nicoláo V.

I ii

Era vulg.

na Bulla, em que confirma a conquista de Africa pelos Portuguezes, aonde diz: A nossa noticia chega, nao sem gosto eminente, e alegria completa da nossa alma, que o amado filho, nobre Varao Henrique, Infante de Portugal, Tio do nosso carissimo em Christo filho Affonso, Rei de Portugal, e dos Algarves, seguindo os vestigios de seu pai Joao, Rei dos ditos Reinos, de memoria preclara, o seu zelo pela salvação das almas, elle abrasado no muito sogo da Fé, como Catholico, o mais verdadeiro dos soldados do Creador Jesu Christo, da sua Fé o mais acerrimo, fortissimo, e intrepido Defensor, &c.

Vasconcellos no Anacephaleoses dos Reis de Portugal resolutivamente affirma, que D. Henrique em nada he inferior aos Principes primitivos, em nada segundo aos posteriores, ou nos o consideremos pelo ardor da sua sé, ou pela magnanimidade do seu espirito. Faria, com a eloquencia costumada na Estancia 35 ao Canto oitavo de Cambes, diz: Que soi o Prometheo

de

de Hespanha, porque se aquelle desde Era vulg. o monte Caucaso investigou o curso, e virtude dos Planetas, este (o Infante) deixando a Corte, se foi a viver so em o Promontorio de Sagres, e dalli investigando as Estrellas achou o descobrimento dos nossos mares, e conquistas, de que he pai unico. O mesmo Faria no primeiro Tomo da Asia Portugueza: O Infante D. Henrique Author memoravel da Milicia Austral, e Oriental; nas Artes, e Letras foi versado; nas Mathematicas superior a todos os que as manejárao na sua idade. Na Europa Portugueza conclue o mesmo Author: Valeroso Principe, Sábio, Santo, digno da sua origem.

O Padre Joao Mariana, a quem Portugal he tao pouco devedor, diz do Infante na Historia de Hespanha: Henrique, irmao del Rei Duarte, Varao dotado de hum espirito eminente, foi o primeiro, que teve a cogitação sublime de buscar pelo mar Regiões novas, e com frotas cada anno mandar investigar as partes Austraes do Ceo

Bra vulg. Ceo até as praias mais remotas da Africa, as quaes abatendo as ondas empoladas do Oceano inchado, descobrirao gentes incognitas, e novas Ilhas. Maffeo na Historia da India, fallando do Infante, decide : Que nada ha mais illustre, seja para a fama do nome Lulitano, seja para a gloria de Deos imm ortal, que devaçar os mares incognitos, mandar armadas a Regiões novas, e levar a Religiao Santa até aquellas partes, aonde pode chegar o esforço, e diligencias humanas. Ar-noldo na Arvore da Vida: Com os desejos de ampliar o Reino paterno, elle principiou a illustrar as praias de Africa com as suas esquadras, e no mar Atlantico descobrio Ilhas novas, que já mais forad habitadas pelos homens.

Pacheco na vida da Infante D. Maria confessa: Que Hespanha deve as suas navegações ao Infante D. Henrique. Pedro Opmero no Opusculo Chronologico do Universo: Que elle transmittiria por fundo hereditario á Coroa Lustrana a vastida do Oceano com as suas

Ilhas, Enceadas, e Recostos. D. Fran- Era vulg. cisco Manoel nas Epanaforas o representa Mestre insigne de toda a Arte militar, que na Milicia de Jesu Christo se assignalou em valor, e disciplina, por ser vantajosamente affeiçoado a emprezas difficultosas, cujos intentos cresciao em virtuosa emulação do que via conseguir a seu pai, e em si mesmo se estava cada hora ensaiando para maiores effeitos. Monsieur de la Clede na Historia de Portugal lhe chama Principe piedoso, valeroso, e sábio. Le Quien de la Neufville na mesma Historia Portugueza, que consagrou ao Rei D. Pedro II., persuade a sua alta distinção nos seus felices talentos pelas sciencias, nas suas audazes navegações, nas suas gloriosas emprezas. Finalmente, entre muitos de que podéra formar hum Catalogo longo, diz o Padre D. Antonio Caetano de Sousa na Historia Genealogica da Ca-, sa Real dos nossos Soberanos: Que do valor do Infante D. Henrique las testemunha as Praças de Ceuta, Arsila. Alcacere, e Tangere, e das suas vir-

ì

## 136 HISTORIA GERAL

Era vulg. virtudes o será eternamente a Historia, em que he universalmente louvado, naó só na Portugueza, mas na das outras Nações com memoria immortal do seu nome.

### CAPITULO V.

Trata-se de D. Assonso, filho natural del Rei D. Joah I., Conde de Barcellos, e tronco da Real Casa de Bragança.

Como eu me determinei a concluir este Tomo com a narração dos silhos del Rei D. João I., tive por justo dar aqui lugar a D. Assonso, Conde de Barcellos, primeiro Duque de Bragança, tronco illustrissimo desta Real Casa. Todos os nossos passados entendêras, que El-Rei D. João, sendo Mestre de Avis, tivéra a D. Assonso de Ignez Pires, e que ella era silha de Fernas Esteves, vulgarmente chamado o Barbadas de Veiros. Os nossos Genealogicos modernos, os Monumentos descobertos na Torre do Tombo, no Cat-

Cartorio da Casa de Bragança, e os Eravulg. Escritores de boa critica bem reflexionados, destroem inteiramente esta fabula, que tantos annos trouxe allucinados os maiores homens. De tudo, e de todos eu extrahirei a verdade para a minha narração fiel, sem a embaraçar com disputas, citas, e discussão de opiniões.

D. Affonso, Conde de Barcellos, e sua irma D. Brites, mulher de Thomaz, Conde de Arondel, nascêras de D. Joao, Mestre de Avis, depois Rei de Portugal, e de D. Ignez Pires, ou Peres, filha de pais distinctos, que forad Pedro Esteves, e Maria Annes, neta de Estevas Pires, e de Leonor Annes, que lhe communicárao a muita nobreza herdada dos seus maiores. Depois de ter estes filhos, foi ella Commendadeira do Real Convento de Santos, aonde se nas admittias, nem hoje admittem pessoas, que nad sejad de qualidade notoria sem dispensa especial. Por isso Brandas diz della, que se lhe teve grande respeito por ser tal pessoa, e que querendo

Esa vulg.

mudar-se do Convento para a Cidade, o Infante D. Duarte lhe largou os Paços do Limoeiro, que erao seus, e que aqui esteve o Convento algum tempo, como se vê de hum afforamento de casas no beco do Reymondo desta Cidade, que diz desta maneira: Na Cidade de Lisboa nos Paços do Infante herdeiro, que sao a par de Sao Martinho, onde ora pousao as Donas do Mosteiro de Santos, sendo hi a honrada Religiosa Cmmendadeira D. Ignez.

Estevas Peres, que soi pai desta senhora, e Commendador da Commenda de Santos, que só se dava a pessoas de qualidade, e he distinta da Commendadoria de Santos, que obteve D. Inez: elle tambem soi pai de D. Guiomar Esteves, Covilheira da Rainha D. Leonor Telles, o que tudo se próva com documentos irresragaveis, que derrotas as antecedentes preoccupações. Entre elles he bem sormal a justificaças de Lopo Vaz Folgado, primo-irmas da dita D. Ignez, na qual o Duque de Bragança D. Jay-

me, D. Assonso, Bispo de Evora, e Era vule. o Marquez de Villa-Real, que dá a seu pai o Appellido de Pedro Esteves Fonteboa, attestao, e affirmao, que ella era sua parenta, e a tratao com grande reverencia, e respeito. Depois disto se sabe, que o Barbadao de Veiros, chamado por todos os nosfos Chronistas Fernando Esteves, elle tinha o nome de Joa6 Barbada6, sem que a hum, ou outro nome corresponda em D Ignez o patronimico de Pires, que corresponde ao de seu verdadeiro pai, Pedro Esteves: uso louvavel, que naquellas idades nab só practica-Vad as pessoas da maior grandeza; mas ainda os filhos dos Principes, como consta de todas as Historias de Hespanha.

Duas vezes foi casado o Conde de Barcellos D. Affonso; e porque de sua segunda mulher D. Brites, filha de D. Affonso, Conde de Gijon, e de sua prima D. Isabel, filha bastarda de seu tio El-Rei D. Fernando, elle nao teve geração; só trataremos do seu primeiro casamento, donde descende a

Eca vulg. Real Casa de Bragança, levando a sua descendencia até ao Duque D. Joao, que foi entre os Reis de Portugal o quarto do nome.

No anno de 1401 estando El-Rei D. Joad I. em Leiria, ajustou a casar primeira vez a seu silho natural D. Affonso com D. Brites Pereira de Alvim, filha unica do Condestavel D. Nuno Alvares Pereira, havendo-o antes legitimado. O Condestavel dotou sua silha com a Villa, e Castello de Chaves, e seus termos, com a terra, e iulgado de Monte-Negro, com o Castello de Monte-Alegre, terras de Barroso, Baltar, Paços, e Batellos Entre-Douro-Minho, e Tras-os-Montes, com seus termos, honras, coutos, e jurisdicões civis, e criminaes; com os Padroados das Igrejas, Quintas da Carvalhosa, de Canedo, das Covas, de Godinhaes, de Sarrações, de Moreiras, Pousada, Sanfins, e outras muitas; com Pena-Fiel, Basto, Guimaraes, Portello, Arco de Baulhe, Caftello de Pinhoca; ultimamente com o Condado de Barcellos, que cedeo em

em seu genro voluntariamente, para Era vulga El-Rei cumprir a palavra, que lhe déra de nao criar em sua vida outro Conde além delle Condestavel. Depois, no anno de 1442, governando este Reino seu irmao o Infante D. Pedro na menoridade de D. Assonso V., sendo elle já casado com a segunda mulher, o dito Infante o criou primeiro Duque de Bragança; mercê retribuida com a ingratidao enorme, e perseguiçao inexoravel, que eu deixo referida na vida do mesmo Infante.

Do matrimonio de D. Affonso, e de D. Brites Pereira de Alvim nascêras filhos a Infante D. Isabel, que casou com seu tio o Infante D. Joas, como fica dito: D. Affonso, que soi Conde de Ourem, Marquez de Valença, e morreo em vida de seu pai, sendo dotado de grande talento, e tendo visto boa parte do mundo, por muitas qualidades estimavel, senas as tisnára com a perseguiças injusta contra seu tio o Infante D. Pedro, de que se lhe originou a morte injuriosa, que parece castigou o Ceo com o privar

Era vulg. da primogenitura da sua grande casa, morrendo no estado de solteiro, ainda que de D. Brites de Sousa, filha de Martim Affonso de Sousa, Fronteiro Mor do Algarve, e de sua mulher D. Violante Lopes de Tavora, deixou silho natural a D. Affonso de Portugal, que he o tronco da Casa de Vimioso, bem digna desta Real Origem: D. Fernando, que em vida de seu pai foi Conde de Arrayolos, depois Marquez de Villa-Viçoia, segundo Duque de Bragança, e senhor da Casa de seu pai pela sua morte succedida no anno de 1461, ou 1462.

O Duque D. Fernando casou com D. Joanna de Castro, filha herdeira de D. Joao de Castro, senhor do Cadaval, da qual teve a D. Fernando: A D. Joao, que foi Marquez de Monte-Mor, Senhor das Alcacovas, Condeltavel de Portugal, e nao teve geraçao de sua mulher D. Isabel de Noronha, filha de D. Pedro de Noronha, Arcebispo de Lisboa, irmao da segunda mulher de seu pai : A D. Affonso, que casando com D. Maria de Noronha-

ĺ

nha, filha herdeira de D. Sancho de Eravulg. Noronha, irmao do dito Arcebisco, foi por este casamento Conde de Fáro, e de Odemira, Senhor de Aveiro, de Mortagoa, do Vimieiro, e Alcaide Mór de Estremoz: A D. Alvaro, Progenitor da casa dos Duques de Cadaval: A D. Isabel, que nao tomou estado: A D. Brites, mulher de D. Pedro de Menezes, primeiro Marquez de Villa-Real : A D. Guiomar, que casou com D. Henrique de Menezes, Conde de Loulé : A D. Catharina, que nao chegou a receber-se com D. Joao Coutinho, Conde de Marialva, com quem eiteve desposada, por morrer este Fidalgo no escalamento de Arzila.

D. Fernando, segundo do nome, em vida de seu pai foi Duque de Guimarães, depois de Bragança o terceiro, Marquez de Villa-Viçosa, Conde de Ourem, de Barcellos, de Arrayolos, de Neyva, de Pena-Fiel, e senhor de trinta Villas, que compunhas o Estado da sua grande Casa. Elle nas teve silhos de sua primeira mulher

Era vulg. lher D. Leonor de Menezes, filha de D. Pedro de Menezes, Conde de Viana, e de Villa-Real; mas da Senhora D. Isabel, segunda esposa, irma del Rei D. Manoel, e filha do Infante D. Fernando, lhe nascêrao D. Filippe, que morreo minino: o Duque D. Jayme : D. Diniz de Portugal, que foi Conde de Lemos em Castella por casar com a Condeça D. Brites de Castro Osorio, filha herdeira do Conde D. Rodrigo de Castro Osorio: D. Margarida, que morreo moça.

D. Jayme foi quarto Duque de Bragança, senhor dos Estados da sua Augusta casa, e marido de D. Leonor de Mendoca, filha de D. Joao de Gusmao, terceiro Duque de Medina-Sidonia. Este Principe foi designado Rei de Portugal por seu tio El-Rei D. Manoel no anno de 1498, se elle viesse a morrer sem filhos, com exclusiva do Imperador Maximiliano por estrangeiro, ainda que filho da Infante D. Leonor de Portugal. O mesmo Rei o nomeou General da armada, que mandou a Africa no anno de 1513. Elle teye filhos da Duqueza sua primeira mu- Era vulg. Iher ao Duque D. Theodosio: a D. Isabel, mulher do Infante D. Duarte, que levou em dote a Villa, e Ducado de Guimarães, que por este casamento se separou da Casa de Bragança.

Segunda vez casou o Duque D. Jayme por justos respeitos com D. Joanna de Mendoça, filha de Diogo de Mendoça, Alcaide Mór de Mourao, da qual teve a D. Jayme, que foi Clerigo, e morreo moço: a D. Constantino de Bragança, Camareiro Mor del Rei D. Joao III., seu Embaixador Extraordinario a França, e Vice-Rei da India, do qual fallaremos a seu tempo, e casou com D. Maria de Menezes, filha de D. Rodrigo de Mello, primeiro Marquez de Ferreira, sem geração: a D. Fulgencio de Bragança, que foi Prior de Guimaraes, Commendatario de S. Salvador de Travanca na Ordem de S. Bento, e deixou filhos bastardos a D. Francisco de Bragança, Conego na Sé de Evora, e a D. Angelica de Portugal, Abbadeça no TOM, VII. K

Era volg. Convento de Villa-Viçosa: a D. Theotonio de Bragança, que foi Arcebispo
de Evora, em que succedeo a seu tio
o Cardeal Rei D. Henrique: a D.
Joanna de Bragança, e Mendoça, que
casou em Castella com D. Bernardino
de Cardenas, terceiro Marquez de Elche, silho do Duque de Maqueda: a
D. Eugenia de Bragança, mulher de
D. Francisco de Mello, segundo Marquez de Ferreira: a D. Maria, e D.
Vicencia, que forao Freiras no Convento das Chagas de Villa-Viçosa.

D. Theodosio I. foi em vida de seu pai Duque de Barcellos, e depois V. de Bragança. Casou com sua prima D. Isabel de Castro, silha de seu tio D. Diniz, Conde de Lemos, de quem teve unico silho ao Duque D. Joao. Casou segunda vez com D. Brites de Lancastro, silha de D. Luiz de Lancastro, Commendador Mór de Avís, e della silhe nasceraó D. Jayme, Commendador de S. Martinho de Moreira, que morreo na batalha de Alcacere: D. Isabel de Lancastro, mulher de D. Miguel de Menezes, sexto Marquez de Vil-

Villa-Real, Duque de Caminha, sem Era vulga

geraçad.

D. Joso I. foi VI. Duque de Bragança, II. de Barcellos, Condestavel de Portugal, Senhor da sua grande casa com o tratamento de Alteza em razao da sua alta qualidade, e casamento com a Senhora D. Catharina, indisputavel herdeira de Portugal depois da morte del Rei D. Sebastiao, por ser filha legitima do Infante D. Duarte, e de sua mulher a Infante D. Isabel, filha do Duque D. Jayme, e neta del Rei D. Manoel, ainda que Leu marido por nao terforças para resistir ao maior poder de D. Filippe II. de Castella, houve de se compôr com elle sobre as pretenções ao Reino. O Duque foi Cavalleiro da Ordem do Tuíad, que se lhe conferio no anno de 1581, e da Senhora D. Catharina teve filhos ao Duque D. Theodosio II. a D. Duarte, tronco da Casa dos Duques de Oropesa pelo seu casamento em Castella com D. Brites de Toledo, filha herdeira de D. Joao Alvares de Toledo, Conde de Oropesa, K ii de

Eta vulg, de Deleitosa, senhor de muitas terras, e de sua mulher a Condeça D. Luiza Pimentel, silha de D. Antonio Assonso Pimentel, sexto Conde de Benavente.

Teve mais o Duque D. Joad I. filhos a D. Alexandre, Arcebispo de Evora, Inquisidor Geral, que morreo moço em 1608 : a D. Filippe, que foi Commendador de S. Pedro de Monsaraz, e outras na Ordem de Christo: a D. Serafina, mulher de D. Joao Fernandes Pacheco, quinto Duque de Elcalona, Marquez de Vilhena, descendente do Fidalgo Portuguez do melmo nome, de que tantas vezes se falla neste Tomo, filho de Diogo Lopes Pacheco o matador da Rainha D. Inez de Castro : a D. Maria, que falleceo estando desposada com o Duque de Parma: e mais tres Senhoras, que morrêrao mininas.

O Duque D. Theodosio II., senhor da sua Augusta Casa, VII. na ordem, que nasceo em 1566, e morreo em 1630, casou com D. Anna de Velasco, filha de D. Joao Fernandes de Velaf-

lasco, VI. Duque de Trias, Condes- Eca valgo tavel de Castella, e de sua mulher a Duqueza D. Maria Giron, filha de D. Pedro Giron, Duqueza de Ossuna, da qual teve ao Augusto Rei D. Joao IV. de Portugal, como diremos em seu lugar: ao Senhor D. Duarte, de quem faremos memoria no seu devido tempo: ao Senhor D. Alexandre, que morreo moço: a Senhora D. Catharina, que falleceo de pouca idade. Esta he a preclarissima descendencia de D. Affonso, Conde de Barcellos, fiiho natural do grande Rei D. Joao I., que felizmente vai continuando na posteridade de seu neto El-Rei D. Joa6 IV. no Throno da nossa Monarquia. E porque de D. Alvaro, filho quarto do Duque de Bragança, D. Fernando I. descende a Casa dos Marquezes de Ferreira, Duques do Cadaval, eu farei memoria desta grande Casa no Capitulo seguinte,

Era vulg.

## CAPITULO VI,

Descendencia de D. Affonso, Conde de Barcellos, na Casa dos Duques do Cadaval.

OM Alvaro, que vulgarmente dizemos o Senhor D. Alvaro, filho quarto do II. Duque de Bragança D. Fernando I., e neto de D. Affonso, Conde de Barcellos, I. Duque de Bragança, foi senhor de Tentugal, do Cadaval, Alvayazere, Rabagal, e outras terras, Regedor da Justica, Chanceller Mór do Reino. Quando succedeo a morte tragica de seu irmas o Duque D. Fernando II. se ausentou para Castella com permissas del Rei D. Joao II.; mas porque este lhe ordenára nab ficasse naquelle Reino, nem estivesse em Roma, e elle o sez pelo contrario, ficando em Castella, para onde mandou ir sua mulher, e filhos, o mesmo Rei lhe mandou confiscar os bens, occupado do espirito de dureza, que o transportou a excef-

cessos demasiados contra tad altas pes- Era vulga soas.

Reinavad entad em Castella os Catholicos Fernando, e Isabel; esta Rainha, por parte de seu Avô, o Infante D. Joao, prima segunda do perseguido D. Alvaro; pela de sua Avó a Infante D. Isabel, sua sobrinha, filha de sua prima-irma: ella, e o Rei seu esposo o tratárao com grandes honras, e o fizerao Presidente do Conselho Real, seu Contador Mor, Alcaide Mór de Sevilha, de Andujar, e lhe dérao o Estado de Gelves. El-Rei D. Manoel lhe restituio todas as terras, que tinha em Portugal, e os bens, que haviab sido de seu Sogro, o Conde de Olivença, excepto o Titulo; mas elle até a morte quiz mostrar a Castella com a assistencia da possoa a gratidad aos beneficios.

Casou o Senhor D. Alvaro com D. Filippa de Mello, senhora de Ferreira de Aves, de Arega, e agoa de Peixes, filha herdeira de D. Rodrigo Affonso de Mello, Conde, e Alcaide Mor de Olivença, primeiro Capitaó,

Eravulg. e Governador de Tangere, e de sua mulher D. Isabel de Menezes, filha de Aires Gomes da Sylva, senhor de Vagos, e Unhao, e teve filhos: a D. Rodrigo de Mello: a D. Jorge de Portugal, que foi Conde de Gelves em Castella, aonde casou, depois de viuvo de huma Senhora da Casa dos Condes de Penela sem geraçao, com D. Isabel Colon, filha de D. Diogo Colon, primeiro Duque de Veragua, Marquez da Jamaica, segundo Almirante, e Vice-Rei das Indias, neta do famoso Christovas Colon, que as descobrio, e delle descendem os Condes de Gelves: a D. Isabel de Castro, que casou em Castella com D. Affonso de Sotomayor, quarto Conde de Belarzalazar: a D. Brites de Vilhena mulher do Senhor D. Jorge, Duque de Coimbra: a D. Joanna de Vilhena, que foi segunda mulher de D. Francisco de Portugal, primeiro Conde do Vimioso: a D. Maria Manoel de Vithena mulher de D. Joao da Sylva, segundo Conde de Portalegre.

D. Rodrigo de Mello, filha pri-

mei-

meiro do Senhor D. Alvaro, foi Con-Era vulg." de de Tentugal, e Marquez de Ferreira por mercê del Rei D. Manoel, Senhor de Cadaval, e mais terras, Alcaide Mór de Olivença, e marido de D. Leonor de Almeida, viuva de Francisco de Mendoca, Capitas de Ormuz, e filha herdeira do grande D. Francisco de Almeida, primeiro Vice-Rei da India, da qual teve filhos: a D. Alvaro de Mello: a D. Francisco de Mello, de quem logo fallaremos: 2 D. Filippa de Vilhena, primeira mulher de seu primo D. Alvaro da Sylva, Conde de Portalegre: a D. Joanna de Vilhena, Freira em Setuval. Casou segunda vez o Conde de Tentugal D. Rodrigo de Mello com D. Brites de Menezes, filha de D. Antao de Almada, Capitao Mor de Lisboa, e teve unica filha a D. Maria de Menezes, que casou com D. Constantino, filho do Duque de Bragança D. layme.

e i

D. Alvaro de Mello, filho primeito de D. Rodrigo de Mello, nas possuio a Casa por morrer em vida de

ſeu

Era vulg. seu pai; mas foi casado com sua prima D. Maria de Vilhena, filha de D. Joa6 da Sylva, Conde de Portalegre, da qual teve unico filho a D, Alvaro de Mello, que pretendeo succeder na Casa de seu Avô. A este respeito teve elle demanda com seu tio o Marquez D. Francisco de Mello, que a possuia : mas El-Rei D. Joad III. os compôz, ordenando a D. Francisco, que largasse a seu sobrinho as terras de Arega, Carapito, Villa-Maior, Carvalhal Meao, Minhocal, e outras, e que elle ficasse com o resto, que era a maior parte da Casa. Tudo herdou depois o dito D. Francisco; porque seu sobrinho D. Alvaro nas teve filhos de D. Maria de Alcaçova, filha de Pedro de Alcaçova Carneiro, Conde das Idanhas, Védor da Fazenda, e do Conselho de Estado, com quem foi casado.

O sobredito D. Francisco de Mello, filho segundo de D. Rodrigo de Mello, foi senhor das muitas terras da Casa de seu pai, II. Marquez de Ferreira, e Conde de Tentugal, que

casou com D. Eugenia de Bragança, si- Era vulg. lha do Duque D. Jayme, que foi jurado successor de Portugal, quando El-Rei D. Manoel passou a Castella no anno de 1498, e por esta nova alliança participou a Casa de Ferreira segunda vez do sangue Real dos nossos Principes. Della nascêrao filhos D. Rodrigo de Mello: D. Nuno Alvares Pereyra de Mello, que seguirá logo: D. Joa6 de Bragança, Bispo de Viseo: D. Constantino de Bragança, que em Castella he tronco da Casa dos Marquezes de Vilhescas: D. Joanna de Mendoça, que se metteo Freira nas Chagas de Villa-Vigosa por morrer o Senhor D. Duarte, Duque de Guimaraes, com quem ella estava desposada: D. Maria, Religiosa no mesmo Convento. D. Rodrigo de Mello, primogenito do II. Marquez de Ferreira, em vida de seu pai, morreo sem geração na batalha de Alcacere, sendo casado com D. Catharina Deça, Dama da Rainha D. Catharina, e filha de D. Affonso de Noronha, Vice-Rei da India.

D. Nuno Alvares Pereira de Mel-

Exavulg. lo, filho fegundo do Marquez D. Francisco, succedeo na Casa de seu Pai, foi III. Conde de Tentugal, e casou com D. Marianna de Cattro, filha de D. Rodrigo de Moscoso Osorio, IV. Conde de Altamira, e de D Isabel de Castro da Casa dos Condes de Lemos, da qual teve filhos a D. Francisco de Mello: a D. Rodrigo de Mello. Clerigo, Sumilher da Cortina del Rel D. Joao IV., que morreo eleito Arcebispo de Evora a 28 de Novembro de 1652: a D. Leonor de Mello, mulher de D. Manoel de Moura Corte-Real, II. Marquez de Castello Rodrigo: a D. Joanna de Castro, segunda mulher de D. Manrique da Sylva, I. Marquez de Gouvea.

D. Francisco de Mello, filho primeiro de D. Nuno Alvares Pereira, nasceo a 5 de Agosto de 1588, foi III. Marquez de Ferreira, IV. Conde de Tentugal, senhor das muitas Villas da sua Casa, do Conselho de Estado, e Guerra del Rei D. Joao IV. Mordomo Mór da Rainha D. Luiza, e sez o officio de Condestavel, quando o dito Rei soi

foi jurado a 15 de Dezembro de 1640. Era vulza Casou a primeira vez em 1609 com D. Maria de Sandoval, e Moscoso, sua prima-irmā, filha de D. Lopo de Molcoso, VI. Conde de Altamira, da qual teve unica filha a D. Maria, que morreo minina. Casou segunda vez em 1635 com sua sobrinha D. Joanna Pimentel, filha de D. Antonio Pimentel, IV. Marquez de Tavara, e de D. Isabel de Moscoso, irma de sua primeira mulher. Della teve filhos a D. Nuno Alvares Pereira de Mello: a D. Theodosio de Mello de Bragança, que foi Conego na Sé de Lisboa, Sumidher da Cortina do Rei D. Affonso VI. e morreo com a esperança de grandes dignidades a 9 de Julho de 1672: a D. Isabel de Moscoso, que falleceo de 10 annos.

D. Nuno Alvares Pereira de Mello nasceo a 4. de Novembro de 1638; soi I. Duque de Cadaval, IV. Marquez de Ferreira, V. Conde de Tentugal, senhor dos Estados da sua grande casa, de muitas comendas, dos Conselhos de Estado, e guerra dos Reis D. Asson-so

Era vulg. fo VI. D. Pedro II. e D. Joao V. do Despacho das Merces, e Expediente; Mestre de Campo General da Corte, e Estremadura junto a Pessoa, com outros muitos empregos, e o de Embaixador extraordinario ao Duque de Saboya para o conduzir a Portugal no anno de 1682, quando esteve ajustado o seu casamento com a Infante Da Isabel herdeira do Reino. Casou primeira vez a 20 de Dezembro de 1660 com D. Maria de Faro, viuva de D. Joad Frojaz Pereira, VIII. Conde da Feira, filha de D. Francisco de Faro, VII. Conde de Odemira, da qual teve a D. Joanna de Faro, que morreo sem estado:

Segunda vez casou o Duque D. Nuno a 2 de Fevereiro de 1671 com a
Princeza D. Maria Angelica Henriqueta de Lorena, silha de Francisco de Lorena, II. Conde de Rieux, Principe
de Harcourt, caçador mór de França,
e de Catharina Henriqueta, silha natural do Rei Henrique IV. de França,
e teve della a D. Francisco de Mello,
que morreo minino: a D. Isabel de

Lorena, mulher de Rodrigo Eanes de Era vulg. Sá, III. Marquez de Fontes.

Terceira vez casou o Duque tambem em França a 25 de Julho de 1675 com a Princeza Margarida Armanda de Lorena, filha de Luiz de Lorena, Conde de Armagnac, e de Harcourt, Estribeiro Mor de Luiz XIV. Rei de França, da qual nascêrao filhos D. Francisco de Mello, que morreo de hum anno: D. Luiz Ambrosio de Mello, que casou com a Senhora D. Lui-2a, filha legitimada del Rei D. Pedro II. sem geraçao: o Duque D. Jayme de Mello, que segue: D. Alvaro de Mello, que morreo moço: D. Rodrigo de Mello, que casou com sua sobrinha D. Anna de Lorena, filha dos III. Marquezes de Fontes : D. Catharina de Lorena, que morreo de poucos dias: D. Anna de Lorena, mulher de Luiz Bernardo Alvares de Tavora, V. Conde de S. Joao: D. Eugenia de Lorena, que casou com Manoel Telles da Sviva, III. Marquez de Alegrete: D. Joanna de Lorena, mulher de Bernardo Antonio de Tayora, II. Conde de

Era vulg. Alvor: D. Filippa de Lorena, que casou com seu sobrinho D. Joaquim de Sá, VII. Conde de Penaguiao.

O Duque D. Nuno teve bastardos a D. Nuno Alvares Pereira de Mello, que foi Sumilher da Cortina dos Reis D. Pedro, e D. Joao V. Conego de Evora, Deao de Portalegre, ultimamente Bispo de Lamego no anno de 1710: a D. Maria Theresa de Mello, Freira em Santa Clara de Lisboa, e a D. Theresa Maria de Mello, que foi descalça no Mosteiro das Flamengas.

D. Jayme de Mello, III. Duque do Cadaval , V. Marquez de Ferreira, VI. Conde de Tentugal, que succedeo em toda a Casa, e Commendas de seu pai, e foi Estribeiro Mór del Rei D. Joao V., Mordomo Mór da Rainha D. Maria Anna de Austria, e Presidente da Mesa da Consciencia: casou primeira vez com sua cunhada a Senhora D. Luiza, viuva de seu irmad o Duque D. Luiz Ambrosio sem deixar geraçao. Casou segunda vez com a Princeza Henriqueta Julia Gabriela de Lorena, sua sobrinha, filha de

de Luiz de Lorena, Principe de Lam- Era vulg. bese, Conde de Brione, e de Braine, Grad Senescal hereditario de Borgonha, Governador de Anjou, e de sua mulher a Princeza Joanna Henriqueta de Durfort, filha de Henrique, Duque de Duras, da qual teve a D. Nuno Caetano Alvares Pereira de Mello, que hoje he senhor da sua grande, e respeitavel casa, e tem successao dilatada da Duqueza D. Isabel Rita da Cunha, filha de Miguel Carlos da Cunha, V. Conde de S. Vicente: a D. Margarida de Lorena, mulher de D. Diogo de Menezes, VII. Conde de Cantanhede: a D. Luiza de Lorena, que casou com Manoel Carlos da Cunha, VI. Conde de S. Vicente. Bastardos teve o Duque D. Jayme dezasete filhos.

# £3. £3. £3. £3. £3. £3.

#### LIVRO XXVIII.

Da Historia Moderna de Portugal.

#### CAPITULO L

Vida, e obras de D. Affonso V. depois de declarado Maior . Rei XII. de Portugal.

Era vulg

O Livro XXVI., aonde escrevia 1449 vida do Infante D. Pedro, Regente de Portugal, tratei os successos da Menoridade del Rei D. Affonso V. desde o seu nascimento até ao anno de 144% em que morreo aquelle Infante benemerito na batalha triste de Alfarrobeira, ás mãos do meimo Rei seu sobrinho, e genro. Contava elle entao dezasete annos, e havia tres, que fora declarado Maior; que o Infante lhe entregara o governo; que todo aquelle espaço elle gastára em ouvir as suggestões dos inimigos do mesmo Infanie, em lhe traçar a sua ruina pre-

preparar as armas para lhe dar a mor- Era vulg. te, em buscar pretextos para justificar a iniquidade: Época memoravel, donde eu continuo a narração da vida, e successos do Reinado de D. Assonso V. pelas suas expedições além do mar chamado o Africano.

Casou El-Rei D. Assonso a 6 de Maio de 1448 com sua Prima-Irmã D. Itabel, filha de seu Tio o Infante infeliz D. Pedro, Duque de Coimbra, Regente do Reino, e de sua mulhera Infante D. Isabel, filha de D. Jayme II., Conde de Urgel. Viveo a Rainha D. Isabel casada sete annos, e falleceo em Evora a 2 de Dezembro de 1455 Teve filhos ao Principe D. Joad, que nasceo em Coimbra a 29 de Janeiro: a Infante D. Joanna, que nasceo em Lisboa a 6 de Fevereiro de 1452, e regeitando o matrimonio com os maiores Principes, por se haver unido ao Esposo das almas, viveo santamente no Convento de Jesus de Religiosas Dominicas de Aveiro, aonde falleceo a 12 de Maio de 1490. A instancias del Rei D. Pedro II. o Papa Innocen-L ii cia.

Era vulge cio XII. lhe confirmou o culto immemorial por Breve de 4 de Abril de 1693: ao Principe D. Joao, que succedeo no Reino, e nasceo em Lisboa a 3 de Maio de 1455. Determinou seu pai, que fosse bautisado na Sé de Lisboa, e logo reconhecido Principe.

1452

A primeira acçao gloriosa do Rei D. Affonso depois da morte do Infante seu Tio, foi a do casamento de sua irma a Infante D. Leonor com o Imperador Frederico III., mandado propor na nossa Corte por Assonso V., Rei de Napoles. Huma alliança tab favoravel a ambos os contrahentes, o melino acto de propôr, foi o de concluir. O Imperador nesta occasias enviou a Portugal a Eneas Silvio, e a Bartholomeo Picolomini, seu primeiro Ministro. Depois elevado ao Pontificado com o nome de Pio II. em remuneração de vir ajustar as formalidades do matrimonio, Eneas Silvio, que na mocidade escrevera Obras, de que houve de se retratar, elle dizia: crede ao velho; nao deis ouvidos ao moço; nao tenhais em maior considera-

çað

ção ao homem privado, que ao Pa- Era vulg. pa: regeitai a Eneas, recebei a Pio. O Imperador querendo aprefiar a inteira concluíao do seu consorcio seliz, havia dado a este Ministro os poderes necessarios para desposar a Infante: ceremonia, que se celebrou entre magnificencias, e no meio dellas embarcou a nova Imperatriz na armada Real para ser conduzida, pelo Bispo de Coimbra, pelo Marquez de Valença, por grande número de Fidalgos, e Senhores ao porto de Liorne.

Entre os Senhores da comitiva da Pamilia Imperial, ha quem faça memoria de Joaó de Menezes da Silva, que nos hoje conhecemos pelo nome do Beato Amadeo. Este Fidalgo era filho quinto de Ruy Gomes da Silva, Alcaide Mór de Campo Maior, e de D. Isabel de Menezes, filha do grande Conde de Vianna D. Pedro de Menezes, primeiro Governador de Ceuta. Elle se deixou arrebatar cégamente do amor da Infante, e sem violar o decóro, que era devido a taó alta qua-

Era vulg. lidade, elle lhe facrificou o coraçad. Conhecendo a impossibilidade do intento, sem deixar de amar, occultou a paixad violenta, que o consummia debaixo da figura symbolica de hum Altar com a letra Ignoto Deo. Alguns Authores attribuem menos a curiosidade de Joao de Menezes aos desejos de vêr Roma; á de estar presente á celebraçao do casamento da Imperatriz, que á paixao occulta, que tinha concebido por ella. Quando a vio em poder do Imperador, o seu espirito muda de objecto, e as faiscas do amor profano sopradas pelas inspirações da graça, ellas ardem incendios de caridade Divina. Elle muda o nome de Joao no de Amadeo; troca os vestidos Aulicos por hum sayal humilde; esconde-se em Castella no Convento de N. Senhora de Guadalupe de Frades Jeronymos, e entra a cassigar em si com asperas penitencias a ociofidade dos cultos antes dados á Deidade desconhecida.

Daqui o mandou huma voz suprema prosessar na Religias de S. Francisco, já destinado para sazer a Resor-

ma dos Claustraes, que confirmou o Era vulg. Papa Paulo II, no anno de 1469. Este Santo Varao compôz hum Livro de Revelações respectivas ao estado da Igreja, e a mudança da Religiao dos Reinos, e dos Reis com este façanhoso Titulo: Jesus Mariæ filius Salvator bominum Apocalypsis nova sensum babens apertum, & ea, que in antiqua Apocalypsi erant intus, bic ponuntur foris. Hoc est, que erant abscondita, Junt bic aperta, & manifestata. Sabem os instruidos o estrondo, que estas Revelações fizerad entre os homens de erudição do XIV. Seculo. Esta Obra está adulterada com diversos erros, e deve ser lida com huma grande cautela. O seu Original se conserva no Convento do Escurial, donde o Arcebispo de Granada, e Sevilha, D. Pedro de Castro extrahio huma cópia, que pôz na Biblioteca do Sacro Monte de Granada. Montfaucon diz, que no Vaticano se guarda outra; mas se alguma existe sem estar adulterada, he a do Collegio de S. Boaventura de Barcellona, que tem no fim hum tes-

7

١,

Ċ

O!

Era vulg. temunho de ser a legitima, escrita pela propria mao de S. Pedro de Alcantara.

> Nao ha dúvida, que dous homens tao conhecidos como o Cardeal Caetano, e Bzovio pretendêra6 macular a opiniao do B. Amadeo, affirmando fer sua a Obra contaminada com as revelações falsas, opiniões erroneas, e erros grosseiros, que nella tem notado a boa critica. Outros espiritos estimaveis, como Samaniego, Alva, e Wandingo defendêrao com doutas Apologias a fama santificada de Amadeo, e convencem aos dous adversarios da precipitação céga, com que investirao a hum Varao respeitado das Nacoes. Fr. Jacvnto Libello, Arcebispo de Avinhao, communicou a D. Julio Bartoloci as sete Censuras Manuscritas do Cardeal Bellarmino, que guardava na sua Biblioteca para testemunhos da innocencia do B. Amadeo; e os melmos Chronistas Franciscanos, que advertirad com prudencia a reflexao necessaria para a sua Obra ser lida; elles a sentenceao, nao parto do

eſ-

espirito illuminado do Servo de Deos; Era rulgmas aborto de algum espirito impostor, que quiz fazer estimar Visões as visagens da sua depravada fantazia.

O Imperador Frederico veio a Liorne alguns dias antes da chegada da Imperatriz, acompanhado de Ladisláo, Rei de Ungria, de seu irmao o Archi-Duque Alberto, e de outros grandes Principes, que se demorárao até a vinda da armada. Immediatamente partio a Familia Imperial para Roma, seguindo ainda Amadeo melhor illuminado os movimentos do Sol, que se lhe punha. O Papa mandou receber os Cesares por treze Cardeaes, pelo corpo do Cléro, pelos Magistrados da Cidade, que lhes vierao precedendo na marcha, e os conduzirao aos degráos da Igreja de S. Pedro, aonde lhes tinhao armado hum docel foberbo. O Papa, vestido nos ornamentos pontificaes, e assentado em huma cadeira de marfim, esperou ao Imperador, que fez a ceremonia edificante de lhe beijar o pé. No dia seguinte, que era o de 15 de Março, o Santo Padre cele

Era vulg. lebrou a Missa, confirmou o matrimonio, e cingio á Imperatriz a mesma Coroa, que em acto semelhante ser-vira á mulher do Imperador Sigismundo L

> Gozava Portugal de hum profundo socego; mas estimulados os animos com as noticias dos progressos vantajosos, que obravao os nossos Fronteiros de Africa, ellas fizerao tal impressa no espirito marcial do Infante D. Fernando, que sem o embaraçar a falta de licença del Rei seu irmaó, sem o prenderem as ternuras de recemcasado com D. Brites, filha de seu Tio o Infante D. Joao, elle mandou com todo o segredo esquipar huma caravella, em que se embarcou para it assignalar a sua corage em Ceuta na guerra contra os Mouros. Esta resolucaó do Infante, quando estava taó fresca a memoria da infelicidade de seu Tio o Infante do mesmo nome, naó pode deixar de affligir o animo del Rei seu irmad. Elle lhe ordenou, que sem perda de tempo se recolhesse á Corte: como executou promptamente para con-

ſe-

feguir na observancia da obediencia Eravulg. hum triunfo mais glorioso, que o das armas.

Foi recebido o Infante com as de- 1453 monstrações do maior agrado; e o Rei querendo dar provas significantes da sua nestimação para com elle, não só o nomeou Mordomo Mór da Casa Real. mas lhe deo a propriedade das Villas de Serpa, e Moura, e a da Cidade de Beja, aonde elle, e a Infante sua mulher fundára6 o grande Convento da Conceiça da Ordem de Santa Clara, rico, e bem patrimoniado. Mas quando D. Affonso refreava os ardores marciaes do Infante, elle nada desejava tanto como empregar o seu zelo, e a sua corage contra os Infieis. O Papa Nicolao V. tanto a elle, como aos mais Principes Catholicos, offerecia huma bella occasiao para nao terem ociosos os espiritos; publicando hum Breve, em que invitava a todos para unirem as suas forças contra Mahomet II. inimigo formidavel, que acabava de descarregar na Christandade hum golpe sensivel na tomada de Constan-

Eça vulg.

tinopla. Esta Capital samosa do Imperio do Oriente, depois de hum sitio de cincoenta e oito dias, se sobmetteo ao jugo barbaro, malogrados os inimitaveis esforços do Imperador Constantino Paleologo, que na sua desensa perdeo a vida.

O Papa fez esta exhortação sensivelmente tocado das indignidades abominaveis, que os Turcos comettiao em tudo, quanto na Religiao havia de mais sagrado. Todos os Principes prometterao acodir á restauração do Emporio, que fizera nascer glorioso hum Constantino, e nas mãos de outro Constantino espirára com lastima; mas de todos os chamados, só D. Affonso se pôz prestes com huma numerosa esquadra, em que elle havia mandar em pessoa 120000 homens de desembarque. Se os outros Reis cumprissem a palavra, e se movessem, D. Assonso nad abateria os espiritos no empenho, para que nao bastavao so as suas forcas. A sua actividade, o seu zelo, a sua promptidad lhe adquirirad o credito, que lhe podiao dar os triunfos;

cer-

certo o mundo, que era digno de glo- Era vulg. tia o Rei, que qualificava o valor na mesma falta dos conflictos.

Destinos differentes, interesses par- 1454 ticulares embotárao as armas da Europa para nao se empregarem em promover os negocios da Religiao, reduzidos no Oriente a estado de nao se poderem levar, senao por força. Elles erab tab puramente temporaes, como aquelles, que ao mesmo tempo tratava na nossa Corte a do Rei D. Joao II. de Castella. Elle mandou Embaixadores a D. Affonso, que lhe propozessem da fua parte quizesse interromper por algum tempo o progresso das suas conquistas em Africa, e se escusasse de mandar fazer a navegação de Guiné. Estes officios fora o acompanhados da arrogancia, que ameaçava a D. Affonso como rotura da paz, que unia as duas coroas, se a resolução não fosse em tudo conforme com a proposta. Os Embaixadores a avançavao, cobrindo o seu ciume com o pretexto especiolo da usurpação do direito de seu amo, que cria nao a poder tolerat mais

no commercio.

Eta vulg. mais tempo sem damno dos seus interesses. O prejuiso verdadeiro, em que se fundava a alternativa da representação, elle não era outro além dos grandes zelos, que ao Rei de Castella causavao as vantagens das armas do de Portugal, a selicidade dos seus Capitães, os avances nas conquistas, e

Penetrou D. Affonso o fundo da negociação, e em tom magestoso sez responder aos Embaixadores: Que elle nao mandaria as suas náos a Guiné, senao entendesse, que tieña hum direito bem firme para o poder fazer: Que as conquistas em Africa, directa, ou indirectamente nada tinhao de relativo com a coroa de Castella, antes lhe erao de tanto maiores interesses, quanto mais fechavao os mares para daquella parte do mundo nao poder receber soccorros seu inimigo implacavel o Rei de Granada : Que El-Rei estava muito mal informado por alguns interessados particulares, aos quaes saria conta a rotura da paz, cujas consequencias devia meditar antes de em-

pre-

prehender a guerra : Que se queria Era vulg. obrar prudente, se compromettesse em arbitros, que sobre estes assumptos discutissem os direitos, e conveniencias de ambas as coroas. Nesta figura se achavao os nossos negocios com Castella, que pouco antes tinha concluido outro interior de nao menos gravidade, que fazer julgar nullo por commissao do Papa Nicolao V. o casamento do Principe D. Henrique com D. Branca, filha del Rei de Navarra, sendo o fundamento a impotencia affectada no Principe, defendida pelos Historiadores Castelhanos, e posta em público na primeira sentença, que publicou D. Luiz da Cunha, Governador da Igreja de Segovia, a 23 de Novembro do anno antecedente de 1453. A morte, que pouco depois sobreveio ao Rei D. Joao, deixou o negocio com Portugal indeciso, e elle por successor á Coroa ao mesmo impotente Henrique, quarto do nome na série dos Reis de Castella.

Morreo o Papa Nicoláo, que te- 1455 ve por Successor a Calixto III., que

Era vulg.

havendo nascido vassallo de Aragao, deveo muito, e dizem que pagou mal o quanto por elle se interessara o seu Rei. Para com este Principe, o seu primeiro máo passo soi nao lhe querer confirmar a Investidura do Reino de Napoles, que lhe havia dado o seu predecessor. O impotente de Castella, como já se via Rei com poder, quiz mostrar ás outras Cortes a solidez dos fundamentos da sentença do seu divorcio, nao só em entretenimentos indecentes com multiplicados objectos do outro sexo; mas contraindo segundas vodas com a Infante de Portugal D. Joanna, irma do Rei D. Affonso. Os interesses dos Reinos necessitavas desta alliança; mas os póvos credulos ao estrondo da sentença do divorcio, se lastimavao, de que a D. Joanna succedesse o mesmo, que a D. Branca, sem que já mais merecesse ouvir o doce nome de mai. Sobre este ponto foi consultada a Infante, que pondo na balança da confideração se pesava mais a magestade da Coroa, que a ternura de hum nome suave, resolveo expôr-

se as contingencias de natifer mai, Era vulgi antes que privar-se da certeza de ser Rainha.

Ella casou, e teve huma filha, que he assumpto alto na Historia. Os Escritores Castelhanos, que estendem ao largo os vicios do seu Rei com outras Damas, e tanto o apertad para os actos lícitos do matrimonio, dizem que elle tratava tab mal a Rainha, que chegara a arrastalla pelos cabellos: que ella escandalisada, de palavra, puso obstaculo en las puntas de las Coronas. Outros menos escrupulosos nao pozerao o obstaculo na volubilidade da palavra; mas na constancia da obra, de que fizerao author a Beltrao de la Cueva, Mordomo da Casa Real, e nao se envergonhárao de imprimir no seu Rei o caracter infame de hum concurrente com o material para ella; consentindo, que o Beltrao lhe despicasse a importancia na mulher propria, como ainda se repetirá nesta Historia. Que juizo prudente acreditará, que hum Soberano rompesse tab inconsiderado o decoro da Magestade, e que premiasse TOM. VII. M

Era valg. o instrumento da sua affronta com o Mestrado da Ordem de Sant-Iago, o fizesse Duque de Roa, e she desse as Villas de Albuquerque, Molina, Atienza, Cuellar, e outros muitos Póvos, e mercês?

#### CAPITULO IL

Morte da Rainha D. Isabel, e primeiras expedições del Rei D. Affonso a Africa.

MAVA D. Affonso com muita ternura a Rainha D. Isabel, sua esposa, que o sizera pai de tres sishos. Na flor dos seus annos, com saude robusta, quando menos se pensava, morreo esta Senhora com dor inconsolavel de seu marido, que oshava para a sua morte como hum esseito das más intenções, que contra ella tinhao concebido os inimigos inexoraveis de seu pai o Infante D. Pedro, Duque de Coimbra. Viviao ainda todos estes adversarios, e ninguem duvidou, que a Rainha morrêra do veneno, que ci-

# be Portugal, Liv. xxvIII. 179

elles lhe propinarao. El-Rei desaffogou Era vulg. o seu justo sentimento com a pompa magnissica das exequias, que mandou fazer na Cidade de Evora, aonde a Rainha fallecera a 2 de Dezembro de 1455, e donde soi levado o seu cadaver para o Real Convento da Batalha. Foi obra sua a reedificação do Convento de S. Bento de Xabregas para os Conegos Seculares de S. Joao Evangelista, que reconhecidos a esta sua bemseitora, fazem della sembrança illustre na Chronica da sua Congregação.

El-Rei occupado entao das imagens tristes da morte, quiz continuar as honras aos cadaveres Reaes; e celebradas as da esposa, determinou fazer o mesmo, transferindo para nova sepultura o corpo da Rainha D. Leonor sua mai, que sem razao soi morrer a Castella, e estava enterrada em Toledo. D. Assonso pedio este deposito ao Rei D. Henrique, que com pompa brilhante o veio acompanhando até a Cidade de Elvas, aonde ambas as Magestades se avistarao, e a Portugueza Mii

Eravulg o foi conduzindo ao Convento de 1456 Batalha. D. Henrique, que na volta para o seu Reino emprehendeo a guerra de Granada com o poderoso exercito de 140000 cavallos, e 500000 infantes, pelo pouco que obrou com elle, de tal sórte desagradou aos Grandes, que D. Pedro Giron fazendo-se cabeça de huma conjuração, quizerao prender o seu Soberano. Pelo mesmo tempo tomárao tanto corpo as sedicoes de Navarra, que o Principe de Viana D. Carlos, desigual no poder a El-Rei D. Joao seu pai, se vie obrigado a desamparar a Patria, e passar a Napoles com o Rei de Aragaó, seu tio.

O de Portugal, que gozava o bem da tranquillidade, com o desejo atdente de ganhar fama, que o fizesse immortal na posteridade, escreveo ao Papa Calixto III. instando-o a que colligasse todos os Principes Catholicos contra o Turco, offerecendo para esta empreza a sua pessoa com todas as forças do Reino. Estimou o Pontisice offerta tad generola, que toda ce-

dia.

dia em obsequio da Religiao, e man- Eta vulg. dou a Portugal ao Bispo de Sylves, que estava em Roma, com a Bulla da nova Cruzada, concebida fegundo as intenções, que o Papa Nicolao V. tinha formado antes da tomada de Constantinopla por Mahomet. Do mesmo modo se conduzio Calixto com os outros Reis Catholicos; exhortandoos de huma maneira paternal, e terna para se unirem, e emprehenderem huma guerra santa. Bem conhecia o Papa o zelo, e o valor de D. Affonfo; e elle, que de tudo queria dar próvas constantes, a penas lhe foi notificada a Bulla, ordenou se levantassem tropas, entregue todo á execuça das idéas da expediçao religiosa. Entao mandou cunhar a moeda, que fez chamar cruzados, para pagamento dos gastos da guerra tao importante, e nomeou por Chéfe do exercito a D. Pedro, filho do Infante do mesmo nome Duque de Coimbra, que para esse sim mandou vir de Castella, aonde estava refugiado depois da morte de seu pai. A do Papa, que sobreveio pouco

182 ... HISTORIA. GERAL Era vulg. depois, frustrou designios tao santos, e o ciume dos outros Principes pretendeo com máquinas intrigantes, que o zelo piedoso de D. Assonso tivesse por premio abatimentos da reputação, injúrias do caracter. A prudencia prevenio o golpe pesado; e fazendo o Rei tremolar em Africa victoriosas as suas bandeiras, obrigou aquellas Regides a tremer com susto, a callar-se a Europa com respeito. Elle propoem este designio ao seu Conselho, que o approva, e em Setuval, que escolhêra para Quartel General, passa revista ás trópas, e á armada. Esta se compunha de 200 navios, e aquellas de 200000 homens de equipagem com o seu Rei na tésta, acompanhado do Infante D. Fernando, Duque de Visco, do Marquez de Villa Viçosa, dos Grandes da Corte, e muita parte da Nobreza do Reino. Para que as suas armas merecessem a benças do Ceo, El-Rei mandou fazer preces públicas, e solemnes; sez celebrar o Sacriscio

de Conforto, e acabado elle, no melmo ponto se levou toda a armada, na-

vegando com vagar até ao Cabo de S. Era vulg. Vicente para se lhe irem ajuntando as nãos, que haviao sahido dos portos das Provincias do Norte.

O grande Infante D. Henrique, tio 1458 del Rei, que depois da sua expedição infeliz sobre Tangere viera residir na Villa de Sagres, logo que avistou a armada, em que se havia embarcar para authorisar com o veneravel dos annos, do conselho, e do valor esta em-/ preza, elle partio para Lagos. Até chegar a armada a este porto, D. Affonso havia tratado a viagem como hum dos Sacramentos dos Reis; mas nelle revelou a todos, que o seu destino era marchar sobre Tangere para despicar a injuria de seu tio o Infante Santo D. Fernando no mesmo lugar, aonde ella lhe fora feita; que esperava mottrar nelle as Quinas de Portugal aos Mouros temerosas, a nos alegres; que hia certo, em que os seus vassallos saberias procurar no mesmo acto com valor sublime os creditos da Religia6, a gloria do Estado, a vingança justa dos despresos do Infante. Q gol-

Eta vulg. golpe porém, que ameaçava a Tani gere, foi descarregar em Alcacer Ce-guer: Praça, que desmentia o nome, que fignifica pequeno, com o forte da contextura, e com ter a grandeza de ser huma Cidade do Reino de Féz, fronteira ao Estreito de Gibraltar, que fortificou Jacob Almançor, Rei de Marrocos.

> · A noticia deste projecto, e a vista da armada obrigou os Mouros a entrincheirar-se na praia para fazerem a primeira oppoliçao ao desembarque; mas nao podendo soffrer o fogo continuado das naos, elles abandonárao o entrincheiramento, e D. Affonso, poltada a gente em terra, sem perda de tempo mandou levantar huma bateria, que duas horas nao cessou de bater 2 Praça. O vigor deste ataque de sorte atemorisou a guarnicao, que resoluta a nao esperar segundo, capitulou, e se rendeo salvas as vidas. Com gloria semelhante á de seu Avô sobre Ceuta, D. Affonso no mesmo dia desembarcou, e sobmetteo Alcacer, No tricio della prosperidade o valor de Rei ſo

se sentio da pouca resistencia, que en-Eravulg. contrara nos Barbaros. Entendeo, que huma victoria taó barata tirava boa parte á plausibilidade do triunso; mas este ardor naó lhe impedio, que elle estimasse o successo feliz das suas armas por esseito de huma protecção especial do Ceo. Occupado deste sentimento Catholico, determinou primeito que tudo dar graças ao Author da victoria, fazendo consagrar a Mesquita maior debaixo da Invocação da Senhora da Misericordia, aonde logo se celebrou o Sacrificio Incruento com ternura inexplicavel dos corações pios.

Guarnecida Alcacere, Praça forte, e porto rico, tres legoas apartado da cósta de Hespanha, encarregada a sua desensa ao valor provado do grande D. Duarte de Menezes, silho do Conde D. Pedro, Capitad de Ceuta; El-Rei se embarcou para esta Praça dous dias depois daquella conquista. O Rei de Marrocos com a noticia da sua perda, e da retirada de D. Assonso para Ceuta, veio a Tangere determinado a reconquistar Alcacere,

Erayulg. Das suas forças formidaveis, que co-briad os campos, foi El-Rei avisado pelos espias, que os batias, e nada quiz resolver sem ouvir os votos do seu Conselho. Advertiad os prudentes, que as vidas, e a reputação não se deviao arriscar á vista de huma desigualdade tao notavel. Os intrepidos, que erao os mais, suggeriao o conceito que faria o mundo, sabendo que o Rei passara a Africa para sustentar contra os Barbaros huma guerra defensiva: que nad era decente ao seu decoro estar com a espada na bainha, vendo os Mouros degollar-lhe os vaffallos, nao fazendo caso da sua presença; que bastava esta injúria para tudo se expôr a fim de a vingar.

Prevalecêrao estes votos por mais guapos, e resoluto hum combate geral sustentado na idéa, de que Portuguezes mediad o valor, e nad contavao número: forao escolhidos Martim de Tavora, e D. Lopo de Almei-da para levarem ao Rei de Marrocos o Cartel de desafio. O Barbaro transportado do furor , nao quiz ouvir os Emil-

Emisfarios; mandou fazer fogo sobre Era vulga elles, e continuou a marcha para Alcacere na testa de 300000 cavallos, e de huma quantidade, prodigiosa de Infantaria. Esta resolução do Rei de Marrocos desconcertou as medidas tomadas para a batalha, que sería temeraria se os Portuguezes houvessem de lhe feguir a marcha pelo Paiz inimigo para irem atacar dentro das linhas do seu campo sobre Alcacere hum exercito duas vezes respeitavel, pela situação, e pelo número. Entad foi determinado em Ceuta, que os esforços se applicassem a socorrer a Praça, para onde o Rei se fez á véla com toda a armada; mas elle encontrou para o desembarque tantas difficuldades invenciveis, que concebeo a idéa de vir a Portugal para refazer o exercito, e voltar a combater os Mouros, que davad á Praça assaltos temerosos.

Nao consentio o valor na retirada, que poderia parecer fugida, antes se mandou postar em terra a todo o risco hum corpo consideravel de tropas com o destino, ou de entrar na Pra-

Bra vulg. ça, ou de sustentar aquella parte da campanha para facilitar qualquer tentativa, que podesse occorrer: postado porém de sórma, que se os Mouros viessem atacallo com vantagem, elle fosse soccorrido, e facilmente se reembarcasse sem damno. Em quanto na armada se faziao estes movimentos, os Mouros sem cessar atacavas Alcacere com hum fogo igual de cincoenta ca-nhões. A tudo resistia a corage inimi-tavel de D. Duarte de Menezes, que na face dos maiores perigos tirava toda a esperança aos Barbaros de aballarem no seu peito o promontorio immovel da constancia. Já erao passados dias bastantes de sitio para na Praça estarem consummidas as munições, e os viveres: já se haviao comido os cavallos, menos trinta destinados para alguma sahida, que a guarnicao já meditava como refugio na ultima extremidade, em que o valor a acabasse no campo, nas a fome na Praça.

D. Duarte antes de emprehender el-ta gentileza, ultima das militares a que se arrojad os corações magnanimos, 3

para que os inimigos se desvaneção de Era vulga render paredes, e nao homens, elle quer primeiro avisar o nosso campo entrincheirado em terra. Como todas as avenidas estavaõ tomadas pela multida dos Mouros, D. Duarte prende a carta na ponta de huma setta; mas despedida com ponto tao errado, que foi cahir entre os Barbaros, e os instruio do estado triste da Praça. Concebe esperanças de rendella o Rei de Marrocos, e pelo mesmo correio responde a D. Duarte: Que elle se lassimava da miseria dos Portuguezes, e que della participasse hum homem do seu tamanho: que nas quizessem perecertodos como Leões famintos enterrados na cova, quando podiao foltos multiplicar asperezas: que nao merecia gloria, antes reprehensab acabar desesperados ás mãos do inimigo mais inexoravel da natureza, qual era a fome : que lhe entregasse a Praça debaixo do seguro, de que na sua benignidade encontrariao os Portuguezes hum acolhimento bem differente daquelle, que os Mouros achárao no seu Rei, quando a ganhou. OuĒrā vulga

Outro espirito, que nao fosse o do grande D. Duarte, poderia sobprenderse por constar aos seus inimigos a situação fatal, a que estava reduzido; was a esperança de ser tratado com humani-dade, tanto o nas tocos para saltar em hum ponto ao cumptimento dos seus deveres, que esforçou o valor para remediar o erro da setta com esta resposta penetrante: Que a carta, que elle acabava de receber a devia presumir resposta de alguma, que se man-dára da Praça ao seu campo: que hum de dous espiritos bem oppostos a haveria escrito; ou algum covarde tao infame, que se quereria prevenir com aquelle serviço para no caso de render a Cidade, elle lho remunerar benefico: ou de outro valente tao generolo, que por aquelle modo o desafiava para The facilitar arrojar-le aos combates, e elle ter a complacencia de vêr o deltroço dos Mouros: que este segundo era o seu conceito, e para dar as provas da verdade delle, e de que nada faltava em Alcacere para huma defensa longa, e vigorosa, lhe pedia se dei valDE PORTUGAL, Liv. xxviii. 191

resse estar todo o tempo, que lhe pa-Eravulg.

recesse; que multiplicasse os assaltatos,
e os contasse pelas horas do dia, até
chegar a ultima, em que tivesse o gosto de ser necessario offerecer-lhe huma
escolta da sua guarnicas para o conduzir a Marrocos, nas sendo toleravel a
D. Duarte de Menezes, que hum Rei
do seu caracter, que viera a Alcacere
com tanto sequito, se recolhesse sem

companhia.

Huma resolução tao viva imprimio no Rei Mouro o terror, que elle presumia ter derramado entre os Portuguezes, e passando aos membros o susto da cabeça, esfria o vigor das operações, começa a desertar a tropa, e he a comoção tao sensivel, que D. Duarte a percebe. Este espirito só a si igual, resolve-se a fazer hum esforço, que testemunhe ao Rei inimigo o sério da resposta, que acaba de lhe dar, e leve o seu temor a tocar as segundas balizas da covardia. Elle chama a seu filho D. Henrique de Menezes; entrega-lhe o melhor da guarniça6, os robustos, os façanhosos; ordena-lhe saia ٤

Era vulga ao campo, se lance sobre as linhas dos Mouros, e mostre que he filho de D. Duarte, neto do Conde D. Pedro. Os sitiantes já occupados do pavor, na face do novo Heróe elles recuao; largaő as trincheiras depois de deixarem mil e duzentos degoliados; D. Henrique céga as linhas, crava os canhoes, faz que cem mil Barbaros abandonem o campo; passa á espada quanto resiste; enche a Praça de prisioneiros; e unidas as palavras da carta do pai aos golpes da espada do filho, por hum modo incrivel elles fazem levantar o fitio de Alcacere.

1459

Retirado o Rei Mouro, elle se confunde da sua fraqueza, e com o exercito recrutado, volta a reparar a nota, ou a morrer na empreza. Os protestos das trópas, que se revestem do semblante do Principe, lhe mitigad a cólera, e dando lugar ao valor, depôz a tristeza; que o espirito se desaffoga, quando huma esperança bem fundada o anima. Com grande circunspecção mandou o Rei de Marrocos trabalhar em novas trincheiras, levantar baterias,

fazer fogo, assaltar a Praça, e sem se Era vulg. embaraçar com a grande perda de gente, levar avante o projecto. Cincoența dias disputárao entre si a corage racional dos sitiados com a desesperaçao barbara dos sitiantes. Em fim aos olhos destes já se faziao intoleraveis os espectaculos da carnagem, que os forçou a pedirem ao seu Rei desistisse dos empenhos, que tinhas por consequencia multiplicar a elles as perdas, aus Portuguezes redobrar a gloria. Segunda vez se retira de Alcacere: o Rei de Marrocos confuso, e outras tantas se arrepende, já fóra do perigo, de nao fazer os ultimos esforços até largar a vida.

Como a dór dos Barbaros fó fedesaffogava em fazer aprestos, receofos de entrar em novas idéas; D. Duarte teve tempo de avisar do estado da Praça a El-Rei, que o mandou socorrer com gente escolhida, com munições, e viveres em abundancia, com quantidade de cantaria lavrada para augmentar as fortificações. O Governador incansavel lhes accrescentou novas-TOM. VII. 4.94

Esa vulg. obras, e com o material vindo do Reino, em poucos dias fez huma meia lua de reforço tao consideravel, que nao só assegurava a navegação do posto; mas pela terceira vez obrigou o Rei de Marrocos a retirar-se com igual perda ás precedentes. Entao quiz El-Rei saber de D. Duarte os modos excellentes com que elle se tinha conduzido, e o mandou vir á Corte, aonde foi recebido entre agrados, e beneficencias; nos vassallos da honra de D. Duarte mais estimaveis os primeiros, que as segundas Se com estas, em que se incluio o Titulo de Conde de Viana, El-Rei lhe premiou a relevancia dos serviços, com os outros fez publico, que lhe fabia avaliar o merecimento.

Os Mouros tinhao ficado tao cortados do nosso ferro, que quando D. Duarte se recolheo a Alcacere elle pode visitar os contornos distantes da Cidade para cortar todos os padrastos, que lhe impedissem a defensa. Mandou fosse arrazado hum Forte, de que nos nos serviamos, por ser posto, que possuindo-o os Mouros, incommodaria.

a navegação, lhes facilitaria as embol- Era vuiz. cadas, e se contentou com fortificar todas as avenidas, por onde elles podiaó chegar ao corpo da Praça. Em quanto os nossos Chéfes assim se conduziao em Africa, El Rei D. Affonso, que dilatava os pensamentos muito dem de ser senhor de Ceuta, e Alcacere, nao cessava de formar resoluções, e fornecer preparos, que o conduzissem intrépidos a ir bater ás portas de Féz. Com este designio sirme, e animoso, até se resolveo a fazer huma grande promoçao de Cavalleiros da Ordein de Sant-lago, que desde entab tomárab o nome da Espada, em allusas ao destino para que o Rei os criára; que era marcharem ás portas de Féz a buscar a espada de hum dos nossos Chéses, que o Rei Mouro mandára enterrar junto a ellas, ou guardava nas suas tor-TAS.

Quando estes eras os cuidados de Portugal, sobrevieras conjuncturas, que despertáras outros. Nelle se ouvias com desagrado os desmanchos do Rei Henrique de Castella, que tratava.

N ii

Era vulg. a Rainha com menos decencia; que a hum homem baixo, natural de Belmonte, chamado Lucas Itanzu, nomeára Condestavel de Castella; que a Gomes Solis, outra figura semelhante ao Itanzu, fizera Mestre da Ordem de Alcantara: desconcertos intoleraveis no meio de hum Reino cheio de homens benemeritos, que nao podiao deixar de dar o nome de fatuidade a provimentos semelhantes, e dispôr-lhes as consequencias. Por outra parte os cossarios de Bretanha, que prevertiao o nosso commercio, deras causa a D. Affonso para representar ao seu Duque Francisco II. remediasse aquelles insultos, sem o pôr na precisad delle o fazer com as armas. O Duque prevenio o resentimento do Rei com huma satisfação completa, que acalmou a defordem, e suspendeo os effeitos do rompinento.

1460 A estas, e outras occurrencias, que levavao as attenções da Corte, se seguírao duas mortes, ambas dignas de sentimento. A primeira foi a de D. Affonso, filho do primeiro Duque de

Bra-

Bragança, Conde de Ourem, Mar- Era vula quez de Valença, sem deixar geração legitima, que succedesse na sua grande casa. Foi perda consideravel a da vida deste Principe, que era dotado de grande engenho, distincto entre todos os homens pelas suas viagens, pela sua dexteridade nos negocios, pelo seu conselho no Gabinete: circunstancias, que unidas ao alto nascimento, o fizerao digno da grande Embaixada ao Concilio de Basiléa, e de ser o Conductor da Infante D. Leonor, quando foi a casar com o Imperador Frederi-

Mais que todas sensivel a morte do Infante D. Henrique succedida a 15 de Novembro deste anno, como eu já disse na sua vida, aonde teci o elogio bem desigual ao seu alto merecimento. O seu cadaver veneravel foi transferido de Sagres para Lagos, aonde esteve hum anno. Seu sobrinho, e herdeiro o Infante D. Fernando o conduzio em pessoa com a pompa devida para o Convento da Batalha. Nao ficou delle geração, por haver coroado as fuas

Υ . Υ

em que se conservou sempre, para que sossem boas todas as obras de hum 1460, Principe com tanta castidade. Com e pouco intervallo de tempo o acompatual i, nhou na mesma jornada seu irmao natural D. Assonso, primeiro Duque de 1462 Bragança, que antes sora Conde de Ourem, e de Barcellos, e que deixaría memoria muito mais illustre, se nao a manchára ingrato com a perseguiçao inexoravel, calumniosa, e injusta contra seu irmao, e bemseitor o sempre lembrado Insante D. Pedro.

como fica dito.

Neste anno appareceo em Hespanha o Astro, que tinha de vír encontrar a interposiças em Portugal para eclypses mutuos. Nasceo dos Reis de Castella D. Henrique, e D. Joanna huma Princeza do nome de sua mái, á qual a malevolencia, em despique de mos chamarmos bastarda á Rainha D. Brites, accrescentou a alcunha postiça de Beltraneja para a dar a conhecer por filha de Beltras de la Cueva. Nascida a Princeza, os Estados a juráras her-

herdeira do Reino, e seu pai putati- Era valg. vo El-Rei D. Henrique, dizem os Escritores Castelhanos, que honrara logo o pai verdadeiro Beltrao de la Cueva com o titulo novo de Conde de Ledesma. E nao se cobrem de pejo estes grandes homens, de que nos, prevertida a seriedade da Historia, lhes respondamos: Que se podiao fazer ao seu Rei muitos destes serviços, pois elle tab bem os pagava? Do maior insensato se nao profere desatino semelhante, quanto mais de hum Principe. Porém o famolo Mariana diz: Grande mingoa, enxerir na successão Real essa, que o vulgo estava persuadido sora havida em má parte, sendo certo, que a bondade, e clemencia del Rei (note-se que clemencia, e que bondade) fez demasiados os tempos, que alcançou. Depois de fallar assim este grande homem, e de lhe terem respondido outros do seu tamanho, a minha pequenhez se satisfaz com repetir estas suas expressões, que em si mesmas encerrad a convicção da calumnia.

Eta vulg.

Ora para eu descobrir neste theatro as representações de Hespanha, e deixar preparada a scena para as que tem de vêr Portugal depois de treze annos por causa desta Princeza infeliz . deve-se saber , que depois della jurada herdeira, e Successora de seu pai D. Henrique, os Grandes clamarao contra esta deliberação, e transportados do odio, que tinhad a Beltrad de la Cueva , entraras a publicar que a Princeza era sua filha, e o Rei para elles o melmo que hum phantalma. Por outra parte o Infante D. Affonio, irmas de D. Henrique, aproveitou as agoas envoltas para nellas pescar a Coroa; convocou os mesmos Estados, que reconhecêrao por legitima a D. Joanna, e os fez declarar que ella era incapaz da successad, que so pertencia ao Infante.

Dado este primeiro passo tas estranho, e violento, os conjurados junto á Cidade de Avila, além do rio Adar, levantáras hum cadasalço, em que collocáras a Estatua do Rei Henrique ornado das insignias Reaes. Havia con-

corrido ao espectaculo hum número im Eta vulg. menso de vassallos infames, que ouvírao com todo o socego pregoar hum porteiro os crimes imputados ao Original da Imagem, e contra elle a Sentença de privação dos Reinos. Seguicse a esta ceremonia execravel sobirem ao cadafalço quatro Grandes, que despojáraő a Estatua dos paramentos Regios, e depois a deitárao a terra com despreso, e complacencia; o primeiro do decóro devido á Magestade, a segunda dos affistentes ao sacritegio. Consentio o Infante D. Affonso, que esta injuria atroz de seu irmao fosse o prologo elegante da sua acclamação de Rei; que a tanto se arrasta hum ambicioso. quando estraga a honra, ou perde o juizo. A seu tempo veremos o premio do Infante, que nao podia deixar de ser correspondente a huar tal merecimento.

Era vulga

#### CAPITULO III.

Segunda expediçaŏ do Rei D. Affonso a Africa, e continuaçaŏ dos successos de Castella a respeito da Princeza D. Joanna.

M quanto os espiritos revoltosos se preparavao para as enormidades, que ficao enunciadas, El-Rei D. Affonso, que estava em paz com os visinhos, sem se embaraçar com as muitas inquietações, que por este tempo laboravao entre todos os Principes dos Reinos de Hespanha, elle determina passar segunda vez a Africa. Com o aviso, que teve, de que a Cidade de Tangere estava em situação favoravel de podet ser atacada, o Rei nao quiz depois atrepender-se de perder a conjunctura, e dispoem-se para a aproveitar. Com desejos de augmentar o Estado, e acreditar o valor, a potencia fez ostentação bizarra da generosidade Portugueza. Em huma armada consideravel se embarcou El-Rei, acom-

panhado do Infante Duque de Viseo Era vulg. seu irmas, de D. Pedro, Condestavel de Portugal, seu primo, e cunhado, de D. Duarte de Menezes, Conde de Viana, dos Condes de Marialva, Villa-Real, Monsanto, e outros muitos Fidalgos ambiciosos de ganhar honra mesta campanha, que teve mais de aparatosa, que de feliz; nem sempre propicios os Fados ás resoluções magnanimas, nem savoravel a Providencia aos destinos, que nos parecem justos.

Ferrou a armada o porto de Alcacere, donde El-Rei destacou ao Infante D. Fernando com algumas náos, sem mais designio, que o de reconhecer o estado de Tangere. He dissicultoso reprimir o ardor em Principes moços, quando mandad em Chése. Quiz o Infante alterar as ordens Reaes mudando a observação em ataque, contra o parecer dos Officiaes experimentados, que lhe propunhado a temeridade de investir com hum punhado de homens a Praça cheia de mundo. Esta restexado, e a dos riscos da sua pestoa

Era vulg, soa forad os estimulos mais fortes, que picárad a corage do Infante para sobrepassar o difficultoso muito além do magnanimo. Elle se resolve; marcha Tangere, e a facilidade industriosa dos inimigos, que elle acha até chegar ás suas visinhanças, o Infante a crê prefagio constante da victoria. Huma esperança tab equivoca os Mouros a delvanecem no mesmo acto, em que elle tinha por infallivel a sobpreza. Tantos, e com tanto vigor atacárao elles a pequena tropa, que nao valendo aos Portuguezes huma resistencia façanhosa das que poucas vezes sab vistas no mundo, a maior parte delles cahe opprimida aos lados do Infante, e elle se salva com trabalho.

Esperava El-Rei em Alcacere a vinda do Infante para o instruir; mas vê, que chega em estado de o lastimar. O intento de lhe desaggravar a injuria, arrojou D. Affonso a outra resolução com tanto de briosa, como de menos bem pensada. Rompeo o exercito a marcha por terra para talar a campanha; para abrir caminho á ponta da

espada para Tangere, ou Arzila; pa- Eta vulgi ra levar sobre a marcha ambas, ou huma destas importantes Praças. Os Mouros, que estavas prevenidos, e erao muitos, a cada passo, especialmente nos mais difficultosos, e estreitos, postárao grofios destacamentos, que mutuamente podessem soccorrerse, e foi sendo a nossa marcha huma batalha continua. Quanto mais os Barbaros disputavad a passagem, o Rei mais se empenhava em vencella : ta6 picado o decóro Real da oppoficao dos inimigos, como se ella fora injúria da Magestade, que se havia desaggravar a todo o perigo. Tantos correo a pessoa do Rei, que esteve muitas vezes perdido, como qualquer soldado vulgar.

No mais trabalhoso de hum destes lances, para salvar o seu Principe acabou de mostrar quem era o grande D. Duarte de Menezes, Conde de Viana. Os Barbaros o farias prisioneiro, se este bravo General se nas lançasse intrepido a elles, sustentando o campo em quanto o Rei se retirava; com to-

j. ,

Era vulg. do o peso dos Mouros sobre si ; já roto em feridas; o cavallo morto; montado em outro; falto de sangue; o espirito animado em si mesmo, cançado de matar, cahio morto. A trópa vil vinga no Heróe sem alma os estragos, que nella fizera toda a vida. Do seu corpo veneravel apenas appareceo huma das mãos heroicas, que veio a sepultar em Santarem no monumento dos seus Majores. Em Africa se criou no berço o valor de D. Duarte, em Africa espirou, e se lhe desfez o corpo: a sua fama vive gravada em Epinicios faustos nas laminanas immortaes.

> Destino semelhante tiveras os Officiaes de mais honra, que se lançava6 intrépidos a offerecer as vidas para salvar a liberdade do Rei da multidad barbara, que o rodeava; a sua Real pessoa das mãos da angustia, que o opprimia. Aqui obrou a fé Portugueza os esforços, que lhe sao naturaes, quando vê ultrajados os fimulacros a quem rende os cultos. O Conde de Villa-Real, que do seu posto observa-72

va esta revolta, o perigo do Rei, a Era vulga corage dos nossos, a resolução dos Mouros, elle o abandona, e com tanta presença de espirito, como temeridade de valor, ordena as trópas desmandadas, reanima o combate, faz suspender a intrepidez dos Barbaros, e merece ouvir ao seu Rei, que elle naquelle dia era o Escudo da Fé, e do Estado. Alto elogio, mas bem digno de tal vassallo, que tinha a felicidade de obrar as suas gentilezas na face do mesmo Remunerador, sem necessidade, de que passassem os informes por outros canaes menos puros, que os viciassem. Entre outros Fidalgos; que se distinguirao neste lance, foi hum Gomes Freire, que mostrou nelle os brios do seu appellido, e o Conde de Marialva, que se conduzio com valor heroico. Ambos perdêrao a liberdade para impedirem a prisao do Rei; mas elle lha resgatou por hum preço posto em equilibrio com o terror, que estes dous Fidalgos haviao derramado entre os Mouros.

O Rei nao quiz, que instantes de-

#### 208 HISTORIA GERAL

Era vulgi pois de tal serviço parecesse a Mages tade esquecida, a pessoa ingrata. Elle premiou ao Conde de Villa-Real com gratificações sólidas; a D. Henrique de Menezes, filho do Conde D. Duarte, encarregou o governo de Ceuta, deo-lhe os Titulos de Conde de Valenca, e de Loulé, assegurou-lhe que tomava á sua conta o commodo de seus irmãos, e distribuio outros premios conformes á sua grandeza por muitos dos seus vassallos benemeritos, que tiverao a honra de ser o seu Soberano a testemunha da relevancia dos serviços. O Rei de Castella D. Henrique, que em quanto estas cousas se passavaó em Africa, soffria no seu Reino infelicidades com muitos dobros de calamitosas, sabendo que D. Affonso na volta para Portugal havia ir a Ceuta, o rogou quizesse vir a Gibraltar para conferir com elle materias interessantes a ambas as Magestades, á segurança dos seus Estados, ao decoro necessario á Soberania. D. Affonso consentio nestas vistas, aonde o Rei afflicto lhe fez huma narração longa das luas

fuas lastimas, the propôz huma liga Era vulg.
para castigar a facçao dos seus vassallos atrevidos, e offereceo a Princeza
D. Joanna sua silha para esposa do
Principe D. Joao. Nós veremos a seu

tempo o exito desta negociação.

Por estes tempos florecia o Estado Ecclesiastico em Portugal, que se ornava de Prelados dignos de sustentarem a venerabilidade do Sacerdocio, e a inteireza da Disciplina da Igreja. Nós tinhamos Cardeaes a D. Jayme de Portugal, filho do Infante Duque de Coimbra D. Pedro, de cujas virtudes sublimes ja eu fiz memoria; a D. Antao Martins de Chaves, que fora Bispo do Porto, e depois a D. Jorge da Costa, que occupou as Cadeiras de Coimbra, Sylves, Ceuta, Porto, Viseo, Evora, e os Arcebispados de Braga, e Lisboa. Neste ultimo era Arcebispo, antes do Cardeal D. Jorge, D. Affonso Nogueira, neto de Joao das Regras, que havia sido Bispo do Porto. Regia a Igreja Metropolitana, Primáz de Braga D. Luiz Pires, depois de haver sido Bispo no Porto, e TOM. VII.

Era vulg. em Evora: a de Lamego D. Fernando Coutinho, Regedor da Casa da Supplicaçao: a da Guarda D. Fr. Joa6 Manoel, filho natural del Rei D. Duarte, que fora Bispo de Tiberiades, e de Ceuta, Primáz de Africa, que teve por Successor a D Joao Assonso Ferraz: a do Porto D. Joao de Azevedo, filho do valerolo Luiz Gonçalves Malafaya: a de Coimbra D. Joao Galvao. que foi o primeiro criado Conde de Arganil por El-Rei D. Affonso: a de Viseo D. Joao Gomes de Abreo, que foi Confessor del Rei D. Joao II.: a de Evora D. Alvaro II. do nome, que fora Bispo de Sylves: a desta Cidade, e Reino do Algarve D. Alvaro, Conego Regular de Santo Agostinho, que como Legado Apostolico absolveo os moradores da Capital do seu Bispado das censuras, e maldições, que lhes lancára D. Fr. Alvaro Pelagio, havia cem annos, quando nas festas do Entrudo elles desattendêrao, e profanárad o seu caracter respeitavel.

Das Ordens Militares de Christo, e Sant-Iago era Grao-Mestre o Infante D. Fernando, e da de Avis seu sobri- Eta vulg. nho o Principe D. Joad. Capellad Mor era D. Fernando de Miranda, Bispo de Viseo; Grao-Prior do Crato D. Vasco de Ataide, filho de Alvaro Gonçalves de Ataide; Prior Mor da Collegiada de Guimaráes D. Affonso Gomes de Lemos, filho de Lourenço Martins de Lemos, dos Senhores da Trofa. Nos Officios da Casa Real, e do Reino occupavad o cargo de Condestavel D. Pedro, filho do Infante, Duque de Coimbra D. Pedro, que logo ouviremos fer acclamado Rei de Aragaő; o de Mordomo Mót Alvaro de Sousa, Alcaide Môr de Arronches; o de Estribeiro Mór Alvaro de Faria; o de Védor Juao Vaz de Almada; o de Camareiro Mór D. Alvaro de Castro, I. Conde de Monsanto; o de Guarda Mór D. Rodrigo de Mello, Conde de Olivença; o de Mestre-Sala Gonçalo Vaz de Mello; o de Reposteiro Mór Alvaro Pires de Tavora, Senhor de S. Joao de Pesqueira; o de Porteiro Mor Gonçalo Borges, senhor de Ilhavo; o de Trinchante Joao de Sousa Falcao; Es-

1464

Era vulg. crivad da Puridade Gonçalo Vaz de Castello-Branco; o de Copeiro Mór Joao de Mello, Alcaide Mor de Serpa; o de Aposentador Mor Joao Freire de Andrade; o de Provedor das Obras Diogo da Silveira; o de Caçador Mór Fernando Affonso Pereira; Armeiro Mór Vasco Annes Corte-Real: Almotacel Mor Pedro Vaz de Castello-Branco; Alferes Mor D. Henrique de Menezes; Almirante Lançarote Pessanha; Monteiro Mór Nuno Vasques de Castello-Branco, Alcaide Mor de Moura; Coudel Mor Nuno Martins da Silveira: Marichal D. Fernando Coutinho; Meirinho Mór D. Gonçalo Coutinho; Capitao Mor do Reino, e do mar D. Fernando de Almada; Capitao Mór dos Ginetes Gonçalo Rodrigues de Sousa; Adail Mor Pedro de Barros; Anadel Mor Duarte Furtado; Chanceller Mor Joao de Ocem; e Secretario de Estado, o primeiro de que es tenho noticia com este nome, Lopo Affonfo.

> Neste anno sobirato a alto ponto as desordens de Castella, em que se prin-

ci-

# DE PORTUGAL, LIV. XXVIII. 213

cipiou a interessar Portugal. Os Cata- Era vulg. laes forad os primeiros, que preparárad o theatro para as representações, que eu sou obrigado a mostrar nesta Historia. Elles propozerao a El-Rei D. Affonso a morte violenta do Principe D. Carlos, filho de D. Joao II., Rei de Aragao : que olhando a Coroa como vaga, elles queriad eleger Rei ao Condestavel D. Pedro, filho do Infante do mesmo nome, e que tambem o era de huma Princeza da Casa de Urgel, donde vinhao os Condes de Catalunha: que permitisse ao Principe sahir de Portugal para tomar posse do Remo de Ara-gao, que por direito lhe tocava. Esta representação não foi hem ouvida, por ser feita em tempo tao critico, que D. Affonso nao queria divertir-se para outros negocios alheios ao desaggravo, que intentava tomar da quebra antes succedida em Africa, e para esta expediçao se lhe fazia necessaria a pessoa do Condestavel D. Pedro. Elle, que sentia a repulsa, e os Cataláes, qus a percebêrao, ularao da industria, mandando estes a Portugal huma não, em

Era vulg.

em que o Principe nas duvidou embarcar-se, e navegar para Barcelona, aonde foi coroado Rei de Aragas com grande magnificancia

grande magnificencia.

Mas esta pretenção sem forças para rebater as de hum concurrente poderoso, teve por consequencia a perda de huma batalha; e dous annos depois a da vida do Principe, se lhe sepultou as esperanças, nao fez perder corage aos bravos Catalaes. Elles fizerao huma Junta em Barcelona, na qual elegêrao para seu Conde a Renato, Duque de Lorena, sem se molestarem com mais averiguação, que a de saberem era inimigo dos Aragonezes. Por morte do Principe de Viana D. Carlos, pertencia a Coroa a sua irma D. Branca, que fora repudiada por D. Henrique de Castella; mas como esta senhora pouco depois da falta de seu irmao foi preza, e logo morta no Caltello de Orestes, com veneno; nada embaraçou o Rei de Aragao para fazer jurar Principe herdeiro a seu silho D. Fernando, que conhecemos com a devisa de Catholico, e unio felizmentę

DE PORTUGAL, LIV. XXVIII. 215

te na sua pessoa os Reinos de Hespa- Era vulg. nha.

Por estes tempos forao feitos a D. 1466 Henrique de Castella os despresos, que eu já disse, e acclamado Rei na sua face seu irmao o Infante D. Affonso. Alguns Fidalgos vierao servir ao seu legitimo Soberano; mas os effeitos mostrarao, que vinhao servir-se a si, e aproveitarem-se das desgraças do Rei para fomentarem mais a ambiçao. A de D. Joao Pacheco foi tao desmedida. que lhe pedio approvasse o casamento de sua irmă a Infante D. Isabel, destinada pela Providencia para columna da Religiao de Hespanha, com seu irmao D. Pedro Giron, Mestre de Calatrava. Faltou valor a El-Rei para dizer que nao a num vassallo. Na Infante sobrou para formar a intença6 de ser ella o verdugo illustre, que na noite das vodas o esposo a encontrasse esposa ornada para o seu Varao, que havia sentir o thalamo convertido em tumba. Maő mais poderosa, que a da Infante a livrou deste cuidado; morrendo o Calatrava em Villa-Rubia,

quan-

Era vulg. quando vinha de jornada para dar a mao á futura Rainha dos Reinos de

Hespanha.

Tudo revolviao os Grandes, que mandava6 despoticos. O Conde de Benavente, que fazia alta figura, e queria que El-Rei lhe desse o lugar de Por-tilho em remuneração de se ter levan-tado com elle, agora se lhe offerecco occasiao para allegar hum serviço importante. Viera o chamado Rei D. Asfonso pernoitar áquelle lugar, aonde o agasalhou o Conde, No outro dia, querendo D. Assonso com o Arcebispo de Toledo, que o seguia, contitinuar a jornada, o Conde lhe embargou os passos com o fundamento, de que nao havia dar hum na sociedade do Arcebispo. Immediatamente avisou a D. Henrique da preza importante, que tinha nas mãos para della lhe fazer entrega, se lhe pagasse adiantado com o Mestrado da Ordem de Sant-Iago. O Marquez de Vilhena, Sogro do Benavente, que queria para si este emprego, teve mais industria para salvar o Infante, que seu irmas D.

#### DE PORTUGAL, LIV. XXVIII. 217

Henrique actividade para segurallo. Em Eta vulge sim o negocio chegou a termos de huma batalha, em que o Rei, e o Infante se acclamárao vencedores; mas este, marchando pouco depois para Avila, de repente cahio morto: ultimo auto da Tiagedia, com que Deos quiz mostrar o quanto zela nos Soberanos o decóro devido ao caracter de christos do Senhor.

Morto o Infante, ainda os trahidores quizerao avançar a loucura, e forao propôr à Infante D. Isabel, que para socegar tantas perturbações, to-masse o nome de Rainha. Ella lhes respondeo cheia da magnanimidade, que sempre lhe foi isseparavel. Resti-tui o Reino a meu irmao D. Henrique, e com isto dareis paz á Patria: eu terei este pelo maior serviço, que vos me podereis fazer, e elle será o fructo mais feliz, o mais sazonado de quantos a vossa asseição me poderá offerecer. Entre tantas calamidades pensava D. Henrique quanto lhe sersa conveniente ajustar o casamento de sua filha D. Joanna com Principe pode-

Eravulg. deroso, que tomasse parte nos seus interesses. Lembrou-lhe Carlos de França, Duque de Berry, irmao do Rei Luiz XI., que nat quiz embaraçar-se nas contingencias de huma guerra para sustentar as pretenções da esposa. O Conselho de Castella mudou de negociação, e se propôz ao Rei viuvo de Portugal o matrimonio com a Infante D. Isabel, o de seu filho o Principe D. Joao com a Princeza D. Joanna, que se arbitravao dous passos excellentes, se a Providencia nao fizera delles huma contramarcha para outros destinos só a ella prescrutaveis.

Em quanto estas cousas se passavao em Portugal, e Castella, El-Rei D. Affonso, que tinha a conquista de Africa, nao so por empenho digno de valor, mas por acçaó como necessaria á Magestade; em quanto se aprestava para terceira expediçao em pessoa, mandou ao Infante D. Fernando com déz mil homens investir a Cidade de Anafe, situada no Reino de Féz sobre a cósta do mar Atlantico. Ella foi hum despojo miseravel da nossa

colera, aonde só deixámos o pavimento dos edificios para testemunhos da grandeza, ou do castigo. Tanto soi do agrado do Rei este bom successo do Infante, que elle o acabou de determinar para a empreza de Tangere, e Arzila. Antes que elle sizesse públicas as suas intenções, mandou Engenheiros, e Officiaes a informar-se da situação das Praças referidas, não estimando por grandes as suas acções precedentes, em quanto não as visse sugeitas ao seu jugo.

#### CAPITULO IV.

El-Rei D. Affonso marcha terceira vez a Africa, e conquista as Cidades de Arzila, e de Tangere.

Sempre forad os intentos del Rei D. Affonso expugnar a Tangere, e sentiad os essorços das armas as Cidades suas visinhas. A difficuldade estimulava os desejos, que nos vimos conseguidos a troco de sangue, vida, trabalhos, e despezas, tudo sublime,

Era vulg. e magnanimo, para hoje sentirmos de tudo a perda, entad de poucos tida por politica, dos mais por frouxidao. Nada mais esperava D. Assonso para partir, que chegarem os Officiaes mandados a Africa, que o haviao de informar. Tanta impressao fizerao nelle as informações ouvidas, que reanimada a esperança de fazer huma campanha feliz, mandou esquipar a numerosa armada de trezentas, e trinta náos, em que embarcou a grossa equipagem de mais de trinta mil homens de desembarque, e se dispôz a partir acompanhado do Principe D. Joao seu filho, do Duque de Guimarães, do Conde de Marialva, D. Joao Coutiuho, de D. Alvaro de Castro, Conde de Monsanto, de D. Henrique de Menezes, Conde de Valença, da major parte da Nobreza da Corte, e do Reino ambiciosa de ganhar honra nos exercicios do valor, que entab erab a primeira marca da fidalguia.

Como o Rei conhecia os altos talentos, de que a mao liberal de Deos dotára a sua filha a Infante D. Joanna,

el-

elle a encarregou do Governo do Rei- Era vulg. no, durante a sua ausencia, nomeando ao Duque de Bragança por seu principal Conselheiro. Fez-se á véla a formidavel armada, que navegou empavezada, e guerreira na volta de Tangere, aonde era o primeiro destino; mas posto o caso em Conselho á vista desta Praça, que esperava o golpe para o rebater bizarra, foi resoluto principiasse a abertura da campanha. pelo sitio de Arzila, que sicava sete legoas ao Poente de Tangere. Houve difficuldade em tomar terra por causa da alteração das ondas, que levárao parte das náos á altura do mar, e o: resto chocando humas com outras. padeceo o contratempo da perda de. 200 homens, que se sobmergiras. Esta perturbação movida pelo espirito das tormentas, que acodiría a soccorrer o seu imperio do erro ameaçado, nas fez esmaiar a nossa corage, que esperou a bonança para a armada com apparato pomposo, e arrogante dat ferro sobre Arzila.

Nada demorou El-Rei o desembarque, Era vulg. que, que com movimento boliçofo chamou os Mouros á defensa gentil; qué se promettiao fazer em huma Praça de tanta consideração. Vencido elle, e tomada terra, o exercito cingio Arzila de mar a mar com trincheiras, foços, baterias, máquinas, e instrumentos bellicos enunciativos do furor, da vingança, hum apparato que animava as esperanças dos sitiantes; que causava desesperação aos sitiados. Sem perder tempo para o primeiro avance, o Rei se preparou para elle, empe-nhando com votos a Mai das misericordias, que he o auxilio dos Christãos, e esta grande consiança do Principe chamou a benção do Ceo sobre as suas armas. Os Portuguezes arremettêrab á Praça com tal corage, que a pressa, a confusad, o ardor do repelad nad deixou ouvir os Barbaros, que no meio de huma dura resistencia, com vozes, e signais pediao partidos honrados. Os nossos entendiao estes movimentos na força do combate por despreso seito ao seu valor, de que resultou os nossos dobrarem os esforDE PORTUGAL, LIV. XXVIII. 223

ços, os Mouros abandonar-se á obs- Era vulg. tinação, huns para triunsarem gloriosos, os outros para morrerem desesperados.

Banhados em sangue, os Portuguezes montárao de affalto os muros da Cidade, e entrando-a espada em mao, os Mouros se fizerao fortes no Alcacar, e na Mesquita. Aqui foi hum segundo combate mais horrendo, aonde o Principe D. Joao mostrou a seu pai com elegancia, que se o gerára da sua natureza sem concurso da vontade propria, que elle agora com eleição livre se regenerava filho da sua disciplina. Aqui obrou a magnanimidade accoes, que as gentes costumas chamar sublimes; mas na presença dos seus Principes, ellas nos Portuguezes sao vulgares. Aqui cahirao mortos, cobertos de gloria immortal, os Condes de Monsanto, e Marialva, depois de obrarem proezas, que a penna teme referillas, ou por nab ser diminuta, ou por nao parecer encarecida. Aqui se desenfreou o furor Lustano á vista de dous Heróes sem alma, e sem

Eravulg, reparar na perda do sangue, a troco delle foi comprando vidas de Mouros, que offerecia por holocaustos á vingança. Em fim, depois de huma carnage horrivel, aqui ficárao sobmettidos ao nosso jugo o Alcaçar, a Mesquita, Arzila na nossa obediencia.

> A immentidade dos despojos igualou a grandeza da victoria, e podendo elles despertar a cobiça dos Diogenes, o Rei ordenou se repartissem pelos braços fórtes, que os ganhárao. A major parte dos Mouros foi passada á elpada; poucos ficárao prisioneiros, e recresceo o nosso júbilo, quando vimos cinco mil escravos Christãos com liberdade. Acabava de se render a Praca, quando Mulei-Xeque, Rei de Féz, apparecia no campo em seu soccorro. O temor, que o occupou, nada mais o deixou obrar, que pedir a El-Rei huma trégoa, e contentar-se com duas mulheres, e dous filhos, que na Praça lhe fizemos prisioneiros, e foraó restituidos em cambio dos ossos do Infante Santo D. Fernando na forma, que eu referi no Tomo VI. Liv. XXV. C. VI. El

El-Rei immediatamente se vio senhor Rea vulge de Arzila, ordenou se purificasse a grande Mesquita das expiações sordidas, e ridiculas dos Agarenos immundos, e a consagrou a Deos com o Titulo de Nossa Senhora da Assumpção, sua admiravel Protectora nesta conquista.

No novo Templo forao dadas ao Ceo as devidas acções de graças, com que sempre se distinguio a piedade Portugueza. Nelle jazia o cadaver do Conde de Marialva., quando passava El-Rei, que voltando para o Principe seu filho, lhe disse: Deos vos faça tao bom Cavalleiro como o Conde, que ahi vedes morto. Já elle pelas obras merecia a mesina devisa, e seu pai o armou naquelle lugar, antes das façanhas do valor, agora dos cultos da Religiao. O governo de Arzila, juntamente com o de Alcacer, El-Rei o proveo em D. Henrique de Menezes, que como tinha o valor proprio acompanhado da memoria do pai, com estas duas forças bem podia defender duas Praças.

TOM. VII.

Era vulg.

Sempre os estragos alheios fizeras grande impressas nos animos, ainda que sejad generosos; sempre para persuadirem com efficacia os exemplos. Se antes havia resistido bizarra aos esforços dos Portuguezes, agora com o golpe de Arzila cahio Tangere. Como se ella visse já triunfantes os nos-sos Labaros sobre os muros, cortados do temor, os seus defensores abandos nao a Praça, primeiro rendida, que assaltada. El-Rei informado do terror dos Barbaros, se aproveitou da sua consternação, mandando ao Marquez de Monte-Mór sosse tomar posse de Tangere, em quanto elle expedia os negocios de Arzila para ir fazer este acto em pessoa. No dia 28 de Agosto entrou El-Rei na Praça, aonde sem demora ordenou ao Prior de S. Vicente, que se intitulava Bispo de Tangere, purificasse a Mesquita para nella se darem cultos ao Deos Verdadeiro. O governo da Praça foi entregue a D. Rodrigo de Mello, depois Conde de Olivença, pelo valor, e pelo sangue digno da merce, que se lhe sez.

### DE PORTUGAL, LIV. XXVIII. 227

Eu disse, que quando El-Rei hou- Era vulg. ve de assaltar Arzila, fizera hum voto se ganhasse a Cidade, e elle exactamente o cumprio. Reduzia-se a promessa a mandar lavrar de prata com o maior primor da arte a sua Estatua equestre para a collocar no Templo de Nossa Senhora de Evora em memoria perpetua do beneficio, que esperava. Nao quiz Portugal que este monumento veneravel durasse nelle, nem ainda o tempo, que estiverao no seu dominio os Lugares de Africa; estes perdidos, aquelle desfeito, ambos com lastima. Entab forab tab estimaveis estas conquistas, que ellas derad a El-Rei o nome de Africano, novo Scipiao daquellas idades sem arruinat Carthago, e em atençao a ellas se chamou Senhor de Alcacer, e Arzila. Depois reparando, que o seu poder estava dilatado até ás duas margens oppostas do Atlantico, elle, e os seus Successores até agora ajuntárao aos seus titulos o Dâquem dalem mar em Africa, que parece fazer huma allusad ao Non plus ultra de Hercules no Estrei-Pii to,

Era vulg. to, que nestas expedições embocavaő as nossas frotas.

Humas acções tao bellas, dignas da corage da Naçao mais intrépida, que entao levava as attenções de todas as gentes; nos desejavamos eternizallas em medalhas para despertarem as memorias nos futuros. Marmores, jaspes, e bronzes tudo fallava em Inscripções elegantes as façanhas da corage, da fé, da constancia Portugueza. O Rei ainda nao satisfeito com esta lembrança geral, para individuar as pessoas, que nas facções se assignalárao, foi o primeiro no invento de mandar tecer em pannos de raz as suas conquistas, as imagens, os nomes dos conquistadores: modelo honroso, e para honrar, que depois imitarao o Imperador Carlos V. especialmente a invasaó de Tunes, situada no Lago da Goleta: Henrique III. Rei de França, que esculpio em tapiçarias toda a Historia do seu reinado: Isabel, Rainha de Inglaterra, que figurou nellas a derrota da armada Invencivel de Castella, que mais destrocarao as ondas, que os Inglezes: Luiz XIV. de França, que fez Era vulg. ornato do Paço as suas grandes bata-

lhas. e conquistas.

Estes progressos de Africa, a que se seguio a guerra com Castella, impedirao o avance dos nossos descobrimentos no reinado de D Affonso. Neste anno porém, Fernao Gomes, que lhe tinha arrendado o Commercio de Guiné, descobrio a Cósta da Mina por meio de Joao de Santarem, e de Joao de Escovar. Foi muito util ao Reino este descobrimento, que deo a Fernao Gomes honras novas, e novo Appellido. Fernao Po tambem descobrio a Ilha, a que pôz o seu nome, e o mesmo Fernao Gomes da Mina a de S. Thomé, que por ordem del Rei D. Joao II. povoou depois Alvaro de Caminha. Dizem, que por este tempo, navegando alguns Portuguezes pelo Estreito de Gibraltar, e correndo tempo a Loeste forao dar á Ilha Encoberta, em que eu já fallei nesta Historia, e que estiverad nella em sete Cidades de Portuguezes, que lhes perguntáras por Hespanha, donde seus pais haviad ſaEra vulg. sahido, quando os Mouros a conquistatao. Muito occulta Deos aos olhos dos mortaes este milagre contínuo da sua Providencia, que talvez o seja da credulidade satua da plebe, que se serve della para nutrir huma esperança indiscreta, que nós sem deformidade na applicação das vozes podemos reprehender com as de hum Profeta: Espera, torna a esperar, daqui a pouco, não tardará muito.

Com a pressa de Cesar, que soi, vio, e venceo, dentro de trinta dias voltou El-Rei D. Affonso de Africa 4 Lisboa triunfante, já senhor naquelle Continente de Ceuta, Alcacer, Anafe, Arzila, e Tangere, huma destas forças destruida, as quatro bem capazes para fundamento firme de hum novo Estado. Sua filha a Infante D. Joanna, que ficára encarregada da Regencia, lhe deo conta miuda de como cumprira os seus deveres, novamente admirado o Rei de tantas virtudes sasonadas em annos tao verdes. Além das qualidades da natureza, o Ceo abençoava esta Senhora com graça tab parzicular, que depois de attrahir todos os Era vulg. corações, a fama das suas heroicidades sobia a todos os Thronos, que desejavao vêr collocado em si o simulacro da perfeiçao. Este applauso geral moveo os principaes Monarcas da Europa a solicitalla para esposa com as instancias vivas, que já mais se haviad visto em pretenções semelhantes. Taes forao as do Rei dos Romanos, depois Imperador Maximiliano I.; as de Carlos VIII. Rei de França; as de Ricardo III., Rei de Inglaterra. Ouvia a virgem pura estas propostas como insensivel, fixo o coração no Ceo, aonde lhe parecia estar vendo para si guardada, nao a Coroa de ouro, mas a de Justica, que lhe havia dar o Esposo, muito maior Senhor, como justo Juiz no seu dia.

Quando a Infante Santa levava 1472 tantas attenções estrangeiras, seu pai andava perplexo na escolha, que faria entre Principes tao poderosos para declarar hum por seu genro, sem offensa dos outros. Elle quiz ouvir o voto da Infante em materia tao deli-

Era vulg. cada, e nomeando-lhe os pretendentes, lhe persuade, e deixa livre a es colha, com tanto que lhe dê huma reposta precisa. Depois que a modestia deixou pôr natural a côr do rosto, e socegárao os movimentos de espito, a Infante respondeo a seu Pai: Que ella já tinha dado a mao de efposa ao Rei dos Reis, com o qual estava unida em espirito, e verdado para o servir o resto da vida escondida entre as paredes de hum Mosteiro: Que esta era a reposta terminante, e cathegorica, que logo dava, e daria sempre, sem lhe ficar mais sentimento, que o de nad haver para seu pretendente hum Rei senhor do mundo todo, para fazer delle o mesmo sacrificio de abnegação aos pés do seu Esposo, como o fazia do Imperio de França, e de Inglaterra. Sobprendeose D. Assonso, e esta resolução aballou toda a sua constancia. Elle persuade, insta, roga com ternura, com agrados de pai, sem poder já mais servir-se do respeito, do sério, da magestade de Rei. A Infante chora a

este espectaculo; mas o seu coração Eta vulg. arde em amor Divino, que a tudo ressiste; que a arranca dos braços do pai; que a sepára do thalamo dos Reis; que a tira das delicias da Corte; que a esconde no claustro do Convento de Aveiro; que a alenta na vida ; que a coroa de gloria na eternidade.

#### CAPITULO V.

Continua-se com as revoluções de Hespanha até a môrte del Rei D. Henrique, e se trata do casamento de sua filha D. Joanna com o Rei D. Affonso, e resultas das suas pretenções áquella Coroa.

A S desordens em que sluctuava Hespanha, e já imprimia os seus restexos em Portugal, punha os animos attentos ás consequencias, que nao podia deixar de ser sataes. El-Rei D. Assonso, e seu sistema o Principe D. Joao, nao sei por que sundamentos, esquecêra o ajuste antes celebrado de casar este Principe com a Principe

Era vulg. Princeza D. Joanna, sua prima, herdeira presumptiva dos Reinos de Hespanha, e se ajustou com D. Leonor, filha de seu tio o Infante D. Fernando. Duque de Viseo. Por outra parte, El-Rei seu pai concorria com vários Principes nas pretenções do matrimonio com a Infante D. Isabel, irmã do Rei D. Henrique, que indisputavelmente havia ser Rainha de Hespanha, no caso de se dar embaraço invencivel na pessoa da Princeza D. Joanna. Sobre todos os oppositores prevalecea D. Fernando, que negociou dando, quando os outros instavad promettendo. Para agentes dos seus interesses escolheo a Guterre de Cardenas, Mestre-Sala da Infante, e a Gonçalo Chacon, seu Mordomo Mór, brindando ao primeiro com a Villa de Maqueda, ao segundo com as de Casarruvios, e Arroyo Molinos.

Inclinou-se para esta parte o Arcebispo de Toledo, e unido o cordad triple, nao poderao rompello o Marquez de Vilhena com todos os Grandes do seu partido. D. Fernando, que elestava Rei de Sicilia, teve modo de Era vulga: entrar em Hespanha, e em Osma o. esperava D. Diogo Manrique, Conde de Triviño. Daqui passárao a Dueñas, aonde D. Fernando vio a Infante, que recebeo por mulher em Valhadolid. O Rei D. Henrique se estimulou desta resolução de sua irma, e aproveitando a conjunctura da chegada de Embaixadores de França, negociou com elles o casamento do Duque de Guiena, irmao do seu Rei, e da Princeza D. Joanna, sua filha, que sez novamente jurar herdeira. Receou França, como dissemos, os perigos deste matrimonio já antes tratado; mas agora outra vez desfeito por causa da morte do Duque, e do nascimento de hum silho ao Rei seu irmao, que havia succeder na Coroa. O Rei afflicto andava de humas para outras Cidades, vendo arder a Monarquia em bandos, e sedicões. Elle desejava avistar-se com El-Rei de Portugal, e veio a Badajóz, aonde o Duque de Feria teve o atrevimento de lhe fechar as pórtas, e negar a entrada.

Na-

Era vulg. 1474.

Nada proveitoso resultou destas vistas, e D. Joao Pacheco, que nas podia dissimular o odio contra a Infante, mais vivo depois que a vio casada, mandou á Corte a seu filho D. Diogo Pacheco, em quem havia renunciado o Marquezado de Vilhena para plantar no animo del Rei os seus melmos sentimentos. Elle estimou as inspirações por hum avultado serviço; mas D. André de Cabreira, que eraeloquente, e para se fazer respeitado ajuntou muitas forças, na tésta dellas marchou á presença do Rei, e o persuadia, que se visse, e reconciliasse com a Infante sua îrmă. Preparado El-Rei por convencido, ou por temeroso, para concluir com segredo a importancia do negocio, o déstro Cabreira mandou a sua mulher D. Brites de Bobadilha em trajes de Lavradora a Aranda, aonde estava a Infante, para lhe dar parte do que passava, e dizer-lhe viesse a Segovia, aonde El-Rei seu irmad lhe queria fallar. Sahio de Aranda a desfarçada Lavradora na fua azemela, a Infante seguindo-lhe

## DE PORTUGAL, LIV. XXVIII. 237

os passos, e seu marido D. Fernando Era vulgo chegando-se a hum Lugar visinho de Segovia para observar as resultas da visita.

Avisado das ternuras, da complacencia, com que a Infante sua mulher fora recebida por El-Rei D. Henrique, seu irmao, D. Fernando partio para Segovia, aonde se vio huma uniao externa de affectos, que promettia felicidades a Helpanha. A pouca saude del Rei, e as intrigas de D. Joad Pacheco tudo perturbarao, e sobrevindo a morte áquelle Principe pouco depois, ficou preparado o theatro para se verem em Hespanha resuscitadas as idades do Rei D. Joad I. Mestre de Avis em Portugal. Elle nomeava no Testamento por filha, e herdeira dos seus Estados a Princeza D. Joanna; pedia a El-Rei D. Affonso seu tio se casasse com ella, e unisse os Reinos de Hespanha ao de Portugal. Esta foi a occasiao, em que se acabárao de soltar as lingoas; depois a em que se molháraó as pennas; e assim como no tempo do Mestre de Avis os Portuguezes, para im-

Eta vulg. impedirem a uniao de Portugal a Caltella, affirmárao que a Rainha D. Brites nao era filha legitima de D. Fernando; agora os Castelhanos; para embaraçarem a uniao de Castella a Portugal, clamavao que D. Joanna chamada Princeza era huma bastarda da Rainha, mulher de D. Henrique.

> Nascêrao as duas Princezas Joanna de Castella, e Brites de Portugal, nao só para Cometas functios ás suas Pátrias, mas para interpolições, que eclypsárao na Esféra do Throno as luzes do primeiro Astro. Haja quem considere mais medonho o aspecto da Magestade perturbado em D. Joanna, mu-Ther de D. Henrique, por ser huma Rainha filha, e neta de Reis, que em D. Leonor Telles, mulher de Rei, Rainha por fortuna; que a nos fonos pertence indagar a verdade dos successos sem medirmos nas pessoas desigualdades, que nao se encontrao nos sceptros. Nos sabemos, que Authoralgum nomeia, nem celebra excellencia destas duas mais Rainhas além da formosura, que com ellas quiz tepartira na

matureza, mostrando-as como despidas Era vulg. dos dotes, que se recebem da graça. Mas nab sendo possivel affirmar que ellas derab ás filhas pais, que nab sorao seus maridos, justamente merecem reprehensao os que resolutivamente fallaran, e escreveran contra o decóro da Magestade. Como por hora eu fallo na Rainha de Castella, só direi para credito da sua memoria per-guntando: como será possivel, que hum Rei tao escrupuloso nos pontos da honra, como era o mesmo D. Fernando o Catholico, elle depois pretendesse casar o Principe seu filho com a Princeza D. Joanna, sendo ella filha de Beltrao de la Cueva? Ainda que senao coucluio o casamento, elle que queria socegar os escrupulosos, nao teve duvida em affirmar, que pretendia o matrimonio para o filho; porque D. Joanna era legitima herdeira de seu pai D. Henrique.

Pondo de parte esta materia, logo que espirou este Principe infeliz, os Grandes do Reino se dividírao em bandos, huns a savor de D. Joanna, 1475

Era vulg, outros de D. Isabel. Esta Senhora estava em Ségovia, aonde os do seu partido a jurárao Rainha de Hespanha; e seu marido, que entab celebrava Cortes em Çaragoça, veio a receber a mesma inauguração na presença da Rainha a 2 de Janeiro, vinte e dous dias depois da mórte de seu conhado. As Cidades principaes da Monarquia enviárao Deputados aos novos Reis, para lhes affegurarem a sua obediencia, e para lhes pedirem a protecças nas revoluções, que esperavao. Contra estes sentimentos se declarárao abertamente na tésta de muitos Grandes o Arcebispo de Toledo, e o Marquez de Vilhena, que era hum dos executores do testamento de D. Henrique. O Arcebispo sahio logo da Corte, e por mais que seu irmao o Conde de Buendia pretendeo socegallo, como os Reis desejavao, elle nada conseguio do constante Prelado, tenaz em sustentar o partido, que escolhêra.

Cuidárao estes Fidalgos em promover os interesses da Princeza D. Joanna, e porque lhes na era facil dat

pal-

passo vantajoso sem o apoio de Portu- Era vulg. gal, tratárao de inclinar a vontade do Rei D. Affonso a favor de sua sobrinha. Elles lhe escrevêras propondolhe, que ou calasse com a Princeza, como era vontade expressa de seu pai, ou como tio a defendesse de duas ordens de inimigos, huns que lhe declarariao a guerra com as armas, outros que já lha faziao com as lingoas. Instava o Vilhena, que os instrumentos destes ultimos adversarios nao deviao fazer especie ao decóro da sua Magestade; porque o Rei D. Henrique no testamento declarava a Princeza por sua filha legitima, herdeira dos Reinos de Lead, e Castella: que o Cardeal deste nome, juntamente com elle, erad os executores da ultima vontade do seu Soberano; que ambos o metteria logo de posse daquelles dous Reinos, se elle, casando com a Princeza, quizesse fazer proprios os seus direitos; que elle tinha a seu favor para o ajudarem com os ultimos esforços so Mestre de Calatrava, aos Duques de Arevalo, e Albuquerque, a hum número avul-TOM. VII.

Era vulge tado de outros senhores na frente de muitas trópas, que para se declararem a favor da Princeza, nada mais esperavao, que a sua resolução.

Ainda aos que já se cingem com os Diademas sao doces as promessas de novas Coroas. Nao desagradárao a D. Affonso estas propostas, nem elle erraria em convir nellas, se tivesse probabilidades prudentes com firmeza de fé nos Castelhanos, de que elle havia entrar por Hespanha com a mesma fortuna, que levou a Africa. Lisongeou-se o gosto nas esperanças de huma esposa minina, de novos Estados respeitaveis, de huma reputação brilhante, elle inclina a vontade; mas a prudencia persuade o Rei nao se conduza fó homem, e que ouça as deliberações do seu Conselho sobre as propostas do Marquez de Vilhena. Nelle se encostárao os mais votos ao do Duque de Bragança D. Fernando, que representou ao Rei, como elle devia coartar a credulidade a respeito das promessas, da sé, da constancia dos Castelhanos, de que Portugal tinha

experiencias anteriores, especialmente Era vule no Rei D. Fernando, para ir com elles a passo muito lento. Como o Marquez de Vilhena, Portuguez na origem, neto de Jozó Fernandes Pa-checo, seria tao facil em abandonallo a elle, como o fora seu avô em deixar a D. Joao I. tambem avô delle D. Affonso: como a Providencia o fizera senhor de huma coroa, que ninguem lhe disputava; que a possuia sem nota, e que o contrario lhe poderia succeder na pretenção ao Sceptro estrangeiro, quando grande parte da Europa reconhecia, que o direito de D. Isabel, irma de D. Henrique, tinha muito mais firmeza, que o da Princeza D. Joanna, que os Castelhanos lhe queriao dar por mulher, e elle aos Portuguezes por sua Rainha.

Nao gostou, nem seguio El-Rei D. Affonso este parecer, que entendeo no Duque hum essorço da inclinação do sangue: hum esseito da complacencia de vêr assentada no Throno de Hespanha a sua sobrinha D. Isabel, mulher de hum Rei tao poderoso como D. Fer-

O ii

nan-

Era vulg.

nando, que unia ao seu Dominio todos os Reinos de Hespanha, donde sahiría o sangue de Bragança a circular em todas as vêas Reaes. Assim discorreo a ambiçao, que fez persuadir ao Rei ser o Duque homem capaz de preferir os interesses da sobrinha ás vantagens do Soberano. Bem póde ser, que desta producçao zelosa do Duque ficassem alguns restos de estimulos occultos, que depois vierad a brotar fructos monstruosos de escandalos, que já mais se corrompêrao nas memorias. Em fim, este foi o pretexto, de que El-Rei se servio para nao differir ao vóto do Duque; mas antepôz proprios movimentos, que a occasiad representava favoraveis. Os effeitos mostrárao no resto da vida del Rei, quanto tem de arriscado nos Soberanos errar hum passo importante por arbitrio proprio contra o dictame dos interessados, que pela fé de bons vassallos, pela honra propria, nao podem olhar a Pátria como alheia, nem os Principes como eltranhos.

Como El-Rei ajuntara o Conselho, nao

#### DE PORTUGAL, LIV. XXVIII. 245

nao para lhe seguir os pareceres, mas Era vulg. para vêr se lhe lisongeavas a vontade, elle se pôz immovel na sua resolução; cuidou em preparar-se para a guerra; e porque entraria nella com mais vigor levando o caracter de Esposo, antes que a devisa simples de Tutor, enviou hum Embaixador a Roma para pedir dispensa ao Papa Innocencio VIII. que já prevenido pelos Reis Catholi-cos a recusou. Este parecer soi dado por Luiz XI. Rei de França, que quando por D. Affonso se lhe propôz huma alliança a favor da Princeza D. Joan-na, respondeo, que o seu primeiro passo havia ser o de solicitar a dispensa para o matrimonio, como armamento o mais forte para entrar na guerra.

Quando em Roma se tratava esta negociação, não pôde conter-se a impaciencia sem mandar Ruy de Sousa a Castella em qualidade de Embaixador, munido dos poderes necessarios para em nome del Rei se desposar com a Princeza: para notificar aos Reis Catholicos cedessem nella os Reinos, em que

Era vulg. que estava intrusos, como em huma filha, que era herdeira, e legitima do Rei D. Henrique: para os persuadir ser a ultima vontade deste Principe, que o Rei seu amo recebesse por mulher a dita Princeza: para lhes intimar, que elle tinha todo o direito para a defender, como a sobrinha pelo fangue, como a esposa pretendida, que elle Embaixador já tratava de Rainha, fegundo as ordens, que recebêra para assim o practicar: em sim, para os inftar nad ulassem elles deste titulo, nem se utilisassem das rendas da Coroa, antes repozessem as recebidas, em quanto os Juizes arbitros, que ambas as partes nomeariao, nao decidissem cathegoricamente hum negocio desta natureza.

Em tom féro recebeo Ruy de Sou-fa a resposta de Fernando, e Isabel. Elles lhe disserao representasse a El-Rei seu Amo a justa admiração, que lhes causava a nova mudança, que o arrastava a querer desposar Joanna, que nao era filha, nem herdeira del Rei Henrique: que se lembraffe como elle mese

### DE PORTUGAL, LIV. XXVIII. 247

mão repudiára semelhante alliança, ain- Era vulg. da vivendo o pai putativo de Joanna, que se pelo sangue de sua mai podia ser Princeza, pelo de seu pai era nada, inhabil para Rainha de Portugal, hum phantasma para o ser de Hespanha: que comprometter-se em arbitros de consciencia, próbos, e timoratos, nao duvidao elles; mas que ceder do seu direito, largar os Reinos, nao usar das suas rendas, isso era huma pretenção, que elles sem perda de tempo entravao a defender com as armas. Como esta resposta tirava a esperança de se poderem ouvir as razbes do direito dos pretendentes, senas pela bocca dos canhões; o Embaixador tratou de recolher-se, é D. Fernando de mandar seguir por hum Heraldo, que veio a Portugal trazer a D. Affonso hum Cartel, em que aquelle Principe o desafiava para hum combate de pessoa a pessoa.

D. Affonso, recebendo com magnanimidade o Cartel, respondeo altivo ao Heraldo: Dize a este Principe de Sevilha, que hum Rei de Portugal

248 Era vulg. nad the pode acceitar o duelo pelas fobras do valor, e excesso da Magestade ; que o espere em hum combate geral, aonde a fortuna decedirá a sórte contra o vencido. Em ferezas, protestos, ameaças reciprocas se passavaó os dias, em quanto o Rei de Portugal acabava de se fazer prestes para entrar em Castella. Dizem huns, que constava o seu exercito de 200000 homens entre Cavallaria, e Infantaria, outros que de 200000 Infantes, e de 50000 cavallos. Logo que elle se pôz em tom de marcha, o Rei nomeando Regente do Reino a seu filho o Principe D. Joao, sahio da Corte como se já marchára para a guerra santa da Palestina, acompanhado do Arcebispo de Lisboa, dos Bispos de Evora, e de Coimbra. Seguio-o a principal Nobreza, que se fazia brilhante com a presença do Condestavel D. Joao, Marquez de Monte-Mór, filho do Duque de Bragança D. Fernando; do Marichal D. Alvaro Coutinho; do Duque de Guimarães, primogenito da Casa de Bragança; dos Condes de Villa

Real.

Real, de Marialva, de Fáro, de Pe-Era vulg. nela, de Pena-Maior, e de outros muitos Fidalgos de alta qualidade, que esperava o vêr ao seu Soberano assentado no Throno de toda Hespanha: esperança, que nós vamos a vêr, e sempre vimos frustrada, como se quizesse persuadir nos o Moderador Supremo dos Imperios, que nao he do seu agrado a uniao das nossas Monarquias.

#### CAPITULO VI.

Da guerra de D. Affonso contra Fernando, e Isabel para sustentar o direito da Excellente Senhora D. Joanna sua presumptiva Esposa.

UANDO o exercito de Portugal entrava pelas fronteiras de Castella, o dos Reis Catholicos estava tao exhausto de forças por salta de dinheiro, ou do nervo da guerra, que nao podia dar passo. Entao apurou D. André de Cabrera as demonstrações de sidelidade, que guardava áquelles Principes, entregando-lhes os thesouros occultos

do Rei D. Henrique, que remediárao a necessidade, e adquirirao para o Cabrera os títulos de Marquez de Moya, de Conde de Chinchon, e de Alcaide perpetuo de Segovia. O Rei de Portugal chegou a Placencia, aonde o Marquez de Vilhena, o Duque de Arevalo, e seu irmao o Conde de Miranda, com outros Fidalgos, conduzírao a Princeza, que immediatamente se desposou com o Rei seu tio, debaixo da condição de novamente impetrarem a dispensa já recusada, que com esseito conseguirao, dizem que a instancias de

Luiz XI. de França.

Estes actos precedentes foras os da declaraças da guerra entre os competidores, ambos benemeritos, D. Joanna pelo direito, D. Isabel por si mesma. Despediras-se ordens precisas aos Governadores das fronteiras para principiarem as hostilidades, que os Castelhanos sizeras deshumanas. O seu odio contra a Princeza lhes metteo em huma mas a espada, com outra accendeo o sogo para devastarem os terresnos, por onde passavas, fazendo que

a

a guerra parecesse vingança. Toda es-Eravulg. ta suria parou na conquista do fraco Castello de Noudar, quando com valor mais reportado D. Pedro Alvares de Sotomaior, mettendo em contribuição a Provincia, rendeo Bayona, e Tuy, que contrapezavao muitas vezes a perda de Noudar.

O ardor, com que principiava a guerra, fez entender ao Rei de Portugal a necessidade, que poderia ter de allianças contra os Reis Catholicos, que encontrava mais poderofos do que pensava, e se lhe promettera. Entad 1embrariao com pouco remedio as advertencias do Duque de Bragança no Conselho, e nao houve outro, senao folicitar huma Liga com França, que entad tinha embaraços respectivos ao Condado de Ruiselhon com o Rei D. Joad de Aragad, que podia soccorrer a D. Fernando, para que declarasse a guerra pelo lado de Biscaya: negociaçao, que nao teve effeito, e a poucos passos o Rei D. Assonso se vio só no campo com os seus vassallos, sem Castelhanos, nem Francezes.

₽ø

Era vulg.

De Placencia marchou elle a Badajóz para reparar os estragos na sua fronteira, e sem se penetrar o designio, retrocedeo para a Cidade de Toro. D. Joso de Ulhoa seu Governador lhe abrio as portas : o mesmo fez o de Camora; mas ambos depois de ficarem bem satisfeitos de promessas longas, que era o unico fim dos seus obsequios apparentes, na realidade avareza. Sua irma a Rainha viuva de Castella o esperava impaciente em Toro na volta de Camora, como se o coração preságo lhe estivera adivinhando, que a vista del Rei a chegava ao termo prefixo do estatuto da morte, que se lhe seguio. Os seus vassallos conduzirao o cadaver com grande pompa para o Convento de S. Francisco de Madrid, aonde os mesmos que seguias o partido de Fernando, e Isabel, lhe fizerao magnificas exequias. Alguns dos nossos Escritores assignalas esta morte da Rainha D. Joanna no anno antecedente de 1475.

Presumindo farias a guerra com mais vigor, D. Fernando intrepido,

e D. Isabel corajosa dividirad entre si Era vulg. as suas forças; ambos se postárao na tessa dos seus esquadroes; D. Fernando para defender Castella a Velha, e cobrir o Reino de Leao; D. Isabel para impedir as irrupções nos Reinos de Andaluzia. O exercito de D. Fernando constava de 340000 homens, que se postárao á vista de Toro; mas antes de começar as operações, mandou dizer ao Rei D. Affonso por D Go-mes Henriques, que elle suspenderia a guerra se quizesse tomar o acordo de se recolher a Portugal, e dar tempo ao Papa para resolver o direito disputavel entre sua mulher, e a Prince-2a D. Joanna. Este arbitrio poderia ser prudente, se o animo estimulado estivesse em termos de o ouvir. D. Assonso nem quiz escutallo, e D. Fernando resolveo bloquear a Toro, mandando forrajar a campanha. Quando os seus Officiaes, e soldados menos o esperavao, virao que D. Fernando levantava o campo, e se retirava para Valhadolid com mais temores, que esperanças.

Ere vulg,

D. Affonso passou a Camora, aonde o veio buscar o Arcebispo de To-ledo D. Affonso Carrilho, que era da sua facçao. Elle instava com o Marquez de Vilhena, e com o Duque de Arevalo, principaes concurrentes do seu casamento, para que por si, e pelos seus adherentes cumprissem as promessas, que lhe haviad feito de encontrar em Hespanha Praças, e Exercitos á sua obediencia. As impossibilidades delles sahirem dos seus deveres, foran os principios das desconfianças, que crescerao no Rei quando soube, que o Conselho de Castella resolvera, que se tomassem todas as terras do Marquez, do Duque, de todos os faccionarios da Princeza; que se unissem á Coroa, e que as suas rendas se confiscassem. Por outra parte o zeloso Cardeal de Castella, que desejava evitar a effusad de sangue, escreveo respei-toso, prudente, catholico ao Rei D. Affonso, propondo-lhe huma compofiçao rasoavel, que embainhasse as espadas. O zelo do Cardeal, que o metteo a medianeiro por arbitrio proprios (em

sem dar parte desta idéa de paz aos Era vulgas seus Principes, elle lhes communicou a resposta do Rei de Portugal, que dizia: Estimava muito a concordia, que lhe propunha, e que para lhe dar provas da sinceridade, com que a desejava, elle cedia do seu direito, quando da sua parte Fernando, e Isabel lhe largassem o Reino de Galliza, as Cidades de Toro, e Camora, e lhe pagassem huma somma de dinheiro para resarcir os gastos, que tinha seito na guerra.

Tanto estimáras os Reis a sidelidade do Cardeal, como sentíras a resposta de D. Assonso, determinados a desender até a ultima extremidade qualquer palmo de terra da Monarquia, que presumias lhes tocava. Pelo mesmo tempo D. Joas de Estuniga, sobrinho do Duque de Arevalo, que desendia o Castello de Burgos pela Princeza D. Joanna, entrou a tratar os moradores com tal dureza, que a todos se sinsos quiz perder occasias tas opportu-

Era vulg. na para se fazer senhor de Burgos, destacou ao Conde de Aguilar com hum grosso de trópas para bater a Praça, que tendo guarnica de Portuguezes soube defender-se.

> Pelo contrario, a Rainha D. Isabel se desvelava, em que os Commandantes fossem diligentes no cumptimento das obrigações dos seus cargos, cambiando os menos confidentes pelos mais fieis, os omissos pelos efficazes. Se elles se conduzissem conformes com a intenção das ordens, que se lhes dava, nao haveria nelles cousa, que se notasse. Porque as excedeo o novo Governador de Olmedo, Conde de Cifuentes, que quiz assignalar-se sobre os inimigos, como le os Portuguezes nao houvessem visto diante de si homens de estatura maior que a sua; elles lhe cahírao em cima, esmagarao a tropa, que conduzia, e elle tevo de devêr a vida ao valor, com que fugio. Consternou este successo aos Castelhanos, e animou aos nostos para lhe aproveitarem as consequencias com a conquista de Pena-Fiel. A Rainha; acom-

## DE PORTUGAL, LIV. XXVIII. 257

acompanhada do Cardeal, do Almi-Eia vulgarante, do Conde de Benavente, quiz prevenir os nossos movimentos, cobrir aquella Praça, e se postou na de Baletanas, que encarregou ao de Benavente.

O nosto campo, que tinha sopportado a perda de muita gente , morta de enfermidade, agora sentia os incommodos de nao poder receber os combois, sem os desenderem grandes escoltas pela visinhança do exercito da Rainha. Estas difficuldades estimulárao os Portuguezes para atacarem os Castelhanos a todo o risco. O Conde de Benavente, que se lhes oppôz, foi forçado a entrar em Pena-Fiel, que elles atacárao com valor desmedido. rendêrao, e fizerao prisioneiro ao Con-de, que achárao ferido: O mesmo destino teve Baltanas; e Cantalapiedra, com o temor de sorte semeshante se entregou a partido. Forab gloriosos estes successos pelos authorisar a presença da Rainha D. Isabel, e pela prisao do Conde de Benavente, que esteve em nosso poder, em quanto sua TOM. VII. R ir-

Eravulg, irma a Duqueza de Arevalo nas lhe pedio a liberdade, que o Rei de Portugal concedeo debaixo das condições de nab servir mais contratelle a favor de D. Fernando, e de entregar em refens da palavra as Villas de Mayorga, -Villa-Alva, e Portilho.

Em quanto as nossas tropas descançavati nos quarteis de Inverno em Camora, e outras passavat a refazerse em Portugal, as partidas Castelha-nas forao rendendo as Villas principaes do Marquez de Vilhena. Já elle se hia contemplando a victima da discordia dos Principes; mas sem declarar ainda as intenções, que talvez já concebesse, pedio a El-Rei quizesse marchar logo a Madrid, aonde com os soccorros do Arcebispo de Toledo, e do Mestre de Calatrava, além de outras trópas, que por outras partes se iriad unindo as suas, elle metteria em desordem as idéas de D. Fernando, e reentraria na posse das Villas, que elle tinha tomado. Sobre a proposta do Marquez ouvio o Rei o seu Conselho, que siando já pouco da sirme-

## DE PORTUGAL, LIV. XXVIII. 259

za deste Fidalgo, nao houve nelle hum Era vulg. só, que votasse a seu savor. Ainda que D. Assonso conheceo tarde os movimentos ambiciosos dos Castelhanos, que queriao sobir ao cume da oppulencia fazendo caminho por cima dos estragos da Pátria, elle se conformou agora com os pareceres do Conselho em nao mover hum passo das immediações de Burgos, em quanto a face dos negocios she nao mostrasse, que podia avançar a marcha.

Por outra parte a boa politica, a honra propria persuadia ao Rei nao ser justo desgostar o Marquez, que até entao o seguia, nem havia dado próvas abertas de cousa contraria ao seu serviço. A dexteridade Real, que sondára o genio, que tratava, se lembrou da invectiva excellente de promessas novas mais vantajosas, que as primeiras, de sazer proprios em todo o tempo os negocios da casa de Vilhena, de lhe pagar com usuras todos os damnos, que tivesse a seu respeito, com outras docuras desta qualidade, que podiao entreter a paciencia, da R ii Mar-

Era vulg.

Marquez; mas ella estava muito longe dos sundos do seu espirito. Esperanças com incertezas á vista de perdas constantes, eras o mesmo que lisonjas mentaes de gozar no porto as commodidades da riqueza o Mercador, que via ir a pique a náo, que a conduzia. Nos balanços da imaginaças sobre as promessas futuras, e as ruinas presentes, o Marquez vendo hum Rei, que nada queria arriscar por seu respecientes para entrar na graça de outro, que se nas o sizesse mais feliz, na restituiças dos damnos lhe conservasse a primeira felicidade.

D. Fernando sitiava Burgos, quando o Marquez de Vilhena solicitava meios de se reconciliar com elle. Já sabedor da persidia, que traçavas os de Camora, este Marquez esperou, que ella podesse ser favoravel aos seus projectos. Hum pouco de rigor praticado com alguns dos Camoranos, recompensas promettidas ainda nas executadas, bastáras para D. Francisco de. Valdez assegurar á Rainha D.

IIa-

Isabel, que pela Ponte de Camo-Era vulgara, que guardava, faria entrar na Cidade a El-Rei D. Fernando, se else quizesse vir a esta empreza em pessoa. Era ella muito importante para D. Fernando deixar passar a conjunctura. Encarregando a continuação do sitio de Burgos a seu irmao D. Assonso de Aragao, e ao Condestavel de Castella, D. Fernando seguido de tres Officiaes marchou a Camora. Como na sua reta-guarda mandou hum grosso de tropas escolhidas pa-ra a occasias de serem necessarias; o Rei de Portugal, que descobrio, e penetrou os movimentos, e se aprecou a metter soccorro em Camora, aonde a Princeza D. Joanna tinha a fua Corte.

Apresentou-se El-Rei em pessoa sobre a Praça; mas o Valdez, nas só recusou abrir-lhe as pórtas, senas que trabalhou para rechaçar a partida, que houve de se retirar a Toro. As trópas de D. Fernando seguíras os passos do seu Rei com tanta pressa, que valeo á Princeza D. Joanna, e ao Arcebis. Esa vulg, bispo de Toledo nao ficarem prisionelros, irem sahindo por huma porta, quando aquellas trópas entravas por outra. Perdeo-se Camora, e nella hum bom trosso das nossas esperanças. Menor foi este damno, que sería o do logro dos intentos do Valdez, que no passo da ponte determinava matar, ou prender a El-Rei D. Affonso. Os Portuguezes, que estavas na Praça, sobprendidos do successo, buscárao o azylo de hum Templo, aonde passárao a noite a esperar indecisos se encontrariao os Castelhanos mais rigorosos, e humanos, do que elles os tinhao visto no discurso desta guerra. Tudo era o seu Rei, que generoso os pôz em liberdade, e sem querer por el-les resgate, os mandou recolher a Toro.

> Foi extremo o prazer de D. Affonfo com a chegada destas trópas, que suppunha mórtas, ou prisioneiras. Elle as animou, e ao resto do exercito com elogios altos do seu valor, com a promessa de nas as arriscar mais na conquista de Praças, com lhes lison-

gear

gear o gosto em as levar a huma ba- Era wulgatalha decisiva, que pozesse sim aos trabalhos da guerra, e que para isso ordenava ao Principe seu filho marchasse de Portugal a soccorrello com todo o dinheiro, que podesse, a reforçallo com o maior número de gen-te, que ajuntasse. Esta nova encheo os Portuguezes de alvoroço, nao havendo algum de valor, que nao mostrasse no rosto os impulsos do espirito, que fazia saltar os corações. Elles desejavao a gloria do seu Principe, e a sua : viao-se instrumentos da vantagem maior á que Portugal podia aspirar na Europa, e estas considerações sublimes lhes elevavad as almas sobre si mesmas: considerações, que os fazia despresar o amor da vida posta em paralello com a reputação da gloria.

D. Fernando, que da sua parte naó se descuidava em sustentar idéas generosas, ao mesmo tempo, que mantinha hum exercito respeitavel, soccorteo a seu irmas D. Assonso, que sazia o sitio de Burgos, com trópas de

Ers rulg, refresco para o continuar com vigor. e fez embarcar outro corpo numeroso para ir investir a Praça de Ceuta, que os Mouros sitiavas com ardor ingrivel, aproveitando huma conjunctura tao favoravel para reconquistarem a sua amavel Cidade. Entendia D. Fernando com estes movimentos constranger o Rei a divertir as forças, e obrigallo a recolher-se a Portugal; mas elle immovel se comprometteo no valor, e sidelidade de Ruy Mendes Ribeiro, que governava Ceuta, e nao se enganou na idéa. Este bravo Chése digno de memoria eterna, sem mostrar a mais leve perturbação de animo no meio de perigos dobrados, defendeo a Praça com gentileza inimitavel de dous exercitos, que sendo formados de gentes professoras de dogmas oppostos, nos Christãos, e nos Barbaros nao tinha a deshumanidade differenca.

O aperto, que padeceo Centa, he indizivel, e a nao serem os seus defensores Portuguezes, desmaiaria a lealdade, o esforço, a paciencia Nas

hç

## DE POBTUGAL, LIV. XXVIII. 265

he o mais a resistencia heroica, que Era vulg. entad fizemos. Ella se esquece, quando fazemos memoria, de que aquelles homens incomparaveis preferírao as delicadezas de Catholicos á magnanimidade de foldados, á segurança das pessoas, á quanto no mundo havia de estimavel. Os Mouros se estimulárao da furia inexplicavel, com que os Caftelhanos na sua presença atacavad Ceuta da parte do mar; e dando ao Commandante da Praça todas as seguranças escogitaveis, The pediad permitisse ao seu exercito passo pela Cidade, para que unida com elles a guarniçao, de mao commua castigassem a ousadia dos Castelhanos. Esta politica judiciosa dos Mouros foi para nós a mais feliz; porque o Chéfe magnanimo, mais attento ás leis da Religiao, que ás da vingança, nao querendo acceitar a offerta dos Mouros, mereceo a bença6 do Ceo para com façanhas mais que humanas obrigar os Castelhanos a embarcar-se, e forçar os barbaros para levantarem o sitio.

Como os defignios de D. Fernando

Era vulg. forao cortados em Africa, applicou todos ao rendimento de Burgos, que bateo com vigor por todas as partes. Os Portuguezes se desendêrao até a ulti-ma extremidade, e sendo-lhes já impossivel a defensa, capitularao, e se rendêrao, Seguio-se a esta perda a de hum corpo de trópas commandado pe-lo Conde de Pena-Macor, que ficou prisioneiro no choque, que teve com D. Affonso de Mendoça, parente do Cardeal de Castella: duas infelicidades, que forab o preludio das muitas,

que depois se segustras.

Entretanto o Principe D. Joso, que recebêra ordens para levar a Castella de socorro homens, e dinheiro, propunha aos Estados do Reino a figura, em que se achavao naquella Monarquia os negocios de seu pai, que necessitava ser reforçado. Os modos insinuantes, e suaves, de que se servio o Principe fizerao tanta impressao nas gentes, que nao so ajuntou hum grosso de dous mil cavallos, e oito mil infantes; mas conseguio emprestimos avultados, donativos graciolos, consideraveis,

### DE PORTUGAL, LIV. XXVIII. 267

veis, e que o Cléro voluntario lhe en- Era vulge tregasse a prata de todas as Igrejas, excepto os Vasos Sagrados, que elle mandou cunhar em moeda. Com estes reforços rompeo a marcha pelas fronteiras de Hespanha, e sobre ella ganhou as Praças de S. Felices, e de Ledesma. Quando chegava o Principe, que com seu pai havia emprehender o sitio de Camora para obrigar D. Fernando a huma batalha, El-Rei convidava os Fidalgos Castelhanos da sua facçao para se lhe ajuntarem com as trópas, que commandavao. Unicamente o Arcebispo de Toledo obedeceo a esta ordem; os mais confederados se escusárao com pretextos, que davao bem a conhecer a negociação com D.

Fernando para entrarem na sua graça.

Nao desmaiou D. Affonso com esta falta de palavra dos primeiros sugestores desta guerra, porque já a esperava, nem se embaraçou com as propostas de paz, que alguns delles lhe fizerao, porque lhe nao mereciao a consiança. Elle se resolve a arriscar tudo, e para disposiçao de huma ba-

Eravulg, talha, entende lhe he necessario occupar o campo de Camora. Nao lhe parecendo elle vantajoso, se saz na volta de Toro. D. Fernando o occupa, quando El-Rei se retira, nab se atrevendo a apparecer nelle á vista das nossas armas. D. Affonso, que o soube, marcha a desafiallo, e como lhe nao acceitou o convite, retrocede a esperar em Toro occasiao mais opportuna. A Rainha D. Isabel reforçou o campo de seu marido, que animado com este foccorro, veio a examinar o nosso alojamento. Nesta occasiao D. Affonso tambem se quiz mostrar circunspecto; ambos os Principes com industria acceitando os cumprimentos de longe.

Gastárao-se alguns dias em marchas, e contramarchas, até que os Castelhanos se resolvêrao passar o Douro para picarem a nossa retaguarda, que levava as caras em Toro. Já o combate era inexcusavel, e ambos os Principes enchêrao aquelle dia animando, e unindo as trópas dispersas. D. Assonso cobrio o lado direito do exercito, que havia atacar o esquerdo do de Castella, mandado pelo Cardeal, e pelo Era vulgi Duque de Alva; o Principe D. Joao se postou no esquerdo para investir a D. Fernando no direito, e nesta forma, entre Toro, e Camora, se esperou o dia, que tinha de decidir a alta pretensao dos dous Augustos Rivaes. O Castelhano ainda irresoluto. quiz ouvir o seu Conselho, aonde encontrou muitos votos, que lhe dissuadírao a betalha. A todos prevaleceo o partido do Cardeal, que contemplava na retirada a rotura do credito, e reputação das armas; o novo espirito, que recobrariao os descontentes de D. Fernando; a decadencia, que sentiriao os seus negocios; a arrogancia, que deixariad vêr os Portuguezes, e que em attençad a huns principios tad ponderosos, só elles bastavas para se resolver a batalha, quanto mais interesfando-se nella a conservação dos Reinos de Hespanha.

O Cardeal acompanhou este discurfo da offerta de ser elle o mesmo, que fosse observar a figura do campo Portuguez para calcular as vantagens, com

Bra vulg. que havia ser atacado. Subio elle a hum lugar eminente, donde avistou o nosso exercito formado com tanta ordem, e disciplina, que o Cardeal mudaria de intenções senao receasse, que o pejo lhe revestisse o semblante da côr da purpura. Em fim , a opiniao decidio a batalha, e com bella ordem marchou D. Fernando ao lugar destinado para a acçao, que tinha ao nosso lado direito as montanhas, e ao esquerdo o rio Douro. Já á vista dos inimigos, indo o exercito em plena marcha, houvérao prudentes, que advertirad áquelle Principe ponderasse os perigos da sua resolução: que os Portuguezes tinhao nas costas a Cidade de Toro para refugio certo, e seguro no caso de ser vencidos: que ficando vencedores, os Castelhanos nao encontrariao outro além da morte, ou da prisao. Hum dos seus Generaes de valor resolveo estas dúvidas dizendo ao Principe: Senhor, se quereis ser Rei de Hespanha, necessitais combater neste dia. Soou esta vóz com agrado nos ouvidos de D. Fernando, que sez

continuar a marcha para se arrostar com Era vulg.

os Portuguezes.

Em quanto nao chegavao os inimigos, o Rei de Portugal corria as fileiras do exercito, e fazia lembrar aos foldados, que elle era neto do Rei D. Joa6 I., e elles dos bravos Heróes, que em occasiao semelhante nos campos de Aljubarrota cortárad em postas os avos dos mesmos inimigos, que tinhao diante; que estava bem certo fariao elles o mesmo aquelles seus netos. O nosso Rei persuadia a sua gente com as lembranças da honra; o de Castella animava a sua com promessas, com dadivas, com recompensas: differença notavel, mas propria; no primeiro de Rei, que era, no fegundo de Rei, que queria ser; hum pai de vassallos filhos; o outro, que ainda nao os tinha por filhos, nem por vassallos. Cestárao as vozes dos Principes, e soárad os dous gritos de guerra, que rompêraő a batalha, que começou de ambas as partes com ardor incrivel, e em que os dous Principes ficárao vencidos, os seus Capitaes vencedores.

Era vulg.

O Principe D. Joad rodeado de quantos militares faziao brilhante o exercito, atacou o lado direito dos inimigos, que cobria o Rei D. Fernando, e em huma hora de combate lhe passou à espada seis formosos esquadrões, que lerad o groffo daquelle lado. Obrou o Principe acções dignas do mais aguetrido Capitad, de hum bravo soldado, dignas de si. D. Fernando, que de lugar eminente as observara atonito, vendo tudo perdido, as fileiras rotas, os homens feitos em postas, os soldados sem ordem, em tom de retirada sugio para Camora. O contrario succedia no lado, que mandava El-Rei D. Affonso. Dous Castelhanos oppostos. huma purpura, e hum roquete, huma mytra, e hum chapeo, hum Cardeal de Castella, e hum Arcebispo de Toledo degollando-se sem piedade, como se estivessem combatendo em huma guerra de Religiao, erao os espectaculos mais vistosos; o Arcebispo no lado direito do exercito de Portugal, e o Cardeal no esquerdo do de Castel la.

## DE PORTUGAL, LIV. XXVIII. 273

Este ornato do Vaticano, vendo a Era vulg. bravosidade da nossa retistencia, lancando-se como huma furia aos lugares mais arriscados, correndo as fileiras dos foldados, se assegura os animava com estas vozes infames: Peleijai, trahidores, que aqui tendes ao vosso lado o Cardeal de Castella. Que brava ardencia de espirito em hum Principe da Igreja para dar corage a apostatas covardes, que temêrad os tormentos, e os reconduzir a morrer Martyres! Finalmente, a pezar da nossa corage, o espirito do Cardeal triunsou do do Arcebispo de Toledo, o valor do Duque de Alva venceo ao Rei D. Affonso, que tambem a modo de quem se retirava, fugio para Castro Nuno. Ficárao no campo cantando a victoria o Principe D. Joao, o Cardeal, e o Duque, todos afflictos por ignorarem o destino dos seus respectivos Reis.

Erz vulg.

# CAPITULO VII.

De algumas particularidades, que suc-cederao na batalha de Toro, e o que se seguio depois della.

VANTAGEM alguma tiverad os Cas telhanos sobre os Portuguezes na batalha de Toro, senao a de lhe ganharem o Estandarte Real: perda feliz no modo, e pela gloria que nos resultou no da sua restauração admiravel. Levava esta Infignia na frente do exercito Portuguez D. Duarte de Almeida, que no maior ardor da refrega, todeado de inimigos immensos, e resolutos, todos elles nao tiverao forças para lha arrancarem das mãos, em quanto lhe nao cortarao ambos os bracos. Os Castelhanos a conduzirao ao seu campo, aonde por irrisao a arvorárao ás aveças. Nao soffreo o valor de Gonçalo Peres este despreso da Devisa Real do seu Soberano, e voltando-se para outros cavalheiros de espiritos conformes aos seus, lhes disse: . Ami-

#### DE PORTUGAL, LIV. XXVIII. 275

Amigos, a honra da Naçao está pri- Era volg. meiro, que a conservação das nossas vidas: Ellas de que nos servem á vista daquella injúria, que os Castelhanos nos fazem? D. Duarte teve corage para deixar cortar as mãos, antes que lhe arrancassem dellas a nosta Insignia; e em nos ha de faltar para a troco do sangue nao rompermos o centro desse exercito, e irmos tirar-lha do poder? Nao o consente o brio dos Portuguezes: sigao-me os que quizerem, e se entre vos ha quem nao queira, eu basto fo.

A estas ultimas palavras Gonçalo Peres sacode o ginete, enrista a lança, alguns bravos o acompanhao, com golpes para todos os lados, abrem caminho pela frente das linhas, rompem os Castelhanos, no mesmo galope Gonçalo Peres tira das mãos do Castelhano, que nao era D. Duarte de Almeida, o Real Estandarte, encosta-o ao hombro, rodeia6-o os camaradas, e passando por montes de perigos, laos, e salvos, o offerecem ao seu Rei. Callem esta façanha de cor-

Eravula, ridos quali todos os Escritores Caste-Ihanos, que El-Rei de Portugal a fez pública nas honras, que conferio à Goncalo Peres, entre outras ordenando-lhe, que para memoria perpetua, os seus descendentes usassem no Escudo das armas do mesmo Estandarte Real, como elles practicao até hoje.

Depois da batalha, o Principe D. Joan, como vencedor, ficou no campo com o seu esquadrao inteiro, galtando o dia em recolher as reliquias que ficárao do destroço de seu pai; que além dos mórtos no campo, perdêra muita gente affogada no Douro. Esperou o Principe a manha seguinte para atacar ao Cardeal, e ao Duque de Alva, que tambem ficárao no campo como triunfantes. Elles, que ti-nhao outros intentos, se valêrao de noite para a retirada, e forao ajuntarse com o seu Rei, que daqui em diante entrou a recolher os fructos da victoria, que foi nossa, por nao poder-mos entas sustentar os projectos. O Principe sem inimigos, que combeter, tremolando as suas bandeiras foi marchanchando a passo lento para Toro, aon-Eravulgo de suppunha a El-Rei seu pai. Quando o nao vio assentou, que sicara prisoneiro, ou morto, e occupado desta consternação, resoluto a buscallo em pessoa, recebeo hum expresso com a noticia, de que estava em Castro-Nu-no.

Com pouca companhia chegou El-Rei a esta Praça, que governava Pedro de Mendanha, seu fiel servidor, que o recebeo nella. He verdade, que o Mendanha sentio depois o abatimento, em que vio este Principe, dizendo-se delle, que nesta occasia dormira estando á mesa. Com tudo, por desfigurada que nos pintem esta imagem Real em Castro-Nuno, ella tem mui poucas semelhanças com a del Rei D. Joad I. de Castella, que nos vimos em Santarém; este depois da batalha de Aljubarrota, aquelle depois da de Toro. O Principe no mesmo instante, que recebeo o aviso de seu pai, partio com todos os Officiaes do exercito para Castro-Nuno, e o reconduzio a Toro para ajustarem as operações.

8. .

Era volg. ulteriores, já desenganados de que a fidelidade dos Castelhanos para com a Princeza D. Joanna estava cançada, e que as suas pretenções a Castella tinhao de recahir todas sobre as armas de Portugal.

Bem ponderada a situação critica dos negocios, foi refoluta a volta para o Reino a fim de tomar novas medidas; mas que antes se mostrasse ás Comarcas visinhas o nosso resentimento. Como torrente innundante foi D, Affonso devastando os terrenos de Salamanca, aonde com colera indistincta se derramava a pilhagem, cortava o ferro, consummia o fogo. Mas reflectindo, que fazer estragos nao fora o que elle viera buscar a Hespanha; deixando nella os Reinos, nao entrou em Portugal com mais despojos, que a pessoa da Princeza para esposa. A vista dos vassallos officiosos, o alvoroço com que o recebêrao, nada divertia em D. Affonso a lembrança, do que passara em Toro, sem desaggravar s reputação com emprezas novas. Por outra parte via os Póvos descontentes

#### DE PORTUGAL, LIV. XXVIII. 279

da guerra, vacilante a fé dos Caste-Era vulg.

lhanos do seu partido, as forças diminuidas, os thesouros exhaustos; mas a tudo superior o seu espirito, elle arbitra invectivas para continuar as idéas.

A primeira, que se lhe propôz, foi folicitar foccorros de Luiz XI. Rei de França, que suppunha inclinado aos seus interesses. Para isso mandou á sua Corte com caracter de Embaixador a D. Alvaro de Ataide, que entretido com boas promessas, via passar o tempo sem fructo. Entendeo elle, que offendia a delicadeza em reiterar com o Rei as instancias na forma que se lhe ordenava, e esta omissao retardava as respostas decisivas, e punha impaciente a D. Affonso. O Rei Luiz, que queria contemporisar, nao só se aproveitava do retiro do Embaixador, mas elle mesmo retirava as occasiões deste Ministro poder metter em uso os seus officios. Ém quanto Portugal trabalhava nesta negociação, D. Fernando o Catholico pedia a seu pai o Rei D. Joao II. de Aragao lhe desse o gosto de o vêr nos seus novos Estados. O Venera-

vel

Era vulg, vel Soberano de 80 annos de idade veio a Castella, aonde foi recebido com sumo applauso, e magnificencia; pai, e filho derramando lagrimas de ternura, que accendiao nos vassallos affectos de complacencia. A Cidade de Victoria foi o lugar desta visita, aonde o Rei de Aragao, pai, e velho, deo sempre o lado direito a seu filho para mostrar, que o distinguia como Rei

de Hespanha.

Incançavel a Rainha D. Isabel, marchou na frente das suas trópas a Sevilha para reduzir á sua obediencia os Reinos Andaluzes. Ella se apoderou do Alcaçar de Triana, e das Tarazanas, a pezar de toda a resistencia do Duque de Medina Sidonia. O Rei D. Fernando, depois de tratar com seu pai o modo, com que se havia portar a respeito dos seus inimigos, de se despedir delle com as demonstrações do maior affecto, veio encontrar-se com a Rainha a Andaluzia, aonde trouxe ao seu partido ao Marquez de Cadiz, que seguia o de Portugal. Estes passos dos dous Reis Carholicos, a sua presença 1.1

fazendo mercês, inclinou todos os Fi- Era vulg.: dalgos para lhes entregarem as Praças, que sustentavas á vóz del Rei D. Affonso nos Reinos de Andaluzia.

Este Monarca, intentando passar mais além do que queria a fortuna, firme na sustentação das suas pretenções, falto de meios para ellas, nao sopportando as dilações longas do seu Embaixador em França nos negocios, que faziao parecer perda irreparavel os instantes, resolveo ir em pessoa aquella Monarquia para acabar de perder o resto das esperanças na figura de requerente afflicto, demandando soccorros. Antes de sahir do Reino, encarregou o governo ao Principe D. Joao, e partio occulto de Lisboa com o destino ao porto de Marselha; mas hum vento contrario o levou ao de Colioure no Roussilhon, donde sez jornada para Perpinhao. Daqui despedio a D. Francisco de Almeida à Corte do Rei Luiz para lhe dar parte, de que se achava nos seus Estados, e lhe pedir destinasse lugar para a conferencia pessoal das duas Magestades.

Com

Era vulg.

Com esta noticia ordenou o Monarca Francez ao Duque de Bourbon fosse encontrar ao Rei de Portugal, e o conduzisse a Leas. A toda a diligencia voltou D. Francisco de Almeida a Perpinhao para informar a El-Rei destas disposições, e o acompanhar a Lead. aonde se encontrou com o Duque, que o acompanhou a Bruges, lugar destinado para a conferencia, e entrevista dos dous Monarcas. Nesta Cidade, e em todas por onde passou D. Affonso, foi tratado com honras delicadissimas, as mesmas que ellas costumavao fazer ao seu Rei: honras, em vez de soccorros, que forao os fructos colhidos nesta jornada em Reino alheio. Cinco dias esperou El-Rei de Portugal em Bruges pelo Rei de França, que se comprometteo como Rei nas decisões dos seus Ministros a respeito dos soccorros, e aconselhou como amigo a D. Affonso fosse a Nancy pedillos ao Duque de Borgonha, Carlos o Atrevido, que estava em situaçao mais opportuna de os poder dar.

Abraçou El-Rei o conselho, que

era hum claro desengano, e partio pa- Era vulg. ra Nancy. Se no mundo nao houvera ambiçao, os Reis se escusariao de dar estes passos estranhos. O Duque Carlos ouvio o requerimento del Rei, e respondeo prompto, que mandallo lá o de França fora hum meio, que escolhera para se escusar de o attender: que muito menos o podia elle fazer com diminuição das suas forças, sendo maiores os seus embaraços, que os de França: que estimava o sangue Real Portuguez, que lhe circulava nas veias, communicado pela Duqueza de Borgonha, tia delle Rei; mas que nao estava em situação de mostrar, que era bom parente. Esta resposta transfornou todas as medidas, que D. Affonío havia tomado, e voltou para França a ouvir do Rei Luiz o ultimo desengano, que rematou a infelicidade.

Tinha este Principe acabado de ajustar huma trégoa com os Reis Catholicos respectiva ás dúvidas precedentes sobre o Condado de Roussilhon. Neste meio tempo Carlos de Borgonha soi morto em huma batalha pelos seus ini-

Era vulg. migos. O Rei de França justamente receava huma guerra com a Casa de Austria que lhe herdava os Estados : tinha de sustentar outra contra os Inglezès, e que motivos mais especiosos; para o Rei de França nao defferir ás pretenções do de Portugal? Elle sahe da Corte, e se retira a Rohan, resoluto antes a perder a Coroa, que a nas vêr o fim da empreza, renunciando a de Portugal no filho, já que nao podia. obter para si a de Hespanha. Antes de declarar os seus intentos, e de sahir de Rohan, dizem que escrevêra ao Rei Luiz, declarando-lhe, que nao se atrevia a apparecer mais em Portugal; que se embarcava para Roma, donde determinava passar á Palessina para acabar os seus dias em huma solidao. Nesta carta se assegura abrira o Rei afflicto, os fundos do seu coração ao de França; lhe revelava os segredos até entad occultos no centro do espirito; lhe pedia recompensas para os Fidalgos, que o tinhao servido em França, como se este Rei sosse seu silho, o Principe D. Joao de Portugal: que a tanto obriga

a desolação extrema, ainda aos ani- Era vulg.

mos Reaes, eindependentes.

Carta tao respeitavel, tao forte, 1478 tao tocante, impressao alguma sez no espirito de Luiz XI. que satisfez a tudo com responder a D. Affonso: que abandonar o seu Reino lhe sería vergonhoso, e reprehensivel, e que nao ter felicidade na guerra de Castella, isso nao era motivo bastante para abater a corage de hum Rei, que se devia animar com exemplos bem conformes de outros, a quem succedêra o mesmo. Nao obstante esta persuasao, D. Assonso quali só emprehendeo a jornada da Palestina; mas os seus criados, que lhe sentirad a falta, forad buscallo ao caminho, e o reconduzirao a França, aonde embarcou no navio, que mandava o Capitao Bret, e escoltado de outros, quando Portugal menos esperava ao seu Rei, elle entrou pela barra do Téjo.

Pelas suas margens passeava o Principe D. Joao, já acclamado Rei, na companhia do Duque de Bragança D. Fernando, e do Arcebispo de Lisboa, D.

Era vulg. D. Jorge da Costa, depois Cardeal, quando lhe dérao a noticia da chegada de seu pai. Podéra perturbar-se o Principe a ser menos magnanimo, do número dos que preferem os interesses a todas as outras relações. Na sua mesma inalteração de animo perguntou elle ao Duque, e ao Arcebispo, como havia receber aquelle homem, que fora Rei, e era Pai: como a Pai, e como a Rei, lhe respondêrao ambos. Digase, que o Principe nao gostára da resposta, que lhe custava o preço de huma Coroa: que elle se abaixara a huma pedra, e a langára no Téjo: que nao podendo ser esta acçao iudifferente em tal pessoa, o Arcebispo dissera ao Duque. Esta pedra nao ha de dar na minha cabeça: que este Prelado, aborrecido do Principe, desviára o golpe fugindo para Roma: Porque a verdade do caso

he, que o Principe D. Joao, com modestia rara pouco imitada no mundo, hontou a D. Affonso como a pai, e lhe entregou o Reino como a Rei.



# LIVRO XXIX.

# Da Historia Moderna de Portugal.

#### CAPITULO I.

Successos do Reino, depois da restituição del Rei D. Affonso até ao ajuste da Paz com Castella.

Ad bastárao todas as calamidades, Era vulg, que havia sopportado a augusta pessoa do Rei D. Assonso para elle apagar da memoria as imagens sunestas, de que sora escurecer em Hespanha a gloria brilhante, que adquirira em Africa. Elle acompanhava este pensar triste dos reparos, que em tantas manobras, nao vulgares, teria dado ao Principe seu silho, aos vassallos proprios, aos Castelhanos, que seguiao a sua voz. Já nestes se observava o nenhum resguardo, com que voltavao a casaca, e seguiao por melhor o parti-

Era vulg. tido mais seguro, como se havia visto em Andaluzia, e agora fe acabava de vêr em Toro, perda sensivel, e perdida por mal guardada.

Governava esta Cidade D. Francisco Coutinho, Conde de Marialva, que se descuidou muito, quando tinha todas as obrigações de vigiar mais. Hum pastor activo daquella Comarca a maior parte das noites tinha a curiosidade de saltar dentro na Cidade pela parte mais alta do muro, donde nada se temia, e examinar quanto nella se passava. Observou elle a confiança indiscreta, que fazia na praça geral o descuido, e dando parte de tudo, ella foi entrada sem perigo algum dos invasores. Já perdido tudo em Hespanha, unicamente Pedro de Mendanha, Alcaide Mor de Castro-Nuno, fustentava nella o nome Portuguez com fidelidade, taó palmola, que zombava de todo o poder de Castella. Atacado por El-Rei D.: Fernando; foffrendo affaltos horriveis, nat se pode conseguir delle a entrega da Praça sem licença expressa do Rei D. Assonso; e ainainda deste modo o Principe se sugei. Era vulg. tou a taes condições, que o rendimento de Castro-Nuno antes foi para elle affronta, que victoria.

Mais teimoso que a Pedro de Mendanha encontrou D. Fernando ao Arcebispo de Toledo. Elle foi em pessoa a este Arcebispado, que revestido dos mesmos sentimentos do seu Chése Ecclesiastico, se sez com elle inexoravel ás promessas, aos partidos vantajosos, com que o Rei pretendeo abrandar-lhe a contumacia. O estrondo destas heroicidades fez écco tao harmoniolo nos ouvidos de D. Affonso, que elle principiava a dallos de novo ás suggestões de alguns Castelhanos, menos desejosos de o verem Rei de Hespanha, que intrigantes para haverem por meio da revolta mercês avultadas do Principe, que já nella era Rei. Conseguirao os ambiciosos seus intentos; renovou-se huma guerra de dessolação, em que os dous Soberanos sentirao arruinado o seu poder, os seus vassallos, os seus thesouros, e ambos cuidárao fériamente na paz, que os Póvos mutuamente desejavao.

 $\mathbf{T}$ 

Nef-

TOM. VII.

Era vulg.

Nestas boas disposições se achavao os animos de Portugal, e Castella, quando D. Affonso II., Rei de Napoles, mandou pedir a D. Fernando o soccorresse com as suas forças contra os Turcos, que haviao invadido a Provincia da Pulha. Como este Principe nao podia divertillas sem fazer a paz com Portugal, este novo motivo affervorou mais os desejos, que conseguírao a tranquillidade sem interesse algum da nossa Coroa. Nos vamos a ouvir as condições de hum Tratado, em que o melino Rei Catholico reconheceo a legitimidade da Princeza D. Joanna: tratado, em que se ajustou o seu casamento com o Principe D. Joab, filho de D. Fernando, herdeiro de Castella, que nao teria pensamentos de enlaçar o seu futuro Soberano com a filha de Beltrao de la Cueva, se ella na realidade o fosse: tratado, que por se incluir nelle, que o matrimonio da Princeza ficaria ao arbitrio do Principe, esta condição fez, que ella, ou com alto capricho, ou com resoluças catholica, fechasse na Clausura de Santa Cla-

### DE PORTUGAL, LIV. XXIX. 291

Clara de Santarém as pompas da gran-Errondo deza, nao querendo que fora se percebessem mais estrondos de Magestade, que o titulo simples de Excellente Senhora.

Determinados os dous Reis a esta quecer a guerra, nomeárao Plenipotenciarios para os ajustes, e formação do referido Tratado. Por parte de Portugal foi escolhido Joao Fernandes da Silveira, Barao de Alvito, e D. Rodrigo Maldonado pela de Castella. Alcantara foi o lugar das conferencias, aonde se ajustou com satisfação reciproca das partes contratantes: Que Di Fernando nao ularia mais do titulo de Rei de Portugal, nem D. Affonso do de Rei de Castella: Que a Princeza D. Joanna renunciaria o de Rainha de Portugal, e o de Infante de Castella: Que de huma, e outra parte se restituirias as Praças tomadas, durante a guerra: Que o direito de conquistar o Reino de Féz pertenceria á Coroa de Portugal: Que o de Castella nao perturbaria a navegação, e o commercio da Cósta de Guiné: Que este Principe serva T ii ſe-

Z Ç

Era vulg. senhor das Ilhas Canarias, e do Reino de Granada: Que os dous Principes dariao hum perdao geral aos seus vassallos, que no discurso da guerra houvessem tomado as armas contra elles: Que por fructo desta paz, o Infante D. Affonso, neto del Rei de Portugal, casaria com a Infante D. Isabel, filha del Rei de Castella, quando ambos tivessem idade competente: Que o Principe D. Joa6 de Castella, primogenito do seu Rei, na idade de quatorze annos casaria com a Princeza D. Joanna; mas que se o Principe recusasse este matrimonio, elle ficaria desobrigado deste ajuste, pagando á Princeza a somma de cem mil libras : Que durante a puberdade do Principe, a dita Princeza deporia todos os seus titulos respectivos ás pretenções aos Reinos de Lead, e Castella: Que ella sería entregue ao governo da Infante D. Brites, Duqueza de Viseo, e que se o seu matrimonio nao se consummasse com as condições estipuladas, ella se recolheria neste Reino em hum dos Conventos da Ordem de Santa Clara, que ella escolbefThese: Que se este ultimo partido lhe Era vuiz. nao agradasse, a Princeza sería obrigada a sahir de Portugal no espaço de cinco mezes, e recolher-se a Castella: Que o Rei D. Affonso, e o Principe D. Joad, seu filho, seriad obrigados a defender o Rei de Castella contra todos aquelles, que quizessem sultentar com as armas o direito da Princeza D. Joanna: Que para segurança deste Tratado, o Principe D. Joad entregaria á Infante Duqueza de Viseo sua sogra as Villas, e Castellos de Alegrete, Veiros, e Landroal, e que consentiria, que ella os pozesse nas mãos do Rei de Castella, no caso que senat observasse este Tratado: Que os Infantes D. Affonso de Portugal, e D. Isabel de Castella seriao entregues em refens á mesma Infante D. Brites, Duqueza de Viseo, com condição, que ella enviaria reciprocamente para poder del Rei de Castella a seu filho primogenito D. Diogo, Duque de Viseo, se El-Rei de Portugal, e o Principe D. Joad lho quizessem consentir.

0.

Estas forad as condições da paz,

In rule, que se publicou no mez de Outubro do anno, que tratamos. A sua conclusao se differio até a entrada do anno seguinte por causa das intrigas dos Embaixadores de Castella, que estavao instruidos para buscar expedientes, que differissem a vinda da Infante D. Isabel a Portugal. No principio parecia, que a nossa Corte nao desapprovava os pretextos, de que aquelles Ministros se ferviao, pelo que tinhao de especiofos : mas passados tres mezes, e entrado o de Janeiro de 1479, o Rei, 1479 e o Principe, desgostados das demomandáraő fazer huns officios mudos, que explicarao com bem energia e fundo das suas intenções. Elles remetârao pelos seus Embaixadores aos de Castella dous dados de jogar, e no alto de cada hum delles escritas as duas vozes Paz, Guerra. Huma alternativa tas judiciosa, e bizarra, de sórte sobprendeo os Ministros Castelhanos, que por nad se arrifcarem a perder os inte-

sesses da paz a seu Amo vantajosa, o per-suadirad apressasse a jornada da Infante para set entregue à Duqueza de Visco.

## DE PORTUGAL, LIV. XXIX. 295

Partio esta Senhora para a Villa de Era vulc Moura a receber a Infante com a magnificencia correspondente ao caracter de ambas as Altezas; e porque seu fi-Iho o Duque D. Diogo, que havia ir para Castella na fórma do Tratado, estava entao muito enfermo, ella substituio o seu lugar com a pessoa de seu filho segundo D. Manoel, até que o Duque se achasse em termos de fazer iornada, como executou com effeito. Nao bastou a paz, nem a alliança para divertirem em D. Affonso as imaginações melançolicas, de que elle offendêra o seu decoro na cessão, que sizera do direito aos Reinos de Lead. e Castella. Tanto se preoccupou a fantasia, que opprimida a natureza, o Rei perdeo a saude. Por outra parte a illustração da Princeza D. Joanna penetrava, que D. Affonso, e ella erac as victimas da paz : que a sua persoa entregue no poder da Infante D. Brites, toda dominada pelos influxos de Castella, nao teria a devida segurança : que o ajuste do seu casamento futuro com o minino, que nascêra o anto

đ

1

Era vulg. passado, ella seria imprudente, senaso o olhasse como huma quimera, jogo, 1480 e entretenimento pueril: tudo estimulos, que movêraso a sua magnanimidade para abandonar as grandezas apparentes do seculo, e recolher-se em Santa Clara de Santarém.

Esta resolucad, como tad interessante aos Reis Catholicos, os obrigou a mandarem áquella Villa a Fernando de Talaveira, seu Confessor, e a hum Conselheiro de Estado com o caracter de Embaixadores, para serem testemunhas da resolução da Princeza. El-Rei já convalecido, e o Principe, que se schavao em Santarem, e forao instados pelos Embaixadores para authorifarem com a sua presença a renuncia da Excellente Senhora D. Joanna, e a sua entrada no Convento, elles o nao quizerao fazer, e se recolhêrao para Lishoa. Esta acçao heroica da Princeza embainhou para sempre a espada do Rei D. Affonso, que ambicioso de gloria semelhante, determinou seguir os vestigios da que já respeitára por primeiro movel da sua Real inclinação;

co-

### DE PORTUGAL, LIV. XXIX. 297

coroando a Magestade da purpura com Eravulgo faial humilde de S. Francisco, se a mórte lho nao embaraçára. Assim se concluio a paz de cento e hum annos, que podemos chamar Prosetica; porque naquelle termo presixo a rompeo Filippe II., quando depois da perda del Rei D. Sebastiao veio a conquistar o cadaver de Portugal.

### CAPITULO II.

Do que succedeo em Castella depois da paz, e de outras acções del Rei D. Affonso até largar o Reino ao Principe seu filho.

da paz, o seu Rei sentia no Throno amarguras do espirito, a Princeza D. Joanna do Claustro fazia valle de lagrimas para dispôr nelle as ascenções sublimes do coração, que chegao a penetrar o Ceo, quando Fernando, e Isabel, Reis Catholicos de Hespanha, colhêrao por fructos da paz a successão dos Reinos de Aragão, Si-

Eravulg, cilia, e depois Navarra, que vierad a recahir em D. Fernando pela mórte de seu pai, o Rei de Aragio D. soao II. succedida o anno passido. Em Carago-ça, Barcelona, e Valença soi elle jurado Rei dos nóvos dominios: applauso, que encontrando-se com o ajuste da paz de Portugal pela mediacaó da Infante D. Brites, Duqueza de Visco, tia da Rainha D. Isabel, fez multiplicar os motivos do jubilo em todas as

Hespanhas.

Cresceo elle com o nascimento da Infante D. Joanna, que veio a ser mai do Imperador Carlos V. D. Affonso Carrilho, Arcebispo de Toledo, dei-xou com a vida a inclinação a Portugal, e com a promoção deste consideravel Arcebispado remunerou D. Fernando os serviços importantes, que lhe tinha feito o Cardeal de Castella D. Pedro Gonçalves de Mendoça. As outras grandes acções dos Reis Catholicos, como forao a conquista do Reino de Granada, a expulsao dos Judeos, que viviad com impiedade, o descobumento das Indias Occidentaes, ou NoNovo-Mundo, e outras muitas, todas Era vulga fuccedêrao depois da morte del Rei D. Affonso, e de que nos faremos memoria nos seus lugares proprios. Todas ellas enchêrao Hespanha de selicidades constantes, que durao até hoje, especialmente a expulsão dos Barbaros além dos mares, que nos entrámos a perseguir nas suas casas com mais esforço, e menos fortuna, do que elles nos opprimirao na nossa.

El-Rei D. Affonso, que nos transportes do seu espirito, nada desejava tanto como imitar os passos da Princeza D. Joanna, tomando á sua imitaçad o habito de Religioso Menor, pensava o modo de abdiçar o Reino na pessoa do Principe seu filho. Elle o sizera sem mais reflexões, senao contemplasse no Principe hum odio implacavel contra a Casa de Bragança, que desejava adoçar, antes que elle se visse Rei. Tinha D. Affonso concebido da sua primeira idade huma grande affeiçao a esta Real Casa, por todos os titulos benemerita, bastando para lhe. merecêr o agrado a sua inimitavel si-

Eta vulg. delidade. Pelo contrario o Principe fazia motivo do seu resentimento da amizade, e alliança estreita, que ella ti-nha com os Reis de Castella. A Corte navegava por outro rumo, e assenta-va, que o odio do Principe o soprava sua tia D. Filippa, recolhida no Convento de Odivellas, e irma de fua mai, a Rainha D. Isabel, que o persuadia vingasse nos Senhores da Casa de Bragança a morte, que elles fizeras dar a seu Avô o Infante D. Pedro, Duque de Coimbra : que para mais lhe mover o espirito, nas só se valia de discursos fortes, mas lhe mostrava com repetiça o a camiza, que o Infante levava, quando o matárao na batalha de Alfarrobeira, tinta no seu Real sangue, rota dos golpes, que lhe penetráran o corpo, e tiráran a vida.

Todos estes estimulos erao picantes para pôrem em agitação o animo de hun Principe moço, e activo, que já pensava nas independencias absolutas do Sceptro, que entendia mais respeitavel temido, que amado, menos forte inclinado, que inflexivel. Outros

elagrado Frantis

porém, que observavad o desagrado Era vulg. mais particular para a pessoa do Duque D. Fernando, o attribuiad á extraordinaria liberdade, com que este Duque lhe estranhara as suas demasias de affecto para a pessoa de D. Anna de Mendoca, Dama da Princeza D. Joanna: que quando o amor he de ternuras, até se persuade offendido em delicadezas, quanto mais em reprehensbes. Tudo meditava, queria prevenir, e usava de meios o Rei D. Affonso para lograr c fim antes de largar a Coroa, que dando ao Principe maior poder, elle o abusaría em prejuiso dos Senhores de Bragança.

Havendo El-Rei tomado todas as medidas para os seus designios, constante na resolução de largar o Reino para se esconder no claustro, elle convocou Cortes em Lisboa. Os Tres Estados concorrêrão a presenciar hum dos Actos mais solemnes, no mundo tao pouco vulgar, como o de hum Principe poderoso, respeitado, no meio da idade robusta, por hum esforço espontaneo, que sabe mover o

Era vulg. desengano, e a graça, arrojar de si o pelo suave do Sceptro, da Coroa, da Monarquia, que recebêra de Deos. Junta a Assembléa, D. Assonso V. que reinara com gloria immortal, e que ainda podia reinar largo tempo, elle apparece no meio daquelle Augusto Corpo, que o recebe em silencio, respeitoso, reverente, como Espectador da Scena mais extraordinaria. El-Rei rompeo o filencio, sendo o Oraculo, e o Interprete de todas as suas intenções, desde o instante em que sobio ao Throno, até aquella hora. Elle deprimio as suas acções mais gloriosas de Rei; tratou-as como deseitos de homem, e quando a humildade as abattia, a mudez respeitavel do concurso as sublimava.

O mesmo espirito humilde, que fazia descer a El-Rei do Throno, lhe inspirou as reprehensões, que se dava do pouco zelo, e ardor, com que promovêra os avances da Fé, e da Religiao, quando este era o empenho, que os seus Predecessores lhe deixarao em herança, como cabeça de morgado:

do: Que este motivo santo nad o levára Era vulz. tanto a Africa por tres vezes, como o desejo de abatter o orgulho dos Barbaros para nao molestarem os seus Póvos: Que o Ceo lhe castigára a ambiçao de pretender mais Reinos do que os proprios, improporcionados ás suas forças, com trabalhos pessoaes, ruina dos seus vassallos em honras, vidas, e fazendas na impertinente guerra de Hespanha; lembrança, que o atormencomo hum verdugo inexoravel: Que estas considerações o obrigava a fazer hum cotejo entre as suas qualidades, e as do Principe seu filho, para nao demorar mais tempo a remuneração ás suas vantagens com lhe largar o Sceptro, que já lhe pozera na mad, quando fora a França, e lho restituíra officioso quando voltára para o empunhar até à morte; mas que elle outra vez o cedia em seu filho, que se pela natureza, e virtudes o merecia, a sua acçaó referida, nunca assáz louvada, o fazia delle mais digno.

٠,

5

A este discurso, que ouvia a ternura, e a que respondias as lagrimas, Era vulz, se seguio agradecer El-Rei aos seus vassallos o bem, que até aquelle te mpo o tinhao servido, e pedir-lhes perdao de nao haver differido sempre aos votos dos seus Conselhos, e Ministros. Depois de preludios tao patheticos, infinuantes, igualmente humildes, que fortes, El-Rei entrou nas discussões de quanto era relativo ao decóro, e authoridade Real, de que se despia. Sobre o Throno coberto de purpura, como se estivesse no leito da morte abraçando a mortalha, elle fez todas as disposições da vida no tom de quem se apartava della; e lançando os braços ao Principe como pai, com toda a presença de espirito, para que os officios da natureza nao o embaraçassem a fallar-lhe como Rei, lhe disse assim:

Filho, Principe de Portugal, na mao de Deos está o coração do Rei: vós deveis têr a todo Deos no coração para seres Soberano. Os cultos da Religiao, que o honrao, haveis vós promovellos nos vostos Estados a expensas da mesma vida. Entao vos ensinará elle a governar homens; porque esta scien-

sciencia eminente so delle emana; he Era vulg. huma das emissões do seu Paraiso, concedida aos Principes, que nos louvores divinos abrem a bocca para attrahir o espirito. Dai fervor ao zelo, que na defensa da Fé sempre mostrárao os vostos vasfallos. Vos os vereis correr alegres pelos caminhos dos vossos mandamentos, se lhes dilatares os corações: quanto correrão nos de Deos, fe vos lhes déres o exemplo com a vossa mesma dilatação, e carreira! Das Leis Divinas , bem observadas pelo Principe, se segue observarem bem os vassallos as Leis humanas. Para os transgressores, e criminosos ha castigos; advertindo, que nos homens ama-se a entidade, quando se aborrece o delicto, e nas penas, antes se queixe a justica da clemencia, que a clemencia murmure da justiça. Nos Conselhos, nos exercitos, em todos os empregos do Reino vos serve muita gente. O amor da gloria sim dá forças, a esperança do premio faz valerosos; mas as mercês distribuidas criao Heróes. Deos disse de dar, e dá dons de graça, e TOM. VII. CO-

ř

Era vulg, coroas de justiça; com as coroas de justiça premeia, com os dons de graça estimula. Os Principes sao imagens de Deos; devem se parecer com elle. Vos entrais a ser Rei de vassallos

cheios: de valor, e de honra: elles nao desmentiráo hum ponto do seu zelo para comvosco: he necessario deste momento em diante, como de vos espero, que nem instantes deixeis para com elles a uniao de Pai Soberano, e de Soberano Pai: sempre o amor, sempre o respeito, sem que nunca tenhad mudança, ainda que aquelles nomes se mudem. Dai-lhes exemplos de Justiça, de Prudencia, de Temperança, de Fortaleza, de Liberalidade, vos tereis cada qual delles hum baluarte na face dos inimigos; todos temeráó o vosso poder; as Nações remotas buscaráo a vossa alliança. Vós estais em huma consistencia de levar bem longe a vossa glotia. Eu nao vos faço vaticinios; mas tenho feito observações, e espero, que as minhas preces, os meus rógos, os meus gemidos no genero de vida a que vou a sacrificar-me, vos alcancem

## DE PORTUGAL, LIV. XXIX. 307

a benças do Ceo, para que os ambitos Era valg. do vosso dominio se dilatem, para que os vossos simulacros occupem as pracas mais distinctas no Templo da Honra.

Neste sentido acabou de fallar El-Rei com tanto de força, de magestade, de circuspecças, que commoveo toda a Affembléa. Nao houve nella hum so que deixasse de dar as demonstrações mais vivas de sensibilidade; que acto semelhante, raras vezes visto no mundo, pedia huma commoçao muito além do vulgar. O Principe, banhado em lagrimas de ternura, se lançou aos pés de seu pai, lhe beijou a mao, de que recebia o Sceptro; protestando, que elle desejava fazer do seu coração huma lamina de bronze, em que gravasse para perpetuidade immortal os seus saudaveis conselhos, que seriad a regra immudavel das suas operações de homem, das suas acções de Rei. Entaő a vóz geral, ainda que balbuciente, nao cessava de clamar as bondades do Rei, as virtudes do Principe, a verdade com que se disse, que hum pai benemérito morre como senas morrêra, porque dei-U ii

Eravulg, deixa em seu lugar, no filho, outro semelhante a si.

1481

Divulgou-se esta resolução na Corte. e com brevidade pelo mundo. Separárab-se os Estados, e El-Rei se retirou para Sintra constantemente determinado a tomar o habito da Ordem de S. Francisco no Convento de Torres-Vedras, que elle fundara, e hoje se conhece pelo nome de Seminario de Varatojo de Padres Missionarios Reformados da mesma Ordem, com vida correspondente ao seu Ministerio Sagrado. Privou a El-Rei dos seus santos designios a morte, que lhe sobreveio naquella Villa aos 28 de Agosto, causada de huma febre maligna, contando de idade 49 annos, de reinado 43, e acabando a vida na mesma antecamara, aonde nascêra. Jáz no Convento da Batalha.

#### CAPITULO III.

Trata-se das qualidades pessoaes del Rei D. Affonso.

MORTE del Rei D. Affonso tas pouco tempo depois da abdicação do

ľÓ

ri T

Ī

ġį

Į,

3

1

Reino, a todo elle deixou em huma Era vulg. desolação extrema. Olhavão os homens para si, e mutuamente sentias a falta do seu azylo na perda da bondade de hum pai, em quanto foi Rei, de hum protector, quando deixou de o fer. Elles sim viao no successor huma imagem sua nos espiritos, no merecimento; mas cada hum comfigo media a differença dos caracteres entre pai, e filho. Em D. Affonso tinhao contemplado hum Rei, que sempre quiz o amor da Nobreza, e do Povo; em D. Joao meditavao outro, que com castigar, e corrigir, de ambas as classes queria o temor. Os mais especulativos se prognosticavao, que teriao hum grande Rei; mas sentiao haver perdido hum tab bom Pai.

D. Affonso soi hum dos nossos Principes sábios. Como elle tinha passado na campanha a maior parte da vida, compôz o Tratado da Milicia, conforme o costume de combater dos seus tempos: como na Mathematica era instruido, deixou-nos o Discurso em que se mostra, que a constellação era vulg. chamada Cab Celeste, constava de vinte e nove Estrellas, e a menor de duas: como distinguia os homens, escreveo da sua propria mab a Diogo Lopes Lobo, senhor de Alvito, e a Gomes Annes de Zurara, seu Chronista Mór, e Guarda Mór da Torre do Tombo, quando assistia em Alcacere com o Conde D. Duarte de Menezes, para escrever os seitos daquella Praça. Nesta Carta lhe dizia o Rei beni-

vos lá mais deve prazer.

Foi D. Affonso alto de corpo, e robusto; a presença magestosa, e agradavel; o rosto redondo, o cabello castanho, e o da barba comprido, e bem composto: teve grande memoria, e engenho agudo: fallou a nossa lingoa com tanta pureza, e elegancia, que ainda nas práticas familiares parecia estar compondo, ou que antes de proferir as palavras as estudava: applicou-se á Mathematica, e á Musica,

que

gno: O meu vulto pintado o non tenho para vo-lo agora la poder enviar; mas o proprio prazerá a Deos, que o vereis la em algum tempo, com que

que estimou, e se recreava no seu Era vulg. concerto: no zelo da Fé Catholica soi ardente; do culto Divino venerador insigne; para os pobres humanamente compassivo; de coração generoso, amparo dos desvalsdos, favorecedor do Povo, tao amigo dos Fidalgos, como se vio nas muitas mercês, que lhes fez, e Titulos, que lhes deo: Principe, que nao só premiou os serviços dos homens presentes; mas os dignos

de attenção dos passados.

\*

Elle foi o primeiro dos nossos Soberanos, que ajuntou no Paço huma Bibliotheca numerosa: curiosidade estimavel, que deo occasias para dizerem muitos Authores, que a inclinaças de D. Assonso ás Bellas Letras, em nada cedia á que tivera seu pai El-Rei D. Duarte pelas sciencias. Elle ordenou se escrevessem na lingua Latina as Historias do Reino, e para isso mandou vir de Italia a Fr. Justo Baldino, Religioso Dominico, que nomeou Bispo de Ceuta. A morte atalhou a Fr. Justo a posse do Bispado, e a conclusas da Obra, em que houve o descuido cos-

Era vulg, tumado entre nos de se ajuntarem as pecas, que elle tinha disposto dos reinados precedentes, que juntas ás Memorias de Fernao Lopes, tudo firmado na fé dos melhores Authores; Originaes tab estimaveis serviriao hoje de hum grande soccorro para a formação da nossa Historia.

O ardor del Rei D. Affonso pela grande reputação, a sua felicidade nas emprezas, nada lhe alterárao a doçura do animo, o espirito de bondade, que o distinguiad entre os outros homens. Nas prosperidades, e nos infortunios foi sempre o mesmo; usando de tudo com resignação de Catholico, e com magnanimidade de Rei. Elle mandou lavrar as moedas, que dize-mos cruzados, e ceitis; estes assim chamados por serem cunhados em Ceuta, os outros por que os destinou para a Cruzada, que publicou o Papa Calixto. Obra foi sua a instituiças da Ordem Militar da Espada, em que já fallei, a que deo por devisa huma Torre, que no alto tinha huma espada com a terça parte mettida no capitel. Esta devisa fazia allusat á conquisquista do Reino, e Cidade de Féz, Era vulg, que se dizia ter enterrada em huma das suas portas a espada de hum Capitao Portuguez, ou que se guardava em huma das suas torres, donde profetisavao os Agoureiros Mouros, que a havia ir buscar hum Principe Christao; e D. Assonso, que nao devia crêr em agouros, parece que crêo neste. Elle tomou por Patrono da Ordem a Sant-Iago, e lhe destinou o número de 27 Cavalleiros, que era o dos annos que tinha, quando passou a Africa a primeira vez.

Embaraçado com a guerra de Hefpanha, naó pode El-Rei D. Affonso adiantar os descobrimentos; mas conservou com vigor as conquistas, especialmente a da Cósta da Mina, aonde nos inquietavas os Castalhanos. Na duraças daquella guerta, já entrado o anno de 1479, foras elles com huma Armada á mesma Cósta perturbar o nosso resgate do ouro. Nos tivemos sobre ella huma vantagem completa; porque o Principe D. Joas, nas sostrenos aquella ousadia dos Castelhanos, aprestou outra Esquadra, de que sez comandan-

ŕ

Era vulg. te a Jorge Correa, que atacou a inimiga, e depois de huma victoria fingular, entrou pelo Téjo com ella prifioneira. Hum ferviço tao avultado mereceo bem a Jorge Correa a mercê da grande Comenda do Pínheiro.

> Nao tiverao os Fidalgos que se queixar deste Principe seu honrador, que repartio por elles mais Titulos, do que juntos todos os outros Reis seus predecessores. Do principio do seu reinado, sendo Regente o Infante D. Pedro, até que renunciou o Reino, elle fez primeiro Duque de Bragança a D. Affonso, filho natural de seu Avô, El-Rei D. soao I.: fez Duque de Guimaraes a D. Fernando, filho primogenito do Duque de Bragança do mesmo nome: Duque de Viseo a seu irmad o Infante D. Fernando, pai del Rei D. Manoel: Marquez de Valença a D. Affonso, filho primeiro de D. Affonso, Duque de Bragança: Marquez de Villa-Real a D. Fernando, filho segundo do mesmo Duque: Marquez de Monte-Mor a D. Joao, filho do Duque D. Fernando, I. Conde da Atouguia, e Alcaide Mór de Chaves a Alva

Viana, e Valença a D. Duarte de Menezes: Conde de Villa-Real a D. Fernando de Noronha, filho segundo de D. Assonso, Conde de Gijon: Conde de Mira a D. Sancho de Noronha, filho terceiro do mesmo Conde de Gijon.

Fez Conde de Marialva a Vasco Fernandes Coutinho: Conde de Monsanto a D. Alvaro de Castro: Conde de Fáro a D. Affonso, filho terceiro de D. Fernando, I. do nome, Duque de Bragança: Conde de Caminha a D. Pedro Alvares de Sotomaior, senhor da Casa do seu Appellido: Conde de Pena-Macor a Lopo de Albuquerque: Conde de Valença, e Loulé a D. Henrique de Menezes, filho do Conde de Viana, D. Duarte de Menezes: Conde de Penela a D. Affonso de Vasconcellos e Menezes: Conde da Atalaya a Pedro Vaz de Mello, senhor da Castanheira: Conde de Abrantes a D. Lopo de Almeidà: Conde de Olivença a Ruy de Mello: Conde de Cantanhede a D. Pedro de Menezes, Conde de Arganil para si, e os seus Successores ao Bif-

Era vulg. Bispo de Coimbra D. Joao Galvad : Vis-Conde de Villa-Nova de Cerveira a Leonel de Lima: Conde da Feira a D. Rodrigo Forjáz Pereira: Barao de Alvito a Joao Fernandes da Silveira.

Além destes Titulos, deo El-Rei outros senhorios, premiou com grandes mercês os avultados serviços de muitos Fidalgos, que o acompanháraó em tres jornadas a Africa nas conquistas de Alcacer Ceguer, de Anase, de Arzila, de Tangere, os defensores briosos de Ceuta, de que eu fiz memoria, os que andárad ao seu lado na trabalhosa guerra de Hespanha, e os fieis servidores, que lhe assistirad em França; que o forad buscar ao caminho da Palestina; que o reconduzirao a Portugal. Pelo seu Tito liberal, Delicias da Patria deve este Reino venerar ao seu Rei D. Affonso V. que merecêra gloria brilhante, senao a manchara com a nodoa da injusta morte de seu tio o Infante Duque D. Pedro, ainda que nos com razao podemos desculpallo com a pouca idade, e com a força dos lugestores poderosos, a que nao era facil resistir em annos tao verdes.

FIM.